# Loan: llevaron a los padres y a cuatro hermanos a declarar

-seguridad

Los trasladaron a Goya para tomarles declaración testimonial ante fiscales federales; buscan reorientar la investigación. Página 28



# deportes &

Después de dos goles, Lautaro deja el banco y jugará contra Perú

La figura de Inter aprovechó los minutos que le dio Scaloni cuando ingresó ante Canadá y Chile, y en el cierre del grupo será titular.



# LA NACION

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Aprueban la Ley Bases y el paquete fiscal tras seis meses de discusión

**DIPUTADOS**. Esta madrugada se votaban ambas iniciativas, aunque estaba muy reñida la definición para restituir el impuesto a las ganancias; hubo un amplio apoyo de la oposición dialoguista; es un logro crucial para el Gobierno

#### Laura Serra

LA NACION

La Cámara de Diputados dio esta madrugada la última palabra en el prolongado y extenuante trámite legislativo en torno a los proyectos de Ley Bases y el paquete de reformas fiscales con que el presidente Javier Milei inauguró su mandato.

Gracias al apoyo de los bloques de oposición dialoguista, el oficialismo pudo garantizar la sanción de ambas iniciativas, aunque esta madrugada llegaba con los votos justos para restituir el impuesto a las ganancias, uno de los capítulos del paquete fiscal que el Senado rechazó hace dos semanas.

Este punto acaparó ayer la mayor atención por parte del Gobierno, cuyos principales referentes desembarcaron en la Cámara de Diputados al caer la tarde.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e, incluso, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se apostaron en el despacho de Martín Menem, presidente del cuerpo, para monitorear el debate. La sesión arrancó al mediodía y se extendió hasta la madrugada de hoy. La votación marcó el punto final de seis largos meses de negociaciones y concesiones a la oposición para aprobar las leyes.

Continúa en la página 10

Amenazas de fugas en el kirchnerismo Delfina Celichini. Página 11

El impacto de los cambios en la vida cotidiana Página 12

#### CLAVES DE LAS REFORMAS QUE PIDIÓ MILEI

#### ) Grandes inversiones

El régimen beneficia por 30 años a empresas que inicien proyectos desde US\$200 millones

#### Privatizaciones

Entran compañías como AySA, Enarsa y Belgrano Cargas. Fue excluida Aerolíneas Argentinas

#### Facultades delegadas

El Presidente podrá reestructurar organismos del Estado

#### Derechos laborales

Se amplía el período de prueba y habrá despidos con causa justa por bloqueos y tomas

#### Impuesto a las ganancias

Lo pagarán los solteros con ingresos de \$1,8 millones en bruto y los casados desde \$2.340.000

#### **Bienes Personales**

El mínimo no imponible sube de \$27 millones a \$100 millones

#### ▶ Monotributo

Desde julio habrá un aumento de las escalas y los montos de facturación de hasta un 400%

#### ▶ Blanqueo fiscal

No pagarán impuestos quienes regularicen hasta US\$100.000. Excluye a funcionarios

#### **EL ESCENARIO**

#### Más puntos de partida que bases

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

La la Gobierno, al fin, podrá celebrar. Aunque debió esperar un semestre o, mejor dicho, 200 días, seis jornadas de sesiones parlamentarias y casi 90 horas de debate en las dos cámaras del Congreso hasta tener su primera ley desde que asumió, el 10 de diciembre pasado. Continúa en la página 13

## Un Trump agresivo dominó el debate con Biden





el mundo — WASHINGTON (AP). — El presidente demócrata, Joe Biden, y su rival republicano, Donald Trump, intercambiaron ayer insultos, golpes bajos y ataques sobre el aborto, la política exterior y su gestión de la economía en el primer y muy anticipado debate de cara a las presidenciales del 5 de noviembre próximo, en una carrera entre los dos candidatos de más edad que aspiran a la Casa Blanca. Mientras Trump, más agresivo, mantuvo la ofensiva montado sobre una batería de falsedades, Biden se mostró desgastado y por momentos dubitativo al defender su administración. Página 2

#### Cuadernos: dura crítica de un tribunal al fallo a favor de Calcaterra

que llevará adelante el juicio del caso de "los cuadernos de las coimas" acusó a tres jueces de la Cámara Federal de Casación por evitar que el empresario Angelo Calcaterra sea juzgado por sobornos y mandar su caso a la Justicia Electoral "sin justificación legal". Además, desde el tribunal informaron a la Corte Suprema de la controvertida decisión. Página 16

#### DESDE ADENTRO

Milei, ante el desafío de inspirar confianza

Florencia Donovan

PARA LA NACION-Página 19

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar EL FUEGO CRUZADO EN ATLANTA



"Si tuviéramos un presidente de verdad, un presidente que supiera que [Vladimir] Putin lo respeta, nunca habría invadido Ucrania"





El debate entre Trump y Biden, en horario central, fue seguido en todo el país, como en esta hamburguesería de Manhattan

# Un Trump agresivo dominó el debate contra un Biden desgastado

El jefe de la Casa Blanca no logró despejar las dudas sobre su edad y su condición de salud y despertó pánico en el Partido Demócrata; hubo fuertes cruces entre los candidatos con golpes bajos dirigidos a sus familiares

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.—En un duro, áspero y, por momentos, surrealista debate presidencial, Donald Trump se mostró mucho más enérgico y seguro al cruzar ataques —muchos de ellos, personales— con un Biden errático, ronco, falto de reflejos, cuyo desempeño durante el esperado duelo puso en alerta a los demócratas al profundizar las dudas sobre su vigor y su salud mental en el arranque de la pelea por la Casa Blanca.

Biden y Trump ingresaron por separado en el escenario montado en los estudios de CNN para el primer debate presidencial, no se miraron y no se saludaron, y durante los 90 minutos siguientes cruzaron ataque tras ataque y se tildaron mutuamente "el peor presidente" de la historia. Trump dijo que Biden es "un candidato de Manchuria, recibe dinero de China", que "no está preparado para ser presidente", que destruyó el país y causó la inflación, y "el mundo entero está explotando bajo su mandato". Biden lo llamó "perdedor", "llorón" y le dijo que tiene "la moral de un gato de callejón".

"No está preparado para ser presidente. Ustedes lo saben, y yo lo sé. Simplemente es ridículo. Tenemos un debate. Estamos tratando de justificar su presidencia. Su presidencia es, sin lugar a dudas, la peor presidencia de la historia de nuestro país", dijo Trump en uno de los ataques a Biden. "No deberíamos tener un debate al respecto. No hay nada que debatir", insistió.

"Nunca había escuchado tantas tonterías en toda mi vida", dijo un Biden visiblemente frustrado, sin lograr nunca acomodarse del todo detrás del atril.

Lejos de despejar las dudas que arrastró al debate, Biden las profundizó. Pareció por momentos desorientado, sin reflejos, con la mirada baja o perdida, y mostró dificultades para brindar respuestas articuladas, coherentes o contundentes incluso en los temas en los que tenía la ventaja, como el acceso al aborto. Trump ofreció su habitual libreto de

mentiras, declaraciones falsas o exageradas, hipérboles, y, también, desopilantes, pero estuvo mucho más afilado, preciso y contundente, y dejó una imagen de solidez que Biden nuncallegó a conjurar, pese a que era

su principal misión.

En un cruce a tono con la realidad política de Estados Unidos, Biden trajo a colación el prontuario judicial de Trump, y mencionó el juicio en Nueva York en el que Trump fue condenado de conspirar para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels, comprar su silencio y esconder un romance para evitar un golpe político en la recta final a las elecciones presidenciales de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca.

"No tuve sexo con una estrella porno", respondió Trump.

El debate marcó un quiebre con la tradición política. Fue organizado por CNN, y no por la Comisión de Debates Presidenciales, que este año fue dejada de lado. A diferencia de los últimos choques, el debate tuvo reglas más estrictas, negociadas y acordadas por ambas campañas.

Cada candidato tuvo dos minutos para hablar y un minuto de réplica, no hubo audiencia -la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a los periodistas que cubren al presidente, presentó una queja formal por escrito porque los periodistas no pudieron acceder al estudio; solo se permitió el ingreso de fotógrafos-, los micrófonos se silenciaron para evitar las interrupciones, y ninguno de los candidatos pudo hablar con sus asesores o llevar apuntes. El resultado fue un choque más organizado, aunque menos espontáneo, sin las caóticas interrupciones que caracterizaron a los debates de 2020.

Además de una organización más pulida, el debate ofreció otros aditivos. Nunca un presidente debatió con un expresidente. Nunca hubo una revancha del duelo de la elección anterior. Nunca hubo dos candidatos tan viejos en escena. Y nunca dos candidatos a presidente se enfrentaron tan temprano, en junio, antes de que arranque formalmente la campaña, y no al final, como marcaba el calen-

dario tradicional. Biden y Trump llegaron, además, virtualmente empatados en las encuestas, y todo sugiere que la elección se definirá por un margen estrecho en una pelea voto a voto. Por todo eso, había mucho en juego.

El debate ofrecia desafios singulares para cada uno de los oponentes. Biden, de 81 años, y Trump, de 78, son los candidatos presidenciales más viejos de la historia. Pero la edad ha sido desde hace meses un lastre mucho más pesado para las espaldas de Biden, que suele proyectar una imagen de fragilidad en sus apariciones públicas. Al menos tres videos de su reciente visita a Europa para la cumbre del G-7, que fueron recortados o sacados de contexto, reavivaron los interrogantes sobre su salud mental. Biden llegaba con el imperioso desafio entre manos de mostrar agudeza, reflejos, cintura política, y, sobre todo, vigor para sostener el duelo de una hora y media -de pie detrás del atril- con Trump. Nunca lo consiguió. "Estetipo estresaños más joven y mucho menos competente. Miren el archivo, miren lo que he hecho. He

EL MUNDO 3 LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

"Él no quiere hacerlo [terminar la guerra en Gaza]. Se ha vuelto como un palestino, pero no lo quieren porque es un palestino muy malo, es débil"



"Tuviste relaciones sexuales con una estrella porno cuando tu esposa estaba embarazada". "Mi hijo no es ningún desgraciado ni un perdedor", en referencia a Beau, fallecido en 2015

"La única persona en este escenario que es un delincuente convicto es este hombre al que estoy mirando", se defendió Biden cuando Trump atacó a su otro hijo, Hunter



M. SANTIAGO/GETTY

dado vuelta una situación horrible", dijo Biden al responder una pregunta sobre su edad.

Trump llegaba a la cita con la etiqueta "criminal condenado" en su espalda, el primer expresidente y el primer candidato presidencial de la historia en ser declarado culpable de un delito por un jurado en un tribunal de Estados Unidos. Y Trump llegó también acompañado por el interrogante de si se mostraría más disciplinado y moderado de lo habitual -como le pedían algunos de sus aliados y le recomendaban sus asesores-, o si sería el Trump de siempre, instintivo, agresivo, y a la ofensiva. El debate lo mostró con la energía de siempre, pero con una dosisatípica de disciplina y contención.

Másallá de lo que o currió durante los 90 minutos de duración del debate, las campañas de ambos candidatos desataron una brutal batalla por la narrativa posterior del duelo. Los demócratas se enfrentaban a un cuesta arriba y a la hercúlea tarea de intentar contener y dar vuelta lo que muchos calificaron como una verdadera catástrofe de Biden delante de millones de televidentes. Los mensajes comenzaron a llegar a los teléfonos incluso antes de que terminara el debate. A mitad del choque, el equipo de Biden comenzó a circular entre los periodistas que el presidente tenía un resfrio. Un intento por hacer "control de daños" cuando su candidato aún estaba parado detrás del atril. Al cierre de la noche, las dudas terminaron por reavivar la discusión acerca de si Biden daría un paso al costado, o mantendría su candidatura.

# Las difíciles preguntas que les hubiera hecho a los candidatos

OPINION

Nicholas Kristof THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK o que está en juego en la elección presidencial de este año que en cualquier otra que me haya tocado en vida. Así que como una manera de encuadrar la opción que tienen frente a ellos los votantes, les propongo estas preguntas de política exterior que les hubiera hecho al presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump.

Presidente Biden, durante meses usted le pidió a Israel que no invadiera Rafah y que permitiera mayor ingreso de alimentos a Gaza. Sin embargo, Israel invadió Rafah y los informes indican que en Gaza hay medio millón de personas que pasan hambre. ¿No siente que lo ignoraron? ¿No será por su tendencia a sobrestimar su capacidad deseducira la gente-los senadores republicanos, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu-para que coopere con usted?¿Quéespera para ir más allá deintentar convencery para empezar a aplicar presión en serio y así lograr la paz en Medio Oriente?

Señor Trump, los Acuerdos de Abraham que usted selló entre Israel y varios países árabes fueron unéxitolegítimodesupolíticaexterior, pero usted parece haberse olvidadomayormentedequeexisten los palestinos. Como resultado, tal vez esos acuerdos hayan sido una de las razones por las que Hamas perpetró su ataque terrorista del 7 de octubre, para impedir que Arabia Saudita se uniera a Israel y lo reconociera como Estado. La preguntaentonceses ¿los Acuerdos de Abraham trajeron paz o sembraron la semilla de la guerra? ¿No es un error ignorar a los palestinos y darle a Israel lo que quiere, como trasladar la embajada de Estados Unidosa Jerusalén, sin obtener nada a cambio?

#### Líbano e Irán

Presidente Biden, usted viene impulsando un plan para Gaza que implica un alto el fuego y un acuerdo con Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel conducente a la creación de un Estado palestino. Tal vez todo salga bien, pero si no, ¿tiene un plan B? Si esta guerra se eterniza o se expande hasta involucrar al Líbano y quizás a Irán, ¿cómo propone abordar el problema de Medio Oriente más eficazmente de lo que ha hecho hasta ahora?

Señor Trump, usted ha sugerido que Israel está demorando demasiado el fin de la guerra en Gaza. No me queda claro qué defiende exactamente. ¿Lo que usted está diciendo es que Israel debería utilizar más bombas de 1000 kilos para destruir Gaza del todo y matar a muchos más civiles? ¿O está

diciendo que Israel debería llegar a un acuerdo que deje a Hamas en el gobierno para luego retirarse?

Presidente Biden, Irán ya haenriquecido uranio hasta niveles cercanos a los de una bomba nuclear. En cuestión de días o semanas, podría producir suficiente combustible para tres armas nucleares. ¿Podemos vivir con Irán en situación de convertirse en una cuasi potencia nuclear? ¿Cuál es la alternativa?

Señor Trump, la razón por la que Irán está tan cerca de tener armas nucleares es que usted se retiró del columnado al mundo en apoyo a acuerdo nuclear internacional en Ucrania y le ha dado a ese país sufi-2018, lo que llevó a Irán a acelerar vertiginosamente su programa nuclear. Ya que esta situación de peligrofuegenerada por usted, ¿cómo sugiere que salgamos de ella? Si vuelve a ser presidente, ¿contempla la posibilidad de resolver este problema mediante una guerra con Irán, una guerra que ahora podría involucrar el uso de armas nucleares? ¿O aceptará que Irán sea potencia nuclear como consecuencia de su histórico error?

Presidente Biden, por presión de los votantes, usted ha dado marcha atrás y ha adoptado una postura mucho más dura en materia de inmigración. Pero la mayor crisis que se vive en la frontera mexicana no es el cruce de gente, sino de fentanilo, de metanfetamina y de otras drogas. Las empresas chinas envían precursores de las drogas a México, donde son convertidos en fentanilo y otras sustancias que luego en vían al norte, y actualmente hay más de 100.000 norteamericanosque mueren anualmente por sobredosis. ¿Cómo piensa enfrentar esa crisis de manera seria?

Señor Trump, usted ha hablado de realizar ataques militares a México para enfrentar a los carteles de la droga, pero los expertos creen que los ataques militares pondrían fin a la cooperación con el gobierno mexicano y agravarían los problemas de las drogas y la inmigración. Usted habla con

**PROMEDIO** 

DE SONDEOS

DONALD TRUMP

**JOE BIDEN** 

FUENTE: NYT Y FIVETHIRTYEIGHT

su gobierno separó a los niños de sus padres en la frontera y lo hizo de manera tan incompetente que unos 1200 niños todavía siguen separados de sus familias. En un eventual segundo mandato, ¿qué haría en la frontera con México para que el resultado sea mejor? La guerra en Ucrania Presidente Biden, usted ha en-

dureza, pero durante su presiden-

cia las muertes por sobredosis se

dispararon como nunca. A la vez,

cientes armas para sobrevivir, peronolas suficientes para ganar. Ha retrasadoelenvíodealgunossistemas de armas debido a la preocupación de que Rusia pueda responder con armas nucleares tácticas, pero ¿no es peligroso que China e Irán terminen creyendo que cedemos ante un chantaje nuclear?

Señor Trump, ¿está dispuesto a abandonar a Ucrania a su suerte y forzar un acuerdo de paz que implicaría premiar la agresión y al presidente Vladimir Putin? ¿No le preocupa que sus propios exasesores de seguridad nacional lo denuncien y que algunos de los que han trabajado mucho para que usted sea elegido sean rusos?

Una pregunta para ambos: ¿qué debería hacer Estados Unidos ante las crisis humanitarias en lugares comoSudán, que está al borde de la hambruna y el genocidio? ¿Están abiertos a realizar intervenciones militares para evitar atrocidades masivas, o a utilizar herramientas diplomáticas y de inteligencia para salvar más vidas en lugares donde nuestros intereses tal vez no estén en juego, pero sí nuestros valores?

Presidente Biden, usted ha afirmado cuatro veces que estaba dispuesto a utilizar la fuerza militar para defender a Taiwán, por más que a veces sus asesores intenten desmentirlo. Entonces, ¿hay un cambio en el claro compromiso de Estados Unidos de defender a Taiwán?¿Y qué pasa con el Mar de la China Meridional, donde se está cocinando una peligrosa situación? Si China ataca a buques de la Armada filipina, ¿cumplirá con el compromiso de enviar fuerzas norteamericanas para defender a Filipinas, por más que implique entrar en guerra con China?

Señor Trump, usted ha sugerido que tal vez Taiwán deba valerse por sí solo. ¿Su posición es esa? Usted habla de la importancia de proyectar una imagen de fortaleza, entonces ¿por qué en el caso de Ucrania y Taiwán está tan dispuesto a proyectar una imagen de debilidad? Y después de un primer mandato caracterizado por el caos y la burla mundial hacia su liderazgo, ¿por quédeberíamos esperar que su segundo mandato fuera mejor? •

Traducción de Jaime Arrambide

#### La Corte autoriza el aborto de emergencia en Idaho

El alto tribunal restauró un derecho bloqueado por las autoridades estatales

WASHINGTON.-La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, volvió a autorizar ayer el aborto en casos de urgencias médicas en el estado de Idaho, donde está prácticamente prohibido interrumpir el embarazo.

La decisión, de alcance limitado al estado, representa de todos modos solo una victoria momentánea para los activistas de los derechos reproductivos, porque no zanja la cuestión de fondo y devuelve el caso a tribunales inferiores.

El presidente Joe Biden celebró la decisión en un comunicado y afirmó que "a ninguna mujer se le debe negar atención, obligarla a esperar hasta estar en peligro de muerte o huir de su estado simplemente para recibir la atención que necesita".

El derecho al aborto se ha convertido en un tema central de la campaña electoral rumbo a las elecciones de noviembre en las que Biden se enfrenta a Donald Trump.

El fallo de seis votos contra tres se deriva de apelaciones de las autoridades republicanas de ese estado y restablece una orden judicial inferior que garantizaba que los hospitales pueden practicar abortos para proteger la salud de la madre. Tres jueces conservadores se unieron al ala progresista del tribunal en la decisión de desestimar los recursos de los políticos republicanos.

Pero el nuevo veredicto no aborda la cuestión de fondo, es decir, si la prohibición casi total de aborto en Idaho choca o no con una ley federal que obliga a los hospitales a estabilizar a los pacientes que requieren atención urgente.

En su decisión, la Corte Suprema afirma que desestimó las apelaciones porque fueron "concedidas inoportunamente", lo que significa que la corte no debería haber analizado el caso, que ahora puede seguir su curso en tribunales inferiores.

Una decisión sobre la cuestión de fondo podría haber tenido impacto a nivel nacional. La Corte Suprema eliminó en junio de 2022 la garantía federal del derecho al aborto, anulando décadas de jurisprudencia y autorizando a cada estado a legislar sobre el asunto.

Idaho es uno de los estados más estrictos sobre el aborto en Estados Unidos, que autoriza solo en excepciones, como en casos de violación, incesto o peligro inminente de muerte para la madre. Fuera de las excepciones, quien practique un aborto en ese territorio se expone a hasta cinco años de cárcel. •

Agencias AFP y AP

4 | EL MUNDO LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

#### Amenaza a la democracia BAJA LA TENSIÓN Y CRECE LA INCERTIDUMBRE



Luego de su detención, el general Juan José Zúñiga fue presentado ayer a la prensa internacional en La Paz

DANIEL MIRANDA/AFP

# Bolivia vuelve a la calma tras la fallida asonada militar en medio de denuncias de autogolpe

El gobierno de Luis Arce reveló que el plan se gestó el mes pasado y estaba liderado por los jefes del Ejército y la Armada; allegados de Morales sospechan una maniobra del mandatario

LA PAZ.- El gobierno de Bolivia detuvo ayer a 17 personas presuntamente vinculadas al fallido golpe de Estado de anteayer contra el presidente socialista Luis Arce, en un clima de restaurada calma, pero envuelto en denuncias de autogolpe, sospechase interrogantes sobre la asonada.

Cientos de simpatizantes del presidente salieron a manifestarse en La Paz tras la sublevación que sumió al país en la incertidumbre y el caos político. El principal punto de concentración se ubicó en la ruta que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto, que fue cortada por más de un centenar de personas.

"Nunca más El Alto va a permitir que se dé el golpe de Estado. El Alto se moviliza para hacer barricadas", dijo a medios locales Justino Apaza, uno de los manifestantes, mientras en La Paz se producían novedades Destitución sobre los amotinados.

de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado", entre militares activos, retirados y civiles, dijo en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

El día del golpe habían sido detenidos el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez, jefes del Ejército y la Armada, respectivamente, como líderes de la

sublevación. Ayer se presentó a los otros 15 con esposas, chalecos antibalas y custodiados por efectivos policiales.

Entre los civiles está Aníbal Aguilar, un exviceministro de los años 1980 que coordinaba el programa de erradicación de narcocultivos.

"Esto se habría planificado desde el mes de mayo pasado", señaló Del Castillo, y precisó que el plan "estaba liderado" por Zúñiga y Arnez. Ambos oficiales fueron acusados de alzamiento armado y terrorismo, delitos por los que, según la fiscalía, enfrentan hasta 20 años de cárcel.

Todavía "no están todas las personas que han participado en el intento" de golpe, agregó el ministro, y pidió ayuda a la población para dar con el paradero de los demás sospechosos, tres militares en retiro.

"Juan José Zúñiga no ha actuado "Se ha logrado la aprehensión solo, Arnez no ha actuado solo y el día de hoy lo hemos demostrado con la aprehensión de 17 personas. Evidentemente, hay muchas más personas que han participado", insistió en otra entrevista.

El jefe del Ejército había sido informado el martes que sería destituido de su cargo porque su conducta "no se adecuaba a la Constitución política del Estado", dijo el ministro, y recordó que Zúñiga tomó la

noticia con aparente tranquilidad.

"Nadie se hubiese imaginado que al día siguiente, antes del cambio de mando de estas personas, hubiese ocurrido un golpe de Estado fallido en nuestro país", afirmó.

Pese a las detenciones y a las afirmaciones del gobierno sobre la conspiración y sus artífices, en algunos sectores parecía flotar la duda sobre lo ocurrido anteayer.

Tras haber exigido la renuncia de Arce y su gobierno, Zúñiga ingresó a la fuerza con otros militares a la sede presidencial. Los soldados finalmente se retiraron del palacio y sus alrededores, incluyendo la Plaza Murillo, que habían copado con vehículos blindados. La policía recuperó el control, Arce denunció el intento de golpe y enseguida nom-

bró una nueva cúpula militar. Pero momentos antes de su detención, Zúñiga dijo en declaraciones a la prensa que el propio presidente Arce le había encargado "hacer algo" para levantar su popularidad, afectada por serios problemas en la economía, fuertes disputas en el partido gobernante y un creciente clima de malestar social.

El expresidente Evo Morales, enfrentado a Arce por el liderazgo del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), no hizo comentarios al respecto, Pero Gerardo García, un dirigente de su entorno, denunció lo

que calificó de "golpe planificado" y señaló como "autores intelectuales al presidente y al vicepresidente" David Choquehuanca.

"Este presidente no sabe cómo subir su imagen", agregó.

Varios ministros de gobierno rechazaron las versiones de Zúñiga sobre el supuesto autogolpe. "Buscaban descabezar al gobierno y atentar contra el mandatario", dijo la ministra de la Presidencia. María Nela Prada, brazo derecho de Arce. Y afirmó que en su confesión a la policía, el jefe militar dijo que el golpe había fracasado porque los refuerzos no llegaron a tiempo.

#### Momento crítico

Más allá de las teorías conspirativas, el levantamiento se produjo en efecto en un difícil momento para el mandatario. Con un largo historial de golpes militares, Bolivia atraviesa una crisis económica derivada de la caída de los ingresos por la baja producción de gas, su principal fuente de divisas hasta 2023, asociada a la falta de inversiones y exploración.

Debido a esto, debió reducir las importaciones de combustible y hay escasez de dólares, lo que desencadenó protestas de los poderosos gremios de comerciantes y transportistas de carga.

La crisis afectó la popularidad de Arce, que además perdió goberna-

bilidad en la Asamblea Legislativa después de que el MAS quedó dividido por su disputa con Morales. Ahora ambos quieren postularse por el mismo partido para las elecciones presidenciales de 2025.

Zúñiga había dicho recientemente que Morales no debería postularse nuevamente para la presidencia y amenazó con bloquearlo.

Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer por unanimidad, durante la asamblea general del organismo en Asunción, una resolución en repudio a la sublevación armada.

La OEA resolvió "condenar enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia", según señala el texto, donde los diplomáticos también expresaron su solidaridad con el pueblo boliviano.

"Estamos muy orgullosos de ser copatrocinantes de esa resolución y afirmamos que nuestro compromiso es con la democracia", dijo Richard Verma, adjunto del secretario de Estado Antony Blinken, el jefe de la diplomacia norteamericana.

El embajador de Bolivia ante el organismo, Héctor Enrique Arce, agradeció la "rápida reacción" de los países miembros y la consideró "uno de los elementos que favorecieron y fueron determinantes para el fracaso de un intento desestabilizador".

También en el terreno internacional, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, se declaró "profundamente alarmado" por la agitada situación en Bolivia y pidió una averiguación "imparcialy profunda" sobre la violencia y que los detenidos reciban un "justo proceso".

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, reafirmó que un viaje previsto a Bolivia para el 9 de julio, para reunirse con Arce en Santa Cruz de la Sierra, seguía en pie, y dijo que aprovechará para apoyar al líder boliviano tras la insurrección militar perpetrada en su contra. •

Agencias AFP, AP, ANSA y Reuters



DEL VIERNES 28 AL DOMINGO 30



PRECIO ANTERIOR: \$ 990 AZÚCAR AZUCEL, PAQ. X 1 KG. STOCK 15.000 U. COD. 298412



PRECIO ANTERIOR: \$ 5490 MEJILLÓN EN SU JUGO COCIDO CONGELADO ST. ANDREWS, CAJA X 500 G. STOCK 3.000 U. \*1 ORIGEN: CHILE COD. 47111



PRECIO ANTERIOR: \$ 699
FILET DE MERLUZA FRESCO/CONGELADO DESPINADO,
STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 17834-39688



PRECIO ANTERIOR: \$ 1299,90
MEJILLONES PELADOS COCIDOS CONGELADOS,
STOCK 5.000 KG. \*2 ORIGEN: CHILE COD. 17859



PRECIO ANTERIOR: \$ 1525 HUEVO GRANDE BLANCO, CAJA X 6 U. STOCK 1.000 U. COD. 22863



PRECIO ANTERIOR: \$ 1209 LECHE ENTERA/ PARCIALMENTE DESCREMADA COTO, SACHET X 1 L. STOCK 1.000 U. COD. 10226-10491



PRECIO ANTERIOR: \$ 5999 RAVIOLES VARIOS SABORES COTO, CAJA X 2 PLANCHAS STOCK 5.000 U. COD. 44295-44283-44297-44281-44299





PRECIO ANTERIOR: \$ 799 PAPA NEGRA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 60947





PRECID ANTERIOR: \$ 1190 ZANAHORIA
SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 686



Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



"MIX ALIMENTOS": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 28/06/2024 HASTA EL 30/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL.COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CÓNDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO. COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024 6 EL MUNDO

#### Amenaza a la democracia | LA CONVULSIONADA SITUACIÓN SOCIAL

En diálogo con la nacion, el expresidente boliviano (2001-2002) consideró que el gobierno de Arce busca aprovechar la asonada para quitar la atención de la grave crisis económica

# Jorge Quiroga. "Ni golpe ni autogolpe, fue solo una maniobra distractiva"

Texto Rubén Guillemí

lexpresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) se negó a entrar en la polémica sobre si la asonada militar de anteayer en La Paz fue un intento de golpe de Estado o un autogolpe. "Fue solo una maniobra distractiva, y una señal de la descomposición y degradación institucional en la que cayó Bolivia desde hace un buen par de años", dijo a LA NACION en una entrevista telefónica.

Quiroga, un ingeniero industrial quea los 37 años, en 1997, fue el vicepresidente más joven de la historia boliviana, llegó a la primera magistratura en 2001 tras la muerte de Hugo Banzer, dictador militar entre 1971 y 1978, y luego elegido democráticamente. En su año de gobierno, Quiroga completó el mandato de Banzer y en 2005 se presentó como candidato presidencial y líder de la derecha. Ese año salió segundo con el 29% de los votos, derrotado por Evo Morales, y en 2014 volvió a postularse, y quedó tercero con el 9%, detrás de Evo y del empresario Samuel Doria Medina.

En diálogo con la Nacion, Quiroga enfatizó el contexto en que se produjo la intentona de anteayer, en momentos en que el gobierno de Luis Arce tiene escaso apoyo. Según la última encuesta de popularidad, Arce suma apenas un 18% de opinión positiva, "con lo que es el segundo mandatario menos popular de la región". En este sentido, auguró que en los comicios de agosto del año próximo "serán finalmente derrotados tanto el señor Evo Morales como su discípulo Luis Arce".

#### -¿Cómo definiría lo sucedido anteayer en la Plaza Murillo de La Paz?

-El general Juan José Zúñiga, que lideró el movimiento de tanquetas. era conocido por ser un operador de Evo Morales en las Fuerzas Armadas. En su momento fue uno de los peor graduados de su promoción militar y luego fue haciendo carrera por su servilismo a Evo. Trabajó como experto en inteli-

gencia, encargado de seguirnos a los opositores, y acusado de graves desfalcos económicos. Luego, cuando asumió Arce, se acomodó en ese bando. Por eso, hay gente que le va a decir que Zúñiga volvió al redil de Evo y que hizo una movida para favorecer al expresidente. Otros dirán que lo que hizo fue montar una opereta con Arce. Pero yo pienso que todo esto fue una señal más de la descomposición institucional y degradación nacional a la que han sometido al país estos dos señores de forma conjunta durante 18 años, destrozando y saqueando la economía sin piedad. Nos han llenado de deuda, nos anegaron en narcotráfico, y ahora buscan diferenciarse el uno del otro sobre algo que en realidad fue una tarea de conjunto.

#### -Más allá de los intereses políticos de Arce o de Evo, ¿usted cree que Zúñiga expresa un malestar más amplio de las Fuerzas Armadas y que pueden volver a intentar algo así en el futuro?

-Para nada. Bolivia recuperó la democracia en 1982, incluso antes que muchos países vecinos, y desde aguel momento las Fuerzas Armadas han tenido un comportamiento ejemplar y apegado a los cánones democráticos. También mantuvieron esa conducta en tiempos dificiles, cuando hubo violentas protestas callejeras y desórdenes. Nunca nadie los consideró un árbitro o dirimidor en los conflictos políticos. En eso nos parecemos más a lo que se ve hoy en la Argentina o Uruguay. Por eso es que la asonada del miércoles sorprendió enormemente, porque siempre, aun en las peores crisis de estas cuatro décadas, todo se ha resuelto en el marco de la Constitución. Por eso pienso que esa intentona no tenía ningún asidero real.

#### -Más allá de quién lo haya organizado, ¿qué pueden ganar Arce o Evo con esta asonada?

 Evo está desesperado por ser candidato presidencial el año próximo, algo que la Constitución le prohíbe, y Zúñiga ya había estado trabajando



Quiroga, expresidente de Bolivia

LEIGH VOGEL/GETTY

en su momento para él. Quizá pensó que está intentona podría erosionar a Arce y darle al expresidente cierta ventaja partidaria en la lucha por las siglas del Movimiento al Socialismo. En el caso de Arce, con estas acciones, la opinión pública va a estar distraída varios días hablando del tema, cuando la angustia real de la gente pasa por otro lado. Fíjese que el miércoles no hubo ninguna marcha masiva al Congreso para defender la democracia, sino que la corrida de la población fue hacia las tiendas a abastecerse de productos, a los surtidores a buscar gasolina y a los cajeros a buscar dinero. La crisis económica es agobiante para la gente, con el dólar blue por las nubes, y el gobierno y a notiene respuestas ni las va a tener. Pero esta crisis no es algo nuevo, sino el fruto de 18 años de desmanejos. Evoy Arce, como su ministro de Economía, estuvieron juntos durante 14 años, Ahora, Arce pretende hacernos creer que llegó de Marte en 2020, cuando llegó a la presidencia para salvar el desastre

que dejó el expresidente. Y Evo habla como si acabara de conocer a Arce, cuando todos los vimos cuando jugaban al fútbol en la Argentina poco antes de que Evo lo designara candidato de su partido.

#### -Todavía falta más de un año para las elecciones. ¿Cómo puede seguir evolucionando la situación?

-El gobierno es como el paciente con una enfermedad terminal que en lugar de enfrentar la y buscar tratamiento lo que hace es ocultar el diagnóstico. Por ejemplo, no publican el informe del déficit fiscal desde el año pasado, ni de la estabilidad del sistema financiero, el dólar blue está fuera de control, hay quejas, protestas y paros de todos los sectores. Entonces es muy difícil buscar así una salida. No hay que olvidar que estos señores recibieron una Bolivia llena de gas con gasoductos hacia la Argentina y Brasil, y en 2014 tenían ingresos fiscales ocho veces superiores a cuando empezaron, en 2006. ¿Y qué hicieron con el dinero?

Selorobaron, lo despilfarraron y no repusieron las reservas gasíferas. Cuando ese año empiezan a bajar los precios del gas, entonces comienzan a asaltar el Banco Central. Ahora, la Argentina, que fue nuestro mercado gasífero durante más de 60 años, va a dejar de ser comprador para pasar a ser competidor e intentar desplazarnos del mercado brasileño. Esa es la situación. Por eso, así como Evo y Arce llegaron juntos en 2006, estoy convencido de que juntos se van a ir a su casa el año próximo.

#### -Aparte de la crisis económica, en la región preocupan también los acuerdos de seguridad y defensa que Evo y Arce firmaron con un país como Irán.

-Efectivamente, el cerebro intelectual del atentado a la AMIA. el exministro de Defensa iraní Ahmad Vahidi, estuvo en Bolivia en 2012, durante el gobierno de Evo, cuando tiene en sus manos la sangre de seis compatriotas bolivianos, además de otras 79 personas que murieron en la AMIA. También viajó a Bolivia el expresidente irani Mahmoud Ahmadinejad. Es una vergüenza que no solo no les hayan exigido cuentas sobre las víctimas bolivianas de la AMIA, sino que además firmen acuerdos con esa teocracia aliada de las terribles haches, Hezbollah y Hamas. Además, los dos gobiernos del MAS también se aliaron con Vladimir Putin y las tres tiranías del Caribe, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esos son los amigos de Evo y de Arce. En la Argentina recién ahora les comienza a preocupar el tema, pero esto es de vieja data. Ya desde el gobierno de Cristina Kirchner. Lo que sucede es que ahora el tema entra en discusión porque una ministra como Patricia Bullrich comenzó a ponerle los puntos sobre las ies a Arce, algo que no había sucedido durante el mandato de Alberto Fernández.

#### -Con su experiencia sobre las reacciones del gobierno del MAS, ¿qué cree que va a pasar

en los próximos días en Bolivia? Seguramente veremos que van a seguir con esta novela y van a circular más nombres por aquí o por allá sobre los implicados en la asonada militar, para intentar seguir distrayendo a la opinión pública sobre la angustiante realidad económica que tiene al pueblo en zozobra. Pero la realidad es que no va a haber respuesta a lo que la gente quiere, y todos sabemos que falta un largo tiempo para poder hacer un cambio democrático con votos en las urnas y no con estas aventuras de tanquetas y botas militares. •

# Los bolsonaristas aplaudieron y Lula confirmó una visita

El mandatario viajará el 8 de julio próximo a Santa Cruz, donde se reunirá con Arce; "los militares en Bolivia tienen agallas"

BRASILIA.- Mientras los aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro celebraron el golpe fallido de un grupo de militares anteayer en Bolivia, el mandatario Luiz Inacio Lula da Silva confirmó ayer que visitará el país en América Latina". julio próximo.

Aliados del expresidente Bolsonaro aplaudieron el fallido intento de golpe de Estado en Bolivia encabezado por el general Juan José Zúniga, excomandante del Ejército que fue detenido pocas horas después de la asonada.

El diputado federal por San Pablo Ricardo Salles, exministro de Medio Ambiente del gobierno de

Bolsonaro, dijo que "los militares dato como presidente de Brasil. en Bolivia tienen agallas".

Otro diputado, Ciro Nogueira, escribió en las redes sociales que "la perpetuación de la izquierda en Bolivia es una de las tragedias de

Por su parte, el senador Rogerio Marinho hizo una comparación entre lo ocurrido aver en Bolivia y el intento de golpe de Estado en Brasilia de enero de 2023.

El 8 de enero del año pasado, miles de partidarios del expresidente ultraderechista tomaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Pocos días antes, Lula había asumido su tercer man-

Bolsonaro y varios allegados están siendo investigados por la Justicia de Brasil por su presunta participación en un plan de golpe de Estado para evitar la investidura del presidente Lula da Silva.

Bolsonaro niega las acusaciones y dice ser víctima de una "persecución" política por parte del gobierno del Partido de los Trabajadores y de un sector del Poder Judicial de Brasil.

En este contexto, el gobierno de Brasil confirmó que Lula planea viajar a Bolivia el 8 de julio a pesar del fallido golpe de anteaver.

La posibilidad de cancelar el

viaje ni siquiera fue examinada durante la reunión de emergencia que el presidente mantuvo sobre la crisis boliviana con el canciller Mauro Vieira y el asesor especial para asuntos internacionales, Celso Amorim.

La noticia fue confirmada a CNN Brasil TV por fuentes autorizadas del palacio presidencial de Brasilia, según las cuales la visita y el encuentro con el presidente Luis Arce están previstos en Santa Cruz de la Sierra, a 850 kilómetros de la capital, La Paz.

El viaje se realizará luego de la en ese país. • participación del presidente Lula en la reunión de presidentes del

Mercosur prevista para el 8 de julio en Asunción, Paraguay.

Después de la reunión con Vieira y Amorim, Lula declaró que el intento de golpe "nunca funcionó" y añadió que "la posición de Brasil es clara". "Soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina", afirmó.

En una entrevista con la radio Itatiaia, el presidente Lula mencionó las grandes reservas de litio que tiene Bolivia al comentar que "hay que tener en cuenta que existe un interés en dar un golpe de Estado"

Agencias ANSA v Reuters

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

# Luis Arce, el artífice del "milagro económico" que hoy gobierna un país en crisis permanente

EL PERFIL
Brendan O'Boyle
AGENCIA REUTERS

uis Arce, el actual presidente de Bolivia, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su mandato en medio de una intensa crisis política y económica y luego de enfrentar anteayer lo que denominó un intento de "golpe de Estado" contra su gobierno después de que las Fuerzas Armadas tomaron la plaza central de La Paz y un vehículo blindado embistió la entrada del palacio presidencial.

Conocido por su papel en el "milagro boliviano" como ministro de Economía durante la presidencia de Evo Morales, Arce ahora se encuentra en el centro de un torbellino que amenaza con desestabilizar su gobierno.

Arce y Morales, que alguna vez fueron aliados y colegas, se han convertido desde entonces en rivales políticos. Ambos aspiran a ganar la presidencia en las elecciones del próximo año y cada uno lidera una facción del partido político dominante, el Movimiento al Socialismo (MAS).



Arce saluda a sus partidarios tras el fracaso del golpe AIZAR RALDES/AFP

El incidente de anteayer se suma a la creciente tensión en el país, que ha visto protestas en las calles y el conflicto abierto con Morales por el control de MAS.

Arce, de 60 años, está en el cargo desde 2020, cuando ganó las elecciones tras una polémica votación en 2019 que desató la violencia social y la renuncia de Evo. Las luchas internas del partido alimentaron las protestas, al igual que la escasez de dólares y de combustible.

Economista pragmático con estudios en Londres, Arce proviene de la izquierda boliviana más tradicional y siempre se ha considerado antineoliberal. Durante su carrera, realizó gran parte de su labor en el Banco Central de Bolivia, desde 1987 hasta 2006. Ese año fue designado ministro de Economía por Morales, y permaneció en el cargo durante más de una década.

Sus partidarios le atribuyen el

"milagro" del crecimiento de Bolivia en la década de 2000, que sacó a muchos de la pobreza en una de las naciones más empobrecidas de América del Sur.

Eran tiempos de un alto crecimiento económico en el país, gracias a los ingresos extraordinarios por las exportaciones de gas tras la nacionalización de los hidrocarburos, en 2006.

Las reformas liberales de la década de 1990 habían colocado al país como potencia energética y Bolivia pasó de ser una nación de ingresos bajos a una de ingresos medios, según el Banco Mundial. La extrema pobreza cayó al 15%, se construyeron carreteras, se expandieron las ciudades y un moderno teleférico agilizó el transporte en La Paz. Pero los ingresos comenzaron a caer en 2014.

#### Desafíos en la presidencia

Al llegar a la presidencia, en noviembre de 2020, el principal desafío de Arce era sacar al país de lo que él mismo llamó la peor recesión en 40 años, debido a los conflictos sociales y políticos, y a la pandemia.

La elección de Arce pareció traer estabilidad política después de que las elecciones anuladas de 2019 fueron seguidas por la renuncia de Morales, la violencia sangrienta y la presidencia interina de un año de Jeanine Áñez, una congresista de derecha que asumió el poder después de que Morales abandonó el país.

Sin embargo, como presidente, Arce luchó por administrar una escasez de dólares que afecta a la economía y llevó a las agencias calificadoras de riesgo a rebajar la calificación de la deuda de Bolivia hasta llegar a territorio "basura".

Arce enfrenta problemas económicos por la falta de liquidez de dólares, un problema que comenzó a notarse en 2014 pero que se agudizó una década después, cuando ya ocupaba la presidencia y empezó a usar las reservas nacionales para mantener el tipo de cambio.

En 2014, la producción de nafta y diésel cubría la mitad del consumo interno, pero ahora se importa en un 86% el diésel y el 56% de la nafta, lo que se atribuye a la falta de inversiones en exploración y el agotamiento de los campos.

Mientras tanto, la población se queja de los precios altos de algunos alimentos, que el gobierno atribuye a factores climáticos y al contrabando hacia Perúy la Argentina. Las protestas no solo se han agudizado, sino que van a continuar, algo que, según expertos, podría poner en jaque la estabilidad política y social y agudizar los problemas económicos.

En el terreno político, sus problemas comenzaron al perder el control de la Asamblea Legislativa tras la fractura del oficialista MAS cuando Morales anunció, en 2023, su intención de postularse de nuevo a la presidencia en las elecciones de 2025. Arce tiene las mismas expectativas y el aval constitucional para buscar la reelección.

Así, Arce, conocido por su perfil bajo y su enfoque tecnocrático, enfrenta ahora uno de los desafíos más grandes de su carrera política.

# Gallery

Un evento para recorrer galerías y espacios de arte alrededor de la Ciudad.

GALERÍAS, MUSEOS, ACTIVIDADES DESTACADAS, RECORRIDO ARQUITECTÓNICO Y MUCHO MÁS.

- gallery@gallery.com.ar
- @ gallerybuenosaires
- @gallerybuenosaires

CIRCUITO RECOLETA, RETIRO, MICROCENTRO

HOY, VIERNES 28 DE JUNIO 16 a 20h

Más de 5 visitas guiadas a las 17.30h (consultar puntos de encuentro)

**GALLERY.COM.AR** 

GALLERY es impulsado por @pinta.artofficial











STELLA \* ARTOIS

# "Muchos de los rehenes recuperados eran esqueletos"

TESTIMONIO. El forense argentino Ricardo Nachman coordina un equipo de profesionales que recibe a los israelíes que vuelven de Gaza, y también identifica los cuerpos

#### Julieta Nassau

LA NACION

"Esto que les voy a mostrar es lo que yo vi, nadie me lo contó", dice Ricardo Nachman, médico argentino que vive hace más detres décadas en Israel, donde dirige el único Centro Nacional de Medicina Clínica Forense en el país, y se apura en pedir disculpas por las imágenes que va a proyectar en una pantalla compartida en una conversación por Zoom.

Como coordinador nacional de medicina forense del Ministerio de Salud de Israel, Nachman no solo vio lo peor que dejó el feroz asalto de Hamas contra el país donde reside y del que es ciudadano el pasado 7 de octubre-cuerpos incinerados, mutilados, abusados-. También escuchó relatos de terror: él coordina seisequipos de profesionales que reciben a los rehenes que son liberados por el grupo terrorista por intercambios por prisioneros o que son rescatados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Además, identifica a los cuerpos de los secuestrados en estado de putrefacción.

"Decidí sacarme los guantes para pelear con laverdad", dice Nachman a un grupo de mujeres periodistas de distintos medios –entre ellos, LANACION–en la residencia del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, y comienza a mostrar las imágenes de los restos que recuperaron los días posteriores a ese "sábado negro", como califica a ese día en el que 1200 personas murieron por el brutal ataque y otras 250 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza.

Las imágenes que comparte son espeluznantes: la mayoría no son cuerpos enteros, sino restos que pueden ser de apenas algunos centímetros. Y en muchos casos, se ven negros, carbonizados. Señala que eso demuestra que los terroristas usaron acelerantes para quemarlos. "Sabían muy bien lo que estaban haciendo: intentaron hacer desaparecer los cuerpos", dice Nachman en español, mientras se cuelan algunas palabras en hebreo que intenta traducir en tiempo real.

#### Detalles macabros

Para entender qué es lo que muestra es necesario escuchar su explicación. Si no, es casi imposible comprender que eso que se ve es parte de un cráneo, una mandíbula, una columna, costillas. Muestra, por ejemplo, una pieza negra que los especialistas creían que pertenecía al cuerpo de una persona hasta que, a través de una tomografía computada, identificaron que eran dos cráneos de mujeres. También se ve un fragmento de hueso de 1,2 centímetros recuperado de Gaza. Gracias a la tecnología, descubrieron que era partede un cráneo, y sirvió para confirmar la muerte de un rehén del que no había información.

"Obviamente no dormí durante meses", dice Nachman, y comenta



que son recuperados en el enclave, Nachman observa uno de los restos recuperados por Israel

GENTILEZA

que después del ataque—que provocó una respuesta militar israelí que ya dejó más de 37.000 muertos en Gaza, según fuentes del enclave, gobernado por Hamas—pasó de trabajar 42 horas por semana a 142 (casi 20 horas diarias). "Hubo dos cosas que me sacaron el sueño: explicarle a todo el mundo lo que vi; y una niña de 12 años que fue masacrada y quemada. La identificamos por 12 centímetros de un tejido blando y una parte de columna vertebral. Era lo único que había para sepultar".

"Dentro del sufrimiento, por lo menos la familia tiene la alegría de tener algo para sepultar, eso es algo que solo se entiende en Israel", dice. Durante meses, la conmoción atravesó a todo su equipo con cada hallazgo. "Algo que nos quebró fue ver a una criatura y a un adulto quemados—no sé si vivos— pegados. No solo estaban pegados por la acción del fuego: estaban atados con alambres", cuenta el médico nacido en Río Negro, criado y recibido en Rosario, e instalado en Israel desde 1992.

"Después de nueve meses, todavía no lo puedo procesar", dice Nachman, y no puede evitar quebrarse, aunque intenta frenar las lágrimas. A pesar de haber trabajado como forense en desastres como el tsunami de Tailandia de 2004 y el terremoto de Haití de 2010, ambos con cientos de miles de muertos, lo que vivió en los últimos meses fue distinto a cualquier otra experiencia. "Esta es mi gente. Son mis hijos, mis hermanos, seres humanos que han sido masacrados. Creí que estaba preparado, pero no", agrega.

Es que todavía quedan unos 120 rehenes en Gaza-vivos o muertos-, mientras que hay un caso de una mujer desaparecida de la que no hay rastros y lo desvela. "No se sabe si fue secuestrada, si está viva o está

muerta. Es una incógnita hasta ahora", dice más tarde, en una conversación telefónica con LA NACION.

Según cuenta Nachman, de las conversaciones de los más de cien rehenes que volvieron a Israel-por un intercambio o por extracción militar-con los médicos se pueden sacar algunas conclusiones generales sobre la vida en cautiverio. Que comían una vez por día o cada dos días ("pan de pita y alguna que otra cosa"); que solo podían bañarse una vez cada dos semanas o más; que prácticamente no veían al sol; que bebían aproximadamente un litro de agua por día. "Todos volvían con desnutrición, además de golpeados, con cicatrices, fracturas; la mayoría por la forma en que los han llevado a la Franja de Gaza", señala.

#### Abusos

En ese primer contacto con los rehenes liberados, sobre todo al momento de la atención ginecológica, también se ha escuchado otro drama, que de a poco comenzó a conocerse: los ataques sexuales durante el asalto y en cautiverio, como quedó plasmado en un informe de la Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel y un relevamiento de la ONU.

"Uno se da cuenta cuando te niegan algo que pasó. Por ejemplo, uno escucha a una mujer que vuelve y dice 'no pasó nada', pero después le dice a una trabajadora social qué bueno que mi marido no estuvo ahí'. ¿Por qué lo dijo? ¿Sabés cuantas personas uno escucha que no pasó nada y es simplemente para no manchar a la familia?", dice el forense sobre la dificultad de relevar estos casos, y menciona además un posible "pacto de silencio" entre algunos rehenes por temor a represalias contra los amigos y familiares que siguen secuestrados.

Además, comenta que en general

a los cautivos cuando vuelven a Israel "se los ve bien" por la "euforia" que les representa el regreso a sus casas. Sin embargo, revela que "el proceso va muy por dentro y muy a largo plazo", motivo por el cual es necesario un acompañamiento psicológico. Otros directamente se quiebran al conseguir la libertad, como Luis Har, uno de los dos argentinos -juntoa Fernando Marman-liberados en febrero por el Ejército. "Luis no ocultó las lágrimas, se largó a llorar, nos abrazamos, me hizo llorar. Me contó todo lo que pasaron. Pero también se calmaba y se reía".

Pero los rehenes no siempre vuelven vivos. Incluso hay personas que fueron trasladadas ya asesinadas a Gaza, para negociar su intercambio, en una religión donde la sepultura cumple un rol fundamental.

"El 99,9% de los cuerpos que fueron recuperados [en Gaza] estaban en un estado de putrefacción avanzada, muchos de ellos en estado de esqueletización", cuenta Nachman, intentando ser técnico para evitar los sentimientos. Distingue que algunos cuerpos fueron enterrados en el enclave, por lo que se conservaron mejor, y otros guardados en bolsas, enteros o en partes. "Muchos de ellos han sido mutilados; uno encuentra lo que puede para después identificarlos", dice.

Mientras tanto, la suerte de unos 120 rehenes es todavía un misterio. Entre ellos, de nueve argentinos, incluidos los Bibas, un matrimonio con dos hijos –hoy de uno y cinco años–. Hamas dio por muertos a la mujer y sus dos niños, pero Israel no pudo confirmarloy todavía sigue viva la esperanza. "Tuve varios casos que me han atravesado la cabeza y el corazón; la familia Bibas es algo que me tiene muy mal", dice el médico con acento argentino. •

### Los iraníes van a las urnas para elegir al sucesor de Ebrahim Raisi

Tres ultraconservadores y un reformista se disputan la presidencia del país

TEHERÁN.—Los iraníes están convocados hoy a las urnas para elegir un nuevo presidente entre cuatro candidatos, entre ellos un reformista poco conocido que espera sacudir la preeminencia de los conservadores.

La elección, inicialmente prevista para 2025, fue organizada en cuestión de semanas tras la muerte, el 19 de mayo, en un accidente de helicóptero, del presidente Ebrahim Raisi.

La terna quedó reducida a cuatro aspirantes después del paso al costado del alcalde de Teherán, Alireza Zakani, y del vicepresidente de Raisi, Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, ambos del bando ultraconservador.

Los comicios se producen en un contexto delicado para la república islámica, que debe gestionar al mismo tiempo tensiones internas y crisis geopolíticas, como son la guerra en Gaza y su cuestionado programa nuclear, un cóctel explosivo cuando solo faltan cinco meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, su gran enemigo.

La campaña arrancó sin entusiasmo pero resultó más disputada que la de 2021, gracias a la candidatura del reformista Masud Pezeshkian, que figura entre los tres favoritos. Por primera vez desde 2005 podría haber una segunda vuelta para definir al vencedor.

Pezeshkian recibió anteayer el apoyo del expresidente moderado Hassan Rohani (2013-2021). "Pido a quienes quieran moderación y relaciones constructivas con el mundo votar por el doctor Masud Pezeshkian", declaró Rohani en un video difundido en el último día de campaña. Su principal rival es Said Jalili, el exnegociador ultraconservador del programa nuclear iraní. Los otros candidatos son Mostafa Purmohammadi, exministro del Interior y de Justicia, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Para poder tener opciones de ganar, Pezeshkian necesita una fuerte participación, contrariamente a las presidenciales de 2021, en las que hubo una abstención récord del 51% y en no fue autorizado a competir ningún reformista o moderado.

El martes pasado, el guía supremo, el ayatollah Ali Khamenei, llamó precisamente a los iraníes a una "participación elevada" en los comicios.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los sufragios, se convocará una segunda vuelta el 5 de julio.

En Irán, el presidente tiene poderes limitados y es el encargado de aplicar las grandes líneas políticas fijadas por el guía supremo, Khamenei, de 85 años y en el poder desde hace 35. •

Agencias ANSA, AFP y DPA

En virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° apartado 4.2.2 de la Resolución 08/2015 de la Inspección General de Justicia informamos la puesta a disposición de fondos de los siguientes Grupos de suscriptores, correspondientes al segundo trimestre de 2024:

Grupo MBA 49 E; Grupo MBA 50 D; Grupo MBA 52 D; Grupo MBA 56 D; Grupo MBA 57 D; Grupo MBA 58 D; Grupo MBA 59 D; Grupo MBA 60 B; Grupo MBA 61 D; Grupo MBA 62 D; Grupo MBA 64 D; Grupo MBA 66 D; Grupo MBA 67 D; Grupo MBA 68 D; Grupo MBA 69 D; Grupo MBA 70 G; Grupo MBA 71 D; Grupo MBA 72 D; Grupo MBA 73 E; Grupo MBA 74 G; Grupo MBA 75 G; Grupo MBA 76 D; Grupo MBA 79 D y Grupo TMC 501 G

Administra: Colservice S. A. de Ahorro para Fines Determinados. Planes por Grupos Cerrados aprobados por Resolución Nº 00876 del 18 de octubre de 2007 de la Inspección General de Justicia de la Nación. Alicia Moreau de Justo 1930, 1er. Piso of. 106 - Ciudad de Buenos Aires.



www.lanacion.com.ar

MÁS CONECTADOS QUE NUNCA.



LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 9

# La UE acordó los cargos ante la indignación de Meloni y Orban

TENSIONES. Ursula von der Leyen fue elegida para un segundo mandato mientras la ultraderecha critica duramente el acuerdo

BRUSELAS.- Los mandatarios de los países de la Unión Europea (UE) acordaron ayer en Bruselas en una cumbre de dos días la distribución de los principales cargos del bloque, ante la indignación de los líderes ultraderechistas de Italia y Hungría, excluidos de las negociaciones.

El acuerdo de reparto de poder se logró el martes pasado entre seis países con mandatarios de derecha, socialdemócratas o liberales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz.

Los nombres se definieron tras las elecciones legislativas que realizaron los 27 países del bloque del 6 al 9 de junio y en las cuales se registró un importante avance de la ultraderecha.

nalista de Hungría, Viktor Orban, denunció al llegar a la cumbre un "acuerdo vergonzoso" y afirmó que "los electores europeos fueron estafados".

La jefa de gobierno de Italia, Giorgia Meloni, al frente de una coalición ultraconservadora, denunció anteayer un acuerdo de la "oligarquía" y sugirió que podría arruinar la fiesta.

El entendimiento prevé un segundo mandato de la alemana Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE.

También coloca al portugués António Costa en la presidencia del Consejo Europeo (integrado por los jefes de Estado y de gobierno de los países de la UE) y a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como alta representante, al frente de la diplomacia del bloque.

Los nombres de Von der Leyen, Costa y Kallas fueron presentados a la cumbre para su aprobación. En una reunión informal realizada hace una semana, los tres candidatos habían recabado consenso.

"No hay absolutamente ninguna duda, hay un claro consenso de que (...) Von der Leyen será designada", había adelantado al llegar a la cumbre el jefe del gobierno de Irlanda, Simon Harris.

El primer ministro ultranacio- había adoptado la cautela. "En Es- de los líderes, sino apenas un voto el país podría obligar a Macron a tonia solemos decir que no se pue- mayoritario, que debe ser ratifica- nombrar a un primer ministro de europeos que su país "precisa con de prometer la piel del oso antes de cazarlo".

> Aunque la agenda estaba prevista para ayer y hoy, una mayoría de delegaciones adelantó que pretende liquidar la cuestión en una sola jornada, para enviar un mensaje de unidad.

> "La esperanza es que todos apoyen" el acuerdo sobre la división de cargos. "Todos los países del bloque son igualmente importantes", declaró Scholz.

> El gran interrogante es saber el grado de resistencia que presenta-



Meloni y Orban, antes del inicio de la cumbre de líderes europeos en Bruselas

GEERT VANDEN WIJNGAERT/AP

rían los gobiernos más vinculados con la extrema derecha, especialmente Italia y Hungría.

La aprobación de los nombres para los principales cargos euro-Al arribar al encuentro, Kallas peos no requiere la unanimidad do el 18 de julio por el Parlamento Europeo.

Meloni y Orban exigen que la distribución de los cargos respete el caudal de votos en las recientes elecciones europeas.

Meloni exige que Italia tenga "al menos" una vicepresidencia de la Comisión Europea y una cartera desde la que pueda tener influencia

en materia industrial y agrícola. La relación de fuerzas en la UE podría redefinirse radicalmente si la ultraderechista Reunión Nacional (RN) se impusiera en las elec-

ciones legislativas anticipadas de Francia, que se celebrarán pasado mañana y el 7 de julio.

RN quedó como primera fuerza francesa en las europeas, y si lograra constituir una mayoría en necesario". ese partido.

#### Compromisos con Ucrania

Además de abordar la distribución de cargos, los dirigentes de la UE firmaron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, un acuerdo sobre los "compromisos de seguridad" de la UE con Ucrania, que desde hace más de dos años enfrenta una invasión militar rusa.

Un borrador de las conclusiones de la cumbre, al que tuvo acceso la agencia AFP, expresa la determina-

ción de la UE de "seguir apoyando a Ucrania y a su pueblo a nivel político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático durante el tiempo que sea

Zelensky dijo a los mandatarios urgencia" equipos de defensa antiaérea.

En este contexto es que la presidenta de la Comisión Europea planteó ayer a los líderes destinar 500.000 millones a inversiones en sectores de defensa para los próximos diez años, en medio de la necesidad de que Europa aumente sus capacidades y planificación militar ante el escenario que plantea la invasión rusa de Ucrania.

Agencias Reuters, AFP y AP

SÁBADOS CON TU DIARIO

(1) (2) (3) Nunca dejemos de movernos.

#### CIRCULO DE INVERSORES S.A. U. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS an cumplimiento de lo dispuesto en el Capitulo I, Artículo 4º, punto 4.2.1 de la Res 08/15 de la Inspección General de Justicia referida a las Normas sobre Planes de Ahorro, INFORMA a sus suscriptores la existencia de fondos puestos a disposición en el trimestre 01/04/24 al 28/06/24 en concepto de:

| Habere | s Netos | y Multas | según e | siguient | e detalle: |      |      |      |
|--------|---------|----------|---------|----------|------------|------|------|------|
| 1766   | 1767    | 1768     | 1769    | 1770     | 1771       | 1772 | 1773 | 1774 |
| 1775   | 1776    | 1777     | 1778    | 1779     | 1780       | 1781 | 1782 | 1783 |
| 1784   | 1785    | 1786     | 1787    | 1788     | 1789       | 1790 | 1791 | 1792 |
| 1793   | 1794    | 1795     | 1796    | 1797     | 1798       | 1799 | 1800 | 1801 |
| 1802   | 1803    | 1804     | 1805    | 1806     | 1807       | 1808 | 1809 | 1810 |
| 1811   | 1812    | 1813     | 1814    | 1815     | 1816       | 1817 | 1818 | 1819 |
| 1820   | 1821    | 1822     | 1823    | 1824     | 1825       | 1826 | 1827 | 1828 |
| 1829   | 1830    | 1831     | 1832    | 1833     | 1834       | 1835 | 1836 | 1837 |
| 1838   | 1839    | 1840     | 1841    | 1842     | 1843       | 1844 | 1845 | 1846 |
| 1847   | 1848    | 1849     | 1850    | 1851     | 1852       | 1853 | 1854 | 1855 |
| 1856   | 1857    | 1858     | 1859    |          |            |      |      |      |

Excedentes Financieros según el siguiente detalle:

8339 8709 1070 1223 1233 Los clientes podrán autogestionar su reintegro a través de las páginas web https://www.peugeotplan.com.ar.ó.https://www.citroenplan.com.ar.acreditando. documentalmente la titularidad del plan, mediante documento de identidad (personas físicas) o número de CUIT y poder (personas jurídicas), así como con la constancia bancaria original, donde figure la titularidad de la cuenta destino de los fondos cargando allí los datos de la cuenta que debe coincidir con la titularidad del plan, número y tipo de cuenta y CBU o mediante carta dirigida a M. Della Paolera 265 Piso 21 (C1001ADB) adjuntando copia de la documentación antes indicada : Por cualquier consulta al respecto podrán comunicarse a nuestro Call Center 0810-888-6666 (Peugeot Plan) o 0810-444-5555 (Citroën Plan)

Círculo de Inversores S.A.U. de ahorro para fines determinados M Dela Perez 22-Pro 22 - Cudad Antorio de Bueros Ares





FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados informa a los suscriptores renunciantes y rescindidos la puesta a disposición de fondos correspondientes a sus planes y, a los adjudicatarios los excedentes correspondientes, en el período comprendido entre 01.04.24 y el 28.06.24, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo I, Artículo 4º, punto 4.2.1 de las Normas sobre Ahorro puestas en vigencia por la Resolución General I.G.J Nº 8/15, para los grupos que a continuación se detallan:

#### **GRUPOS NRO.**

7859 8903 9331 11266 11367 11506 11542 11586 11658 11669 11766 11774 11795 11803 11824 11904 1191 11912 11917 11921 11941 11947 11987 11997 12001 12002 12027 12049 12052 12059 12082 12109 12120 12152 12158 12175 12176 12188 12196 12216 12228 12243 12249 12251 12258 12259 12266 12267 12271 12273 12288 12289 12305 12314 12333 12334 12336 12353 12358 12359 12379 12382 12383 12391 12435 12462 12464 12479 12481 12493 12499 12516 12517 12518 12533 12534 12539 12552 12554 12555 12556 12564 12566 12580 12607 12612 12617 12618 12628 12636 12645 12651 12664 12669 12686 12688 12697 12712 12720 12729 12747 12749 12757 12772 12775 12776 12789 12793 12799 12800 12803 12818 12824 12827 12836 12841 12844 12849 12852 12861 12868 12877 12878 12891 12892 12895 12899 12901 12903 12912 12914 12915 12918 12919 12921 12925 12929 12932 12935 12936 12938 12940 12948 12951 12952 12955 12959 12967 12968 12975 12976 12980 12986 12988 12990 12995 13002 13004 13008 13010 13015 13017 13019 13023 13026 13030 13033 13038 13044 13047 13048 13049 13052 13054 13057 13062 13063 13066 13070 13071 13074 13075 13077 13080 13086 13087 13088 13089 13094 13099 13100 13101 13103 13105 13113 13115 13117 13118 13119 13124 13125 13128 13129 13130 13132 13133 13136 13137 13140 13142 13143 13144 13145 13147 13148 13149 13151 13152 13153 13154 13155 13156 13158 13159 13162 13163 13164 13165 13166 13168 13170 13171 13172 13173 13174 13175 13176 13177 13179 13182 13183 13184 13185 13186 13187 13189 13190 13193 13194 13195 13196 13197 13198 13199 13200 13202 13204 13205 13207 13208 13209 13211 13212 13213 13215 13219 13220 13222 13223 13224 13225 13226 13228 13229 13230 13232 13233 13237 13238 13239 13241 13242 13244 13246 13247 13248 13249 13250 13251 13254 13255 13256 13257 13258 13261 13262 13267 13269 13270 13274 13275 13277 13278 13280 13282 13283 13285 13286 13288 13290 13293 13297 13299 13300 13301 13304 13305 13306 13307 13310 13311 13313 13314 13316 13318 13321 13322 13323 13325 13327 13329 13331 13332 13333 13334 13335 13336 13337 13338 13339 13340 13341 13343 13344 13345 13346 13347 13348 13349 13350 13351 13352 13353 13354 13355 13356 13357 13358 13359 13360 13361 13362 13363 13364 13365 13366 13367 13368 13369 13370 13371 13372 13373 13374 13375 13376 13377 13378 13381 13382 13384 13385 13386 13387 13388 13389 13390 13394 13395 13396 13397 13398 13399 13400 13401 13402 13403 13406 13407 13408 13409 13411 13412 13413 13414 13415 13417 13419 13420 13421 13422 13423 13424 13425 13426 13428 13429 13430 13431 13432 13433 13434 13436 13437 13439 13440 13441 13442 13443 13444 13447 13448 13449 13450 13451 13452 13454 13455 13456 13457 13458 13459 13460 13461 13462 13463 13464 13465 13466 13467 13469 13470 13471 13473 13474 13475 13476 13480 13481 13482 13483 13484 13485 13486 13487 13488 13489 13490 13491 13492 13493 13494 13497 13499 13500 13501 13502 13506 13507 13509 13510 13511 13512 13513 13514 13515 13516 13517 13518 13519 13521 13522 13524 13525 13531 13533 13534 13540 13549 13552 13554 13556 13559 13571 13573 13575 13576 13581 13587 13590 13596 13599 13601 13607 13613 13619 13624 13628 13643 13646 13649 13651 13652 13654 13658 13668 13669 13679 13688 13698 13700 13703 13705 13711 13716 13717 13722 13737 13771 13784 13788 13800 13803 13808 13809 13811 13813 13818 13820 13829 13830 13831 13856 13866 13867 13868 13869 13889 13892 13899 13915 13949 13960 13962 13974 13985 13986 13989 14001 14012 14040 14041 14047 14048 14049 14067 14071 14081 14083 14088 14090 14098 14100 14102 14112 14118 14124 14146 14161 14175 14180 14188 14193 14213 14224 14242 14245 14250 14251 14253 14269 14279 14288 14299 14306 14310 14327 14331 14347 14349 14360 14367 14371 14388 14427 14487 14596 14654 14701 14720 14743 14782 14811 14878 14910 14911 15079 15183

Carlos M. Della Paolera 265 Piso 22 Tel: 0810-222-FIAT (3428) Ciudad Autónoma de Bs.As. www.fiatplan.com.ar



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### DOS LEGISLADORAS JURARON SU BANCA POR PALESTINA

Por el sistema de recambios en la izquierda, ayer asumieron las reemplazantes de Myriam Bregman y Romina del Plá en la Cámara de Diputados

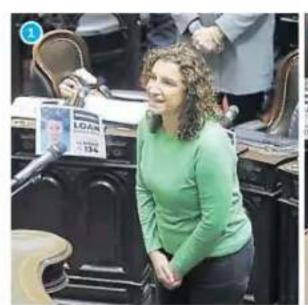



Las reformas libertarias | FINALMENTE, LA SANCIÓN

# Aprueban la Ley Bases y el paquete fiscal tras seis meses de discusión

Gracias al apoyo de los diputados dialoguistas, el oficialismo reunió los votos necesarios para su primer éxito en el Congreso desde el inicio de la gestión de Milei; la sesión comenzó al mediodía y se extendió más allá de la medianoche

#### Viene de tapa

"Esta cámara va a reponer el impuesto a las Ganancias, que el Senado, que representa a las provincias, eliminó en contra de los intereses de los propios gobernadores", aseveró Miguel Angel Pichetto, al cierre de los discursos.

Dos son los dictámenes que se sometieron a votación.

El primero de ellos es el referido al proyecto de Ley Bases: fue el menos complejo, ya que merced a un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas -Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- consta de un solo punto, el cual propone aceptar las modificaciones que incorporó el Senado a la media sanción que Diputados votó en abril pasado.

Esta iniciativa tiene como capítulos claves la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar organismos del Estado, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la autorización para declarar sujetas a privatización a ocho empresas públicas.

A regañadientes, el Gobierno y Pro accedieron a un planteo de Miguel Pichetto y su bloque de respetarlo acordado en el Senado y mantener fuera de la nómina de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a Radio y Televisión Argentina (RTA), las cuales estaban incluidas en la media sanción original.

Acto seguido, se sometió a votación el dictamen del paquete fiscal, que, a diferencia del anterior, es mixto: propone insistir en tres puntos de la media sanción original y aceptar las modificaciones que incluyó el Senado en el resto de los artículos.

Entre los capítulos a insistir figuran la restitución del impuesto a las ganancias, que, si esta madrugada conseguía la aprobación, afectará a casi un millón de trabajadores asalariados y, en paralelo, beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) orillará 0,43 del PBI.

Esto explica las posiciones divididas de los legisladores en torno a votar una vez más por la reposición de este tributo a la cuarta categoría que, vale recordar, fue eliminado el año pasado a instancias del kirchnerismo y con el voto del entonces diputado Milei.

En la sesión del 30 de abril pasado, cuando la Cámara de Diputados discutió por primera vez el paquete fiscal, la votación en torno a este capítulo fue ajustada, con una diferencia de 19 votos entre los positivos y los negativos. En esta oportunidad, sin



La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegaron por la noche

SANTIAGO FILIPUZZI



Sonrisas entre Alejandro Finocchiaro, José Luis Espert y María Eugenia Vidal

embargo, esa diferencia se acortaría. liten la aprobación del impues-

En efecto, varias voces de la oposito para aliviar sus rojos fiscales. ción dialoguista que no responden a los gobernadores en sus provincias se muestran reticentes a asumir el costo político de acompañar otra vez un gravamen que afectará a la clase media y beneficiará a sus adversarios en sus territorios.

Este punto también divide a Unión por la Patria, donde los gobernadores del norte presionan a sus diputados a que faci-

Anocheseespeculaba con que los cuatro catamarqueños en línea directa con Raúl Jalil adoptaran una actitud colaborativa, a contrapelo de sus compañeros.

De restituirse el tributo para la cuarta categoría, el nuevo piso es de salarios brutos de \$1,8 millones para los solteros sin hijos y de \$2,3 millones para los casados con hijos.

Las alícuotas serán progresivas,

con escalas que van del 5 al 35%. putados insistir en un capítulo Tanto los pisos mínimos como las que fue rechazado por el Senado. escalas y las deducciones serán actualizados cada seis meses por

El grueso del kirchnerismo se aprestaba a votar en contra de reponer este impuesto no solo por sus efectos en el bolsillo de los asalariados, sino también porque, según su interpretación del artículo 81 de la Constitución nacional, no corresponde a la Cámara de DiMARCOS BRINDICCI

En efecto, el kirchnerismo advirtió a lo largo del debate que el rechazo in totum de los capítulos referidos a los impuestos a las ganancias y a los bienes personales -que tenían un total de 36 artículos-se asemeja al rechazo de un proyecto, por lo que Diputados no podría insistir en su reposición.

"Sería inconstitucional porque no respetaría el sistema bicameral de LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

#### Promesa singular

Lejos de las formalidades, y entre aplausos y abucheos, Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer juraron su cargo en el Congreso de la Nación por las mujeres y los piqueteros, contra la motosierra de Milei y por "el fin del genocidio de Israel sobre el pueblo de Palestina"

> aprobación de la sleyes", argumentan. El mismo argumento esgrimieron para rechazar, también, el nuevo régimen de Bienes Personales.

> La propuesta, que establece una suba del mínimo no imponible de 27 millones a 100 millones y rebajas en las alícuotas, tiene un propósito claro: incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete fiscal.

> "Todos sabemos que impuesto a las ganancias y a los bienes personales son proyectos autónomos dentro de una ley ómnibus (el paquete fiscal) y que esos proyectos autónomos fueron rechazados y eliminados por la Cámara revisora -explicó Pablo Giuliano, de Unión por la Patria-. Con lo cual se aplica el primer párrafo del artículo 81 de la Constitución, que indica que esos proyectos no pueden ser tratados porque no hay ni adición ni correcciones, hay exclusión de esos textos. Entonces es un desacierto demasiado profundo soslayar semejante rechazo".

> "Toda ley, para su aprobación, debe respetar el principio de 'bicameralidad' establecido en el artículo 44 de la Constitución – sostuvo, por su parte, la diputada Vanesa Siley, quien advirtió que esta aprobación "estará floja de papeles" –. No hay laguna constitucional en este caso. El artículo 81 es claro cuando refiere al desecho total de un proyecto de ley".

> El criterio que se impondrá en el recinto, sin embargo, será el de la mayoría que encarnan los libertarios y los bloques de oposición dialoguista: estas bancadas interpretan que el rechazo a un artículo por parte de la cámara revisora se asemeja a una "modificación" a la media sanción original, por lo que la cámara de origen podrá insistir en su versión.

> Desde el bloque de Pro, Silvia Lospennato enfatizó que hay "sobradísimos antecedentes parlamentarios" que sustentan esta posición y advirtió que el kirchnerismo, con sus argumentos en contrario, "solo pretende poner palos en la rueda para que no se realice el cambio profundo que la Argentina necesita. Una voluntad de obstruir el cambio que en las próximas horas va a ser derrotada".

> Desde Hacemos Coalición Federal, los diputados Oscar Agost Carreño, Carlos Gutiérrez y Ricardo López Murphy celebraron que finalmente después de seis meses de negociaciones el Congreso ponga punto final al trámite parlamentario de ambas iniciativas. "Con estas herramientas se le acaban las excusas al Presidente, que debe resolver aquello que todavía no resolvió. Los indicadores de la economía, desde que asumió, están mucho peor", advirtió Agost Carreño.

"Nosotros no somos 'degenerados fiscales', como nos calificó Milei: estamos dispuestos a discutir y a votar el impuesto a las ganancias, ese impuesto que el Presidente, junto con el kirchnerismo, en una campaña electoral, decidió eliminar-agregó Agost Carreño-. Ahora es el Gobierno el que nos pide que aumentemos los impuestos, paradójicamente". •

# La votación de Ganancias amenazaba con generar fugas en el kirchnerismo

La necesidad de fondos de los gobernadores puso la lupa en siete diputados del norte

Delfina Celichini

LA NACION

Se agotó la comodidad que, en su rol de oposición, exhibió el kirchnerismo durante los primeros seis meses del gobierno libertario. El ajuste al que Javier Milei sometió a los gobernadores produjo un clivaje en la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, donde se agigantó la puja entre quienes apuestan a sostener un acérrimo enfrentamiento con el oficialismo y aquellos que buscan sobrevivir en sus pagos chicos a fuerza de acuerdos parlamentarios.

Con 99 integrantes, el bloque liderado por el diputado santafesino Germán Martínez sostuvo, en líneas generales, la disciplina partidaria. La cohesión, no obstante, estaba amenazada anoche, principalmente con la batalla para que se restituyera la cuarta categoría de Ganancias, tributo coparticipable que engorda los presupuestos provinciales.

Muchos diputados dialoguistas "sin tierra" se rehusaban a acompañar por cuarta vez un tributo que alcanzará a casi un millón de asalariados y beneficiará a sus adversarios políticos, los gobernadores peronistas en sus pagos chicos. Estaba en duda el posicionamiento de radicales como Karina Banfi (Buenos Aires), Gabriela Brower de Koning (Córdoba), Rodrigo de Loredo (Córdoba) y Juan Carlos Polini (Formosa). Ausentarse sería una forma elegante de sortear la incomodidad de



Germán Martínez, ayer, durante la sesión

RODRIGO NÉSPOLO

votar en contra de los objetivos de un gobierno que todavía mantiene altos índices de popularidad.

Este panorama obligó al Poder Ejecutivo a lanzarse en busca de un desmembramiento del kirchnerismo a partir de una minuciosa negociación con los gobernadores, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien activó la promesade reactivar obras públicas.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, necesitado de aliviar el rojo fiscal de su provincia, es uno de los dirigentes kirchneristas que desde hace meses hilvana guiños con la administración libertaria. Uno de sus legisladores—Sebastián Nóblega—votó a favor de Ganancias en abril pasado. Los otros tres, Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio -esposa del mandatario provincial-, y Dante López Rodríguez, se abstuvieron. Se esperaba que, anoche, Nóblega volviera a acompañar, junto a otro de sus compañeros. La dupla restante, en tanto podría abstenerse nuevamente, aunque se especulaba con que, si hiciera falta, sumarán manos para el "sí".

Según informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Catamarca es la segunda jurisdicción, después de Tierra del Fuego, que recibirá mayor cantidad de fondos anuales extra per cápita si se restituyera Ganancias. Un total de \$110.544 por habitante.

Jalil ya había obtenido un beneficio del vínculo que construyó con la Casa Rosada cuando se quitó la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) del paquete de compañías "sujetas a privatización" en la primera Ley Bases. El gobierno provincial retiene el 60% de las utilidades netas del yacimiento. Su hermano, Fernando Miguel Jalil, preside la entidad.

Los tres sanjuaninos del bloque kirchnerista también estaban en duda. Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica apoyan abiertamente el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) por los amplios beneficios que supone para su provincia minera. No se esperaba que acompañaran la totalidad de la Ley Bases, pero sí Ganancias, a pesar de que el gobernador de su provincia, Marcelo Orrego, llegó al poder de la mano de Juntos por el Cambio.

Los cuatro catamarqueños y los tres sanjuaninos pusieron sobre la mesa sus realidades en la reunión de bloque kirchnerista, celebrada anteayer. Según pudo saber este medio, uno de los contrapuntos más fuertes lo protagonizó Ginocchio con el legislador y referente de los bancarios, Sergio Palazzo, refractario a reimponer Ganancias.

La pertinencia de volver a incorporar al texto el artículo III, que instruye al Poder Ejecutivo a reducir un 2% del gasto tributario, también divide a UP. Se trata de una cláusula, fogoneada por la Coalición Cívica, que apunta a desarticular el régimen de promoción de Tierra del Fuego, criticado en una oportunidad por Cristina Kirchner. •

# Macri piensa redefinir su vínculo con Milei tras la sanción de las reformas

La votación de la Ley Bases puede ser el último acto de apoyo incondicional a los libertarios

Matías Moreno LA NACION

Mauricio Macri posterga su reaparición pública. Puso en marcha la reconfiguración de Pro después de que asumió la conducción en una reunión vía Zoom y mantiene encuentros periódicos con gobernadores e intendentes de su partido para definir el futuro vínculo con la Casa Rosada.

Sinembargo, el expresidente a ún no definió cuándo volverá al ruedo político. Es decir, no decidió en qué momento encabezará su primer acto como titular de Pro y levantará el perfil público para dar sus impresiones sobre las fortalezas y debilidades de la administración de Javier Milei. Aguarda, sobre todo, que el Congreso convierta en ley las primeras reformas que impulsó el gobierno libertario, pero también que se disipen las dudas en torno a la capacidad del Presidente para implementar las medidas o a la chance de que haya una rápida reactivación.

Entretanto, escala el conflicto con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei y su excoequiper en el ala dura de Pro. ¿La invitará a retirarse del partido que él fundoy controla el próximo 4 de julio? En las últimas horas tomó fuerza la chance de que Martín Yeza ocupe ese lugar. La jugada pondría a Bullrich en pie de guerra.

Macri convive con esas disyuntivas. Sin embargo, el expresidente



Ritondo y Santilli, ayer, en pleno debate

RICARDO PRISTUPLUK

y sus discípulos envían señales de que el alineamiento que mostró la bancada de Pro en Diputados en la nueva votación de la Ley Bases y el paquete fiscal será la última prueba de apoyo incondicional a Milei. En el entorno del jefe de Pro se impone la idea de que la sanción de las leyes económicas del Presidente representará un punto de quiebre en el vinculo con los libertarios. A partir de mañana, Macri se sentirá un poco más suelto para tomar distancia de las políticas y facetas del Gobierno que lo incomodan, como la decisión de Milei de apostar por el juez Ariel Lijo como candidato a ocupar una vacante en la Corte Suprema, el manejo de la política exterior o la atención a la gestión. Interlocutores frecuentes de Macri

anticipan que instruirá al bloque de senadores, que conduce Luis Juez, para que rechace el pliego de Lijo. No obstante, Juez aún no bajó una directiva en la Cámara alta.

Hasta ahora, Macri se mostró alineado en el contenido discursivo y el plano legislativo con Milei. En la intimidad lo elogia por su cruzada para lograr el equilibrio fiscal y frenar la espiral de inflación que heredó de Massa o su apuesta por desregular el Estado y la economía. No obstante, el exmandatario repite ante quien lo quiera oír que su partido no "cogobierna" con Milei. Desde hace meses se queja de las demoras en el trámite legislativo y machaca con que el Congreso debía darle las herramientas para gobernar. De hecho, Pro votó casi

sin fisuras las reformas e, incluso, rechazó la reforma previsional de la oposición dialoguista o el fin del privilegio impositivo del Señor del Tabaco.

Anteayer, Macri volvió a reunir a la nueva mesa ejecutiva de Pro en sus oficinas. Estuvieron Jorge Macri, Ignacio Torres, Diego Santilli y Cristian Ritondo, entre otros.

En la antesala de la votación de la Ley Bases, los macristas de Pro coincidieron en que sostendrán el apoyo a Milei en los proyectos legislativos o medidas que "le sirvan al país", pero dejaron en claro que no cogobiernan. Apuestan a una posición equidistante: no retacearán el respaldo ni entorpecerán a la gestión de Milei, dado que se supone que una gran parte del electorado de Pro migró al campo libertario, pero tampoco garantizarán un alineamiento incondicional al oficialismo como exhiben los seguidores o legisladores de Bullrich.

En el círculo de confianza ya tildan a los diputados de la ministra de los nuevos "fanáticos" de Milei. En el macrismo, no obstante, empiezan a aparecer matices respecto de cómo deben pararse frente a la Casa Rosada y, sobre todo, hasta dónde hay margen para tensionar. Por lo pronto, Macri espera que Milei haga gestos concretos para retribuir el apoyo de Pro. En particular, aguarda que atiende el reclamo por los fondos de coparticipación de la Ciudad, el último gran bastión de Macri. •

#### Las reformas libertarias | EL DETALLE DE LOS PROYECTOS

Después de un largo peregrinaje por el Congreso, las medidas impulsadas por Javier Milei en la Ley Bases y el paquete fiscal se materializarán en cambios concretos de la vida cotidiana.

#### ¿Cómo cambia la relación del ciudadano con el Estado?

Se propone un cambio en el vínculo entre los ciudadanos y la administración pública. La burocracia deberá contemplar determinados derechos de las personas que acudan a ella, como a ser oídas, a recibir los fundamentos de una decisión y de contar con plazos razonables de resolución de los procedimientos.

Además, bajo la etiqueta de "eficiencia burocrática", la administración pública ya no podrá solicitar a las personas documentos o informes que esta misma elaboró. Por ejemplo, si se quiere tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no será necesario que se entregue una copia del DNI.

Si la administración pública no responde ante una solicitud concreta de un ciudadano, se aplicará el denominado"silencio administrativo", por el que se concede lo solicitadotras haberse cumplido el plazo de respuesta estipulado. Es decir, si una persona pide la habilitación de una licencia para desarrollar determinadaactividadyel Estado no responde, este "silencio" se interpretará como positivo y el interesado podrá exigir esa autorización. Es importante mencionar que esta definición no será aplicada en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público.

#### ¿Será más fácil despedir a empleados públicos?

Todas las personas que estén empleadas en los organismos del Estado que podrán ser reestructurados quedarán sujetas a disponibilidad por un período máximo de un año. Durante ese plazo, deberán recibir la capacitación que se les imparta o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

Si después de un año no son readecuadas como empleados en algún otro lugar de la administración pública, quedarán desvinculadas de su trabajo en el Estado. Recibirán una indemnización igual a un mes de sueldo-lamejor remuneración mensual-por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses de trabajo.

No podrán ser afectados, no obstante, quienes sean delegados sindicales con mandato vigente. Tampoco quienes se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Sin embargo, vencido su período de licencia podrán ser puestos en situación de disponibilidad.

En tanto, los empleados estatales que reúnan los requisitos para jubilarse podrán ser intimados a iniciar los trámites previsionales.

Además, se estipula que, durante el horariolaboral, no se podrán llevar adelante tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.

Cuando se listan las causas de cesantía de los empleados públicos, se detalla de manera taxativa que por el ejercicio a huelga no habrá ningún tipo de sanción administrativa, aunque si habrá un descuento en la remuneración que será proporcional al tiempo no trabajado.

#### ¿Cómo cambian los derechos laborales y qué pasará con los sindicalistas que bloqueen una empresa?

Período de prueba. Los empleados que ingresen a un nuevo trabajo pueden estar seis meses en un período de prueba, que implicará que si se termina en ese plazo el vínculo laboral no es necesario para el emLas modificaciones abarcan el funcionamiento del Estado, los derechos laborales, un blanqueo e incentivos a las inversiones

# Las nuevas leyes. El impacto de los cambios en la vida cotidiana

Texto Delfina Celichini | Foto Rodrigo Néspolo



Victoria Villarruel siguió ayer desde un palco la sesión en Diputados

pleador pagar una indemnización. En las empresas de entre seis y cien trabajadores este período se puede ampliar hasta ocho meses. En tanto, en las pymes de hasta cinco empleados, este intervalo puede estirarse hasta un año.

Justa causa. Si un empleado participa de manera activa en un bloqueo o en una toma de establecimiento de la empresa en la que trabaja, este accionar será considerado una grave injuria laboral y podrá ser despedido por una "justa causa".

Fondode cese laboral (al estilo Uocra). Es un mecanismo que sirve comoalternativa alas indemnizaciones y que podrá elegirse –o no– a través de una negociación mediante convenio colectivo de trabajo. Es decir, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores del sector. Este fondo se constituirá a partir de un aporte mensual que no podrá superar el 8% del salario, y que correrá únicamente por cuenta del empleador.

Discriminación. Si tras una sentencia judicial se prueba que una persona fue despedida por un acto discriminatorio, le corresponderá una indemnización agravada de un 50% más. Puede llegar a incrementarse un 100% si los jueces lo consideran pertinente.

Trabajadores independientes. El trabajador independiente –monotributista– podrá contar con hasta otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.

Simplificación registral. Se crea un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 12 empleados.

#### ¿Quién tendrá que pagar el impuesto a las ganancias a partir de ahora?

Las personas que pasarán a pagar este impuesto serán quienes registren ingresos por \$1,8 millones brutos para solteros y \$2.340.000 para casados con dos hijos. La actualización de las escalas se hará por inflación a partir de septiembre y cada seis meses desde el próximo año.

Se contempla la posibilidad de deducir del pago de este impuesto el alquiler u honorarios por servicios médicos.

#### ¿Cuál es el impacto para los monotributistas?

Los pequeños contribuyentes verán desde julio un aumento de las escalas y los montos de facturación, que ascenderán hasta un 400%, dependiendo de la categoría. Lo mismo ocurrirá con las cuotas a pagar, que se incrementarán en la misma medida. Estos montos se actualizarán cada seis meses sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) que registra el Indec.

Con estos cambios, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta \$6.450.000 anuales –actualmente erade\$2,1millones–,yelmontomáximo de facturación para la categoría más alta (K) será de \$68 millones.

Los monotributistas que este año, por la falta de actualización de las escalas de facturación, quedaron por fuera de este régimen van a poder adherirse nuevamente por única vez, sin esperar los tres años que exige la ley del monotributo.

Además, no se eliminará el monotributo social, destinado a los trabajadores informales de mayor vulnerabilidad. A diferencia del monotributo común, el monotributo social tiene un subsidio estatal del 100% del componente impositivo y previsional, y el 50% de la obra social. Por lo tanto, quienes se adhieran a este esquema pagan únicamente el 50% restante de lo que corresponde a la obra social.

#### ¿Por qué baja el universo de contribuyentes del impuesto a los bienes personales?

Por un aumento del mínimo no imponible, menos personas pagarán este impuesto. Actualmente, quienes tienen un patrimonio valuado en \$27 millones están gravados por este tributo, pero a partir de la sanción del paquete impositivo solo serán alcanzadas las personas que registren bienes por \$100 millones o más.

Pero no solo se modificó la base desde donde alguien comienza a pagar este impuesto, sino que además hubo una reducción de las alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%). Quienes tengan una vivienda valuada en hasta \$350 millones no pagarán por ella. En tanto, para las personas que registren activos en el exterior, la alícuota será la misma que para los bienes registrados en el país. La reforma incluye un régimen especial que permitirá a los contribuyentes la posibilidad depagarporanticipadoeltributode cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) y congelando su patrimonio. Además, promete "estabilidad fiscal" hasta 2038. Para los contribuyentes cumplidores, en tanto, prevé un beneficio impositivo.

#### ¿Qué obras públicas quedan a salvo de la motosierra de Milei?

La infraestructura financiada por el Estado que supere los \$10.000 millones se cortará, salvo aquellas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional. Esto involucra a rutas, puentes, caminos, cloacas, parques, hospitales, escuelas, viviendas e iluminación de sitios públicos.

#### ¿Cómo se buscará fomentar el empleo privado?

Se creará un régimen de promoción del empleo registrado y se eliminan las multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a su personal. Este esquema será válido por los próximos tres meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley Bases.

#### ¿A qué sectores aplica el nuevo régimen de incentivo a las inversiones?

Las compañías que se desempeñen en las áreas vinculadas a la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas podrán inscribirse en el RIGI. Para ello, tendrán que invertir un montomínimo de US\$200 millones.

Estos empresarios –o grupos empresariales – podrán recaudar el 20% del cobro de exportaciones luego de dos años de iniciada la inversión; el 40% después de tres años, y el 100% a partir de los cuatro años. Suganancia neta tributará un 7%, pero después de 7 años de adhesión al régimen pasarán a pagar 3,5%.

Habrá un fomento para aquellos pequeños productores de las provincias que adhieran al RIGI. Las grandes compañías que se inscriban en el régimen deberán emplear a personas del lugar y contratar, como mínimo, un 20% de la totalidad del monto de inversión a proveedores locales.

#### ¿Quiénes pueden aplicar al blanqueo y a quiénes se excluve?

Las personas que tengan bienes o activos sin regularizar –por fuera del ojo del Estado– podrán adherir al blanqueo que comenzará a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025.

Para quienes quieran regularizar montos que no superen los US\$100.000 podrán hacerlo sin pagar impuestos, en tanto y en cuanto ingreseneldineroenelsistemafinanciero argentino y no lo retiren hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien lo destinen a cierto tipo de inversiones.

Entanto, si se quiere blanquear un monto superior a los US\$100.000, se aplicará una alícuota del 5% en la primera etapa (hasta el 30 de septiembre de 2024), de un 10% en la segunda (desde octubre a diciembre de 2024) y de un 15% en la tercera (de enero a marzo de 2025).

Las personas que se inscriban en este blanqueo tendrán un incremento del 20% de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Es decir, para ellos, la tasa de este tributo pasaría del 0,5% al 0,6%. No podrán inscribirse en blanqueos similares futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

No podrán adherir a este régimen de regularización los funcionarios públicos de los últimos diez años, así como a sus hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos.

#### ¿Qué potestad tendrá finalmente Milei para reestructurar los polémicos fondos fiduciarios?

Son recursos que el Estado destina a una entidad – pública o privada – para financiar determinados proyectos. La delegación de facultades le otorga a Milei la potestad para desarticularlos, algo que ya adelantó que tiene previsto concretar. Si bien se exceptúa de esta posible eliminación a aquel fideicomiso que subsidia el gas en la Patagonia, hay otra veintena que es muy probable que dejen de existir.

Uno de ellos es el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, destinado a financiar el combate de incendios. Este posible recorte lo sentirán las provincias como Córdoba, Corrientes, Chubut o Río Negro, donde los incendios forestales son usuales con las altas temperaturas. Lo mismo si se elimina el Fondo Nacional para la Conservación delos Bosques Nativos.

En tanto, otro de estos fondos tiene previsto financiar la infraestructura del transporte, especialmente obras viales y ferroviarias. Su desaparición implicará, de no mediar financiamiento privado, menos inversión en trenes y rutas.

Por la probable desaparición de otros fideicomisos con un objetivo de integración social es esperable una merma en los proyectos que contemplan la construcción y mejora de viviendas sociales, y la urbanización de barrios populares. Para los dueños de pymes, por su parte, habrá menos acceso al financiamiento. •

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

#### **EL ESCENARIO**

# Un punto de partida para nuevas bases

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

#### Viene de tapa

Para llegar a este desenlace feliz, el Poder Ejecutivo debió recortarle casi dos tercios al proyecto inicial conocido como "Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" (pasó de tener 664 artículos a 238) y comenzar su tratamiento desdecero casi dos meses después del primer debate de la iniciativa original en la Cámara de Diputados, el 31 de enero. No se puede decir que se esté ante un ejemplo de productividad y eficiencia.

Sin embargo, Milei ahí tiene las bases y, sobre todo, el punto de partida que tanto le costó alcanzar para comenzar la esperada segunda fase de la gestión, con las herramientas que le demandó al Congreso sin demasiados recortes adicionales. Ahora está obligado (y apremiado) a demostrar su aptitud para utilizarlas, los efectos positivos que prometió tendrían y si alcanzará una velocidad crucero estable para alcanzar resultados.

El tiempo no pasó en vano para el oficialismo, pero tampoco para los opositores. Sean estos dialoguistas o acérrimos críticos. Poco se parece el escenario de hoy, tras la sanción, al que había hace cinco meses, cuando comenzó a tratarse en el recinto de la Cámara baja. Ninguno es lo que era y todos se ven un poco más ajados.

El Gobierno debió someterse a las restricciones que impone gobernar en un Estado de Derecho de un régimen republicano, representativo y federal. Ni más ni menos. Demasiado rápido vio esfumarse los sueños (y amenazas) de imponer y llevar adelante sus políticas sin diálogo ni negociación, por la vía de decretos o de plebiscitos de realización imposible, con la idea de sortear su condición de minoría absoluta en el Congreso. La delegación de facultades que ahora logró, aunque acotada, será una palanca poderosa para forzar la marcha y aliviar su fragilidad parlamentaria.

La legitimidad de origen y el mayoritario apoyo popular que Milei conserva un semestre después de haber lanzado un ajuste sin precedente dieron motivos al oficialismo para confiar en el poder que le confería el estado de excepción de la opinión pública. Una sociedad mayoritariamente dispuesta a tolerar o aprobar todo lo que proponga el Poder Ejecutivo con la esperanza de que cambiara de raíz una realidad agobiante, se pusiera fin a una larguísima agonía económica y social, y se terminara con un pasado que dejó la pesada herencia vigente, encarnado por todos o casi todos los que fueron derrotados en las elecciones.

Pero la división de poderes y el régimen federal están vigentes y la institucionalidad pone límites al decisionismo. Son las reglas del juego que al presidente Javier Milei parece haberle costado mucho aprender y aceptar, pero a las que de hecho terminó sometiéndose y adaptándose.

Tantoél como su equipo y sus proyectos sufrieron hasta último momento cambios, empezando por el reemplazo del primus inter pares de los colaboradores presidenciales. El hermético y tecnocrático (ex) amigo mileísta Nicolás Posse debió dejarle el cargo de jefe de Gabinete al (aún) amigo político y negociador nato Guillermo Francos, que tejió y destejió, aceptó condiciones y tramitó



Loredo y Menem dialogan, anoche, con otros diputados durante la sesión

RICARDO PRISTUPLUK

concesiones para llegar a este desenlace. Una curva de aprendizaje empinada, que podría empezar a aplanarse. Dependerá de las conclusiones que saque de este complejo proceso el triángulo del poder, compuesto por Javier y Karina Milei y el superasesor Santiago Caputo.

A pesar de todos los traspiés, el resultado final que deja la sanción de la Ley Bases es más que positivo para el Gobierno, aun con todas la modificaciones sufridas hasta el final por el proyecto, lo cual reafirma el error de haber retirado el primer proyecto el 6 de febrero pasado, tras haber sido aprobado en general, para no aceptar cambios en particular.

Tanto Francos como Federico Sturzenegger, cerebro de las reformas y aún ministro en gateras, habían reconocido en la intimidad que aquella decisión fue un desacierto y resultaron cruciales en el cambio de estrategia, aunque Milei no lo admita. Sabe que no puede alegar su propia torpeza e ignorancia (en este caso de la práctica parlamentaria). Paga más culpar a los adversarios que él convierte en enemigos. Por eso, los opositores dialoguistas también querían que se sancionara de una vezy es un punto de partida para despegarse de la acusación de poner palos en la rueda y no ser corresponsables de la falta de resultados o de los errores del propio oficialismo.

"Un verdadero problema para el Gobierno habría sido que no lograra la sanción de la ley. No importa que la que salió sea mucho menos reformista o que haya perdido la posibilidad de contar con más recursos, por ingresos o por privatizaciones. Son banderas que se debieron bajar y concesiones que hubo que hacer, pero lo que está ya da el marco legal y político que esperaban los actores económicos. Si el Congreso lo hubiera rechazado, habría sido un golpe demasiadoduro, casi irremontable", admite uno de los funcionarios que trabajaron para lograr la sanción.

Con ese diagnóstico coinciden sin matices los principales dirigentes de la oposición dialoguista, empresarios e inversores locales y extranjeros. El contrafáctico juega a favor del Gobierno y ennoblece lo conseguido. De todas maneras, con la sanción no se agotan los desafíos ni se abre automáticamente el camino para la recuperación, el crecimiento y el fin de las penurias. Es una ley. No la lámpara mágica. En la Casa Rosada y, más aún, enfrente, en el Palacio de Hacienda, lo saben.

El trámite parlamentario dejó también otras consecuencias que el Gobierno puede imputar en el haber. La fragmentación de la oposición, expresada en las disputas internas de cada espacio que todos los días salen a la luz, se confirmó y potenció con los hechos ocurridos en el recinto.

El tiempo transcurrido agrietó aún más al peronismo, que debe lidiar con el error de sus pronósticos agoreros respecto de la vigencia de la popularidad de Milei y su gobierno, así como con las necesidades de quienes deben gobernar territorios. A eso se suman, las ya añejas y antes silenciadas diferencias de fondo respecto del liderazgo del espacio. Cristina y Máximo Kirchner lo padecen como pocos.

Sectores sociales donde tradicionalmente se imponía la boleta pe-

El Gobierno necesitó 200 días, más de 80 horas de debate y seis sesiones del Congreso para tener su primera ley

Este punto de partida habilitará medidas económicas: serán las nuevas bases

La fragmentación opositora, en la cima

ronista muestran una aceptación o tolerancia al Gobierno que compite con la afinidad y condescendencia que muchos gobernadores del movimiento nacional y popular muestran hacia el gobierno libertario. El bastión del norte muestra fisuras profundas. Queda la resistencia bonaerense, aunque ahí son inocultables los desafios al liderazgo kirchnerista, incluso de muchos que hasta hace poco se sometían sin discusión a todo lo que saliera del Instituto Patria e, incluso, de La Cámpora. Otra hegemonía en crisis.

#### Rompecabezas sin manual

El peronismo es un rompecabezas sin manual para armar del que se desconoce si tiene todas las piezas para reconstruirse o si algunas ya están por formar parte de otro paisaje. Pero no se ve mejor el panorama en el resto de las fuerzas opositoras.

El radicalismo parece haber vuelto a su estado comatoso posterior al 2001, aunque cuente con el gobierno de cinco provincias. El lema fundacional "que se rompa, pero no se doble" podría ser ahora una expresión de deseos.

Parece dificil encontrar señales de identidad y de un mínimo y común afecto societario entre sus principales referentes. Que el presidente de la UCR, Martín Lousteau, en su condición de senador, hava votado en el debate de esta ley contra lo que votaron el resto de su bloque y la mayoría de la bancada radical de Diputados sería una anomalía insuperable, tanto como que haya llegado a ese cargo partidario casi sin pasado en una fuerza más que centenaria que ha hecho un culto de la travectoria militante. Pero mucho más notable es que eso pase sin consecuencias. Como si nadie pudiera hacer nada para evitar la descomposición.

Así se entiende que varias de las figuras más jóvenes del partido prefieran dedicarse a la construcción política personal y tratar de blindar su territorio con la ilusión de poder proyectarse hacia algún futuro. Aunque muchos ya casi dan por

perdida la elección del año próximo y buscan hacer contención de daños con la mira puesta en 2027. Una eternidad.

Nada mejor están las cosas en Pro. La sanción de la Ley Bases es también para el partido de Mauricio Macri y (todavía) el de Patricia Bullrich el punto de partida para intentar la reconversión. La certeza cristalizada en la mayoría de sus dirigentes de que sus votantes son buena parte de la base de sustentación oficialista aturde a los macristas puros que ven que en el gobierno de Milei solo hay receptividad para los dispuestos a rendirse sin condiciones.

Los amarillos que ya se rindieron, como Bullrich, buscan ahora maximizar la renta de su apuesta y aportarle a Milei todo el capital que les queda, a cambio de ser parte del poder. A pesar de que ya han probado que no hay concesiones vitalicias y que ese poder no es un bien ganancial. A los libertarios no les gusta el colectivismo ni el cooperativismo. El individuo manda y no comparte. Hay que ganárselo.

El resto compone un magma, sin perspectivas de solidificarse en alguna forma previsible hoy. Los peronistas federales, junto a sus aliados republicanos, se ilusionan con encontrar una diagonal que atraviese los espacios conocidos y permita construir una nueva opción.

En esta geografía, la Coalición Cívica de Lilita Carrió vuelve a su lugar testimonial en defensa de la república y contra acuerdos espurios.

Para eso encuentra oportunidades únicas que le brinda el Gobierno con sus concesiones a la casta (representada al extremo con la postulación de Ariel Lijo a la Corte), con su lucha más que selectiva contra la corrupción (limitada mayormente a la persecución de "los gerentes de la pobreza") y con la permanencia en cargos relevantes de exfuncionarios massistas o kirchneristas. Carrió pude decir como Aníbal Troilo: "Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio, ¿Cuándo... pero cuándo? Si siempre estoy llegando".

La hiperfragmentación de la oposición, sin embargo, no debería llevar al Gobierno a relajarse, ya que puede acarrearle nuevos desafíos. La falta de interlocutores autorizados y la dispersión de espacios con los que negociar generan ausencia de ordenadores y, muchas veces, mayores costos. El tratamiento del presupuesto, dentro de algo más de dos meses, será un test complejo. La asignación de recursos y el cálculo de gastos siempre son un motivo de debate arduo, más cuando se trata de la discusión de prioridades para un año electoral.

Antes, el Gobierno podrá alcanzar la firma del Pacto de Julio, después del fiasco de mayo. Un hito con más de simbolismo que de contenido. Pero los puntos de partida necesitan de hitos que los simbolicen. Como un kilómetro cero. Aunque el vehículo oficialista y atiene una buena distancia recorrida y varias reparaciones obligadas por una conducción en proceso de aprendizaje.

Por eso, el equipo económico da forma a los últimos detalles sobre la segunda fase del programa que dará a conocer próximamente, como esperan los inversores y demanda el FMI. El punto de partida está. Esas serán las nuevas bases.



Tagliaferri y Fernández Sagasti, ayer, en la Comisión de Acuerdos del Senado

FABIÁN MARELLI

# Avanzan en el Senado los pliegos de los nuevos jefes militares

congreso. La Comisión de Acuerdos aprobó los dictámenes de las autoridades de las tres Fuerzas Armadas, pero apartó el caso de un efectivo implicado en un rito iniciático de paracaidistas

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

La Comisión de Acuerdos del Senado le dio luz verde ayer al ascenso al grado mayor de sus respectivos escalafones a los jefes de las Fuerzas Armadas designados por Javier Milei a fin del año pasado. Se trata del contraalmirante Carlos María Allievi (Armada), el general de brigada Carlos Alberto Presti (Ejército) y el brigadier mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea), cuyos pliegos serán tratados en la próxima sesión de la Cámara alta.

En la misma reunión, en la que no se mencionaron ni siquiera de manera tangencial los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, también se avanzó con la firma de los dictámenes al ascenso de 120 diplomáticos enviados por la Cancillería, que conduce Diana Mondino.

La reunión no estuvo exenta de polémica, aunque sin intervenciones estridentes, por las quejas del kirchnerismo ante la decisión de la cartera de Relaciones Exteriores de excluir de la lista a varios diplomáticos cuyos ascensos habían sido pedidos por la administración de Alberto Fernández, a pesar de que su tratamiento fue pospuesto por el propio oficialismo de aquel entonces, y por el pliego de promoción de un oficial médico de la Fuerza Aérea acusado por acoso sexual y laboral.

Los pliegos de la nueva cúpula militar designada por Milei fueron tratados sin que ningún bloque pusiera algún reparo. Presti, Mengo y Allievi fueron designados al frente de sus respectivas fuerzas el pasado 29 de diciembre y sus decretos publicados el primer día hábil de este año, el 2 de enero último.

Además de los jefes de las tres fuerzas también recibieron dic-

tamen los ascensos de más de 300 militares propuestos por el Gobierno, entre los que se encontraba una decena de efectivos cuyas promociones habían sido congeladas por el kirchnerismo en los últimos dos años.

La única excepción fue el brigadier Pablo Francisco de Palo. Según informó la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), su ascenso quedará en suspenso a la espera de la resolución de la causa judicial que se abrió por el incidente registrado durante un ritual iniciático con una promoción de paracaidistas.

El caso se conoció en los últimos días y conmocionó a la provincia de Córdoba cuando se filtró un video que muestra la práctica perpetrada contra un grupo de efectivos del Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, que festejaban la conclusión del curso de instrucción y fueron "iniciados" arrojándoles cal viva en sus rostros. Producto de esta práctica, varios efectivos terminaron con quemaduras en ojos y vías respiratorias.

La única polémica de los pliegos militares se registró con el oficial médico vicecomodoro Rubén Darío Algieri, que fue impugnado ante la Comisión de Acuerdos en 2022, cuando la presidía la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lo acusó de acoso sexual y laboral.

Según informo Tagliaterri, en el expediente consta una nota del entonces subjefe de la Fuerza Aérea en la cual se informaba que no existía ningún tipo de denuncia formal contra Algieri. "Pasaron tres años sin que se adjunte la denuncia efectiva de la situación de parte de la misma organización que hizo la impugnación", explicó la presidenta de la comisión.

Sin embargo, Fernández Sagasti, que ahora ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Acuerdos, aseguró que la respuesta nunca entró formalmente al Senado e insistió con que sea el Ministerio de Defensa el que aclare la situación de Algieri. "No hay razón para apartarlo, podemos dictaminar y hasta la sesión tenemos tiempo para sacarnos la duda de si hubo o nodenuncia", intentó saldar la discusión Ezequiel Atauche (Jujuy), presidente del bloque libertario en el Senado.

El kirchnerismo también planteó sus objeciones a los 120 ascensos diplomáticos enviados por la Cancillería al Senado por la exclusión de las promociones de un número no determinado de embajadores propuestos en 2022 y 2023, que no fueron incluidos en el pliego enviado por la nueva junta calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores nombrada en la gestión de Mondino.

"Esto es algo que nunca había pasado en los ascensos del cuerpo diplomático, que una nueva junta calificadora, que no estaba en funciones en 2022 y 2023, haga de nuevo las listas de esos años", se quejó Fernández Sagasti. "Se va a dejar un pésimo antecedente", advirtió.

"Esto es una trivialidad enorme", replicó la queja el peronista antikirchnerista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta), antes de recordarle a Fernández Sagasti que si la junta evaluadora se vio obligada a revisar los pedidos de ascensos de los dos años anteriores fue porque "la mayoría del kirchnerismo impidió que esta gente ascendiera" al cajonear el pliego en la Comisión de Acuerdos. "No es ninguna irregularidad; lo que sí fue una irregularidad es que por diferencias internas entre la Casa Rosada y el Senado en los años anteriores no se trataron los pliegos", concluyó.

# La votación de los candidatos del Gobierno para la Corte puede demorarse hasta agosto

JUSTICIA. Aún no hay fecha para que Lijo y Garcia-Mansilla comparezcan en el Senado; antes deben exponerse las impugnaciones y los apoyos

Gustavo Ybarra

LA NACION

Si bien el Poder Ejecutivo pidió acelerar su tratamiento, los tiempos reglamentarios y políticos del Senado trasladarían a agosto las audiencias públicas para escuchar al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos por el gobierno de Javier Milei para ocupar una poltrona en la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Acuerdos, que presideGuadalupeTagliaferri(Pro-Capital), se reunió ayer, pero el temario solo incluyó el tratamiento de una serie de pliegos de diplomáticos y militares. Entre estos últimos se destacan los ascensos al grado inmediato superior de los jefes de las tres Fuerzas Armadas: el contralmirante Carlos María Allievi (Armada), el general de brigada mientos, en cercanías del juez Lijose Carlos Alberto Presti (Ejército) y el brigadier mayor Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea).

La fecha en la que Lijo y García-Mansilla deberán concurrir el Senado para defender sus nominaciones todavía es incierta y depende de un acuerdo entre Tagliaferri y la Secretaría Parlamentaria de la cámara. que depende de la vicepresidenta Victoria Villarruel y que es la que debe publicar el edicto de convocatoria durante dos días consecutivos en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional.

Hasta el momento no hay una definición de cuándo se dará inicio al proceso con la publicación de la convocatoria a las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos, y parece muy dificil que ocurra antes de la semana próxima.

Si se toma en cuenta que la citación a las audiencias no podrá realizarse con menos de 15 días de antelación, la fecha para escuchar a los candidatos se estiraría hasta mediados del mes próximo.

Una vez iniciado el proceso, comenzarán a correr los plazos para la presentación de adhesiones e impugnaciones a las postulaciones. Tras cumplimentarse esos siete días, la Comisión de Acuerdos tendrá un plazo de tres días para analizar el material recibido y correrles traslado a los candidatos para que respondan, en las siguientes 48 horas, los cuestionamientos formulados a sus personas.

Pero, según confiaron fuentes parlamentarias, la trascendencia del proceso obligará a mirar con detenimiento el calendario para que caigan en días hábiles los pla-



Ariel Lijo JUEZ FEDERAL

Es apadrinado por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. El Gobierno recibió 328 impugnaciones por su desempeño como juez, por las denuncias en su contra y su falta de formación jurídica.

zos en los que la comisión que preside Tagliaferri deberá procesar los planteos de la ciudadanía.

Mucho más si se toma en cuenta que en el caso de Lijo, la más polémica de las dos postulaciones, se presentaron 328 impugnaciones cuando su postulación estuvo sometida a la opinión ciudadana en el Poder Ejecutivo, según lo establece el decreto 222/03, que regula el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema. Se espera que esas presentaciones se repitan cuando se abra el proceso en el Senado.

A esto se sumarán las vacaciones de invierno. Si bien no existe un receso formal, en esa época del año los legisladores suelen sacarle el cuerpo a la actividad parlamentaria, que se ve reducida de manera considerable durante al menos dos semanas.

A pesar de los fuertes cuestionamuestran confiados en que tendrá el voto de los dos tercios de los presentes en el Senado para convertirse en miembro de la Corte Suprema.

En medio de rumo res de acuerdos políticos de la Casa Rosada con el kirchnerismo y con algunos sectores de la UCR, la mayoría de los senadores guardan un hermético silencio cuando se los consulta sobre cómo votarán la nominación de Lijo, que está propuesto para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco cuando renunció, en 2021.

El silencio es también la respuesta cuando se consulta por la nominación de García-Mansilla. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está propuesto para reemplazar al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que el próximo 29 dediciembre cumplirá 75 años, edad en la que deberá jubilarse.

#### Opacidad

El interés por el proceso de impugnaciones en el Senado se agiganta dada la opacidad que tuvo ese trámite en el Ministerio de Justicia, lo que movió a la Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia) a plantear que el procedimiento estaba viciado por una extensa serie de incumplimientos e irregularidades.

Desde el anuncio de su candidatura, el pasado 20 de marzo, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, además de organismos internacionales, que apuntaron tanto a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera judicial como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder a la Corte.

Por caso, tras analizar registros públicos, el instituto Inecip lo definió como el magistrado "más ineficaz de Comodoro Py" y el que más demora en resolver las causas por corrupción. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) concluyó que no tiene antecedentes para la Corte. El Colegio de Abogados de la Ciudad subrayó que su formación académica "no trasciende las fronteras de su título de grado". También fue objetado por el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 64 entidades; por la ONG Poder Ciudadano, y por figuras como Delia Ferreira Rubio, extitular de Transparencia Internacional.

POLÍTICA | 15 LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

# La Justicia otorgó la personería al partido de Milei en Buenos Aires

ELECCIONES 2025. Ramos Padilla oficializó el sello La Libertad Avanza bonaerense; Karina Milei encabeza el operativo nacional

#### Javier Fuego Simondet

La cruzada electoral de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en busca de que La Libertad Avanza se conforme como partido político nacional -con el objetivo de no necesitar alianzas con otras fuerzas en las elecciones de 2025-tuvo éxito en la provincia de Buenos Aires. Con una resolución del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, se le otorgó ayer la personería jurídicopolítica al sello libertario en territorio bonaerense.

El magistrado, con competencia cay patente". electoral en la provincia, descartó un reclamo de una dirigente de Entre Ríos, que afirmaba ser la dueña de la denominación La Libertad Avanza.

Hace dos semanas, Karina Milei concurrió a una audiencia por el reconocimiento del nombre La Libertad Avanza en el juzgado de Ramos Padilla, a la que no asistió Carina Mariel Ivascov, la dirigente de Entre Ríosqueafirmaba sertitular de la denominación. A la secretaria general de la Presidencia la acompañaron en esa reunión dirigentes de su más estrecha confianza, como Martín y Eduardo "Lule" Menem, además del subsecretario de Integración Sociourbana, Sebastián Pareja; los legisladores bonaerenses Alejandro Carrancio y Carlos Curestis, yel dirigente libertario Juan Esteban Osaba.

Ya tenía el reconocimiento en La Rioja y avances en provincias como Salta y Córdoba. La decisión de Ramos Padilla dejó al frente de la junta promotora del partido de Milei a Pareja, un dirigente que oficia de armador político en la provincia de Buenos Aires y que dejó su banca como senador bonaerense para ser subsecretario de Integración Sociourbana (dependiente del Ministerio de Economía).

Pareja quedó oficializado también como apoderado, junto a Carrancio (un diputado provincial que tiene base territorial en Mar del Plata), Curestis (senador bonaerense, que reemplazó a Pareja en la banca) y

Osaba. "Este es un paso más en la consolidación del partido en el distrito político electoral más importante del país. Y nos da mucho entusiasmo de cara al acto de afiliación que haremos en los próximos días en la provincia", afirmó Pareja.

Ivascov se presentó como presidenta del partido La Libertad Avanza en Entre Ríos y reclamaba la titularidad del nombre, que afirmaba no haber cedido para su uso a nivel bonaerense. Según el fallo de Ramos Padilla, sostenía que era la dueña "a nivel nacional e internacional, asegurando que dicho nombre es de su dominioyestá registrado como mar-

Los dirigentes alineados con Karina Milei plantearon que Ivascov no podía acreditar la titularidad partidaria en Entre Ríos. "La constitución y reconocimiento judicial de un partido político y la registración de su nombre se vinculan a un régimen legal específico, de directa raíz constitucional, que nada tiene que ver con marcas de productos o servicios", especificó el juez en su resolución, a la que accedió LA NACION.

Ramos Padilla abrió una investigación sobre Ivascov, porque se presentó en reiteradas ocasiones para oponersea los reconocimientos de otros partidos. "Noes la primera oposición que formula en este distrito la señora Ivascov, en las cuales manifiesta ser propietaria de diversos nombres que pretenden utilizar las agrupaciones en formación para obtener su reconocimiento jurídico, se formará un incidente para analizar esa conducta, ya que en caso de ser reiterada y carecer de un verdadero contenido, podría constituir un obstáculo para el normal funcionamiento de los partidos políticos", sostuvo el juez.

Paraquela personería jurídico-política de La Libertad Avanza en Buenos Aires se transforme en definitiva, Karina Milei y sus aliados deberán presentar 4000 afiliaciones. Tienen un plazo de 150 días. También, deberán realizar una elección interna en los próximos 180 días, además de presentar la carta orgánica partidaria, entre otros requisitos. •

# El Gobierno obligó a periodistas a matricularse y dio marcha atrás

POLÉMICA. Reflotó la imposición de una ley de 1944, en desuso desde 1985

Jaime Rosemberg

Luego de poco más de seis meses de gestión, en los que los ataques y quejas contra periodistas y medios de comunicación se convirtieron en moneda corriente, el gobierno de Javier Milei reflotó una ley de 1944 y pidió la matriculación de periodistas y medios.

"Si sos periodista profesional podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social", señaló un posteo de ayer en la red X del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, que remitía al sitio Argentina.gob.ar, donde se establece que la obtención de la matrícula es "obligatoria" para "periodistas profesionales", tras lo cual se enumeran las distintas tareas afectadas. Lo mismo plantea frente a las empresas de radio, tevé y cine que difundan noticias.

Antes de las 10, y luego de las consultas periodísticas sobre el asunto, el carácter de obligatorio del trámite fue eliminado de desapareció por completo minutos después, También fue dado de baja el tuit original, "para no generar confusión", según altas fuentes oficiales consultadas por LA NACION. El vocero presidencial, Manuel Adorni, no dio ayer su habitual conferencia de prensa, por ser el Día del Trabajador Estatal.

En cuanto a los requisitos para

la entrega de la credencial habilitante, de dos años de duración y que a todas luces pretende regular la actividad periodística a través de la Secretaría de Trabajo, se requiere completar un formulario, exhibir un certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, presentar una certificación de aportes previsionales de trabajador autónomo extendida por un contador, y acreditar al menos dos años en la profesión, con los aportes jubilatorios al día.

Una vez conocida la iniciativa, desde la cartera laboral, que encabeza Julio Cordero, la relativizaron. "Es un servicio que se da hace muchos años desde Trabajo. Solo se publicó, como se publican actividades de otros temas que tiene la secretaría", dijo un vocero.

No se trata, por cierto, de una idea novedosa. Un decreto ley del año 1944, en pleno gobierno de facto, y con Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue el antecedente de la ley de 1946, que ya con Perón en el poder estableció el estatuto la página oficial, que también del periodista profesional. Allí se clusiva. Esto también significa establece que se debe contar con un carnet habilitante, yen su artículo 4 afirma que "la inscripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria". La norma fue replicada ayer.

> ¿Qué dijeron desde la Casa Rosada? "En 1946 salió la ley del estatuto del periodista. La ley llegó para regular el trabajo del perio-

dista que hasta ese entonces no lo estaba. Y dentro de la ley estaba la implementación de la matrícula", afirmaron voceros oficiales. Y agregaron que "lo que sacó Capital Humano fue solo un recordatorio porque cada dos años se hacen las renovaciones de las matrículas". Ese recordatorio no fue emitido por los anteriores gobiernos, al menos desde 2003 en adelante.

Los vínculos con la prensa de aquel gobierno militar, y el período de Perón ya como presidente, fueron más que problemáticos e incluyeron cierres y el ahogo financiero de medios. En lo que hace a este gobierno, distintas organizaciones vienen advirtiendo por ataques a la libertad de prensa, surgidos o avalados por el oficialismo.

En un reciente informe mundial sobre el país, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, instó "a las autoridades a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, a fin de construir una sociedad más cohesiva e inel pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión".

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) condenó y deploró ayer la decisión de reimplantar la matriculación obligatoria, una práctica obsoleta que desde 1985 está considerada por la Opinión Consultiva 5 de la Corte. •

# El jurista Juan Cassagne recibió el Premio Rioplatense del Rotary

**RECONOCIMIENTO.** Fue galardonado en Montevideo por su trayectoria

El académico Juan Carlos Cassagne, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, recibió en Montevideo el Premio Rioplatense a la Trayectoria Personal que entrega el Rotary Club, correspondiente al año 2024.

Al presentarlo, el presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Juan Insúa, calificó a Cassagne como "uno de los juristas más relevantes y prestigiosos de la Argentina y Sudamérica".

El presentador resumió la extensa trayectoria del académico, que obtuvo en 1974 el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con una tesis sobre "El acto administrativo", calificada como sobresaliente.

"Ha sido profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, en la que es actualmente profesor consulto; en la Pontificia Universidad Católica Argentina, de la cual es profesor emérito; en la Universidad del Salvador, y en la Universidad del Museo Social Argentino, en la que, además, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ha sido también profesor del Programa Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral e integra actualmente su consejo académico", amplió Insúa, en su introducción.

Destacó especialmente su papel como "puente" entre América Latina y Europa: "España



El académico Juan Carlos Cassagne, en la ceremonia

ROTARY

y Francia le han dispensado los más altos honores. En España, es académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ambas de Madrid. Francia, por su lado, lo nombró, en 2003, caballero de la Legión de Honor".

Instituido el 8 de noviembre de 1959, por iniciativa del Rotary Club de Montevideo, en celebración del 40° aniversario de la fundación del Rotary Club de Buenos Aires, se dispuso que los clubes rotarios de las capitales de ambas orillas del Río de la Plata otorgarían anualmente el premio en forma conjunta.

El objetivo es distinguir a una personalidad (alternativamente argentina o uruguaya) que se

haya destacado en el servicio a la comunidad, dentro del espíritu de Rotary.

Desde entonces, los actos se realizan un año en Montevideo y el otro en Buenos Aires.

Cuando se otorgó por primera vez, en 1960, el premio correspondió al doctor Bernardo A. Houssay.

En la penúltima edición, en 2023, lo recibió el artista y escultor uruguayo Pablo Atchugarry, fundador de la Fundación Pablo Atchugarry.

Cassagne, al aceptar la medalla del Rotary, improvisó un discurso sobre el populismo, en el que tomó como eje de su crítica la construcción ideológica de Ernesto Laclau en su libro La razón populista y las ideas de Antonio Gramsci.

## Queja de tres gobernadores



CÓRDOBA.- Tres gobernadores unieron fuerzas en su reclamo a la Nación por los fondos adeudados por las cajas de jubilaciones no transferidas. Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron ayer para denunciar como un incumplimiento de la Anses que, según dijeron, alcanza a una decena de sistemas previsionales. •

# Durísima acusación a los jueces que beneficiaron a Calcaterra

**CUADERNOS**. El tribunal oral que lleva el juicio apuntó contra la Cámara de Casación, que con un fallo controvertido abrió una puerta para que los empresarios no sean juzgados por coimas

Paz Rodríguez Niell

LA NACION

El tribunal oral que llevará adelante el juicio del caso de "los cuadernos de las coimas" firmó anteanoche una durísima y muy inusual resolución: acusó a tres jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, de haber sacado del juicio por sobornos al empresario Angelo Calcaterra y de haber mandado su caso a la Justicia Electoral "sin justificación legal". La Corte fue puesta al tanto de esta decisión. Le envió una nota formal Germán Castelli, uno de los jueces del tribunal oral, para decirles a los ministros que en el caso hubo "interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia".

Calcaterra, empresario de la construcción y primo del expresidente Mauricio Macri, consiguió que la Casación tomara un planteo suyo (que el tribunal oral había dicho que no debía siguiera ser analizado) y logró que dijera que los presuntos pagos por izquierda que se descubrió que el empresario hizo a funcionarios públicos no tenían que ser juzgados como sobornos, sino como "aportes de campaña" no declarados. La amenaza de pena pasa así de la prisión a la multa. Con dos problemas adicionales: Servini ya cerró los expedientes por las rendiciones de los gastos de las campañas de 2013 y 2015 (a las que dice haber aportado Calcaterra) sin encontrar rastros de las supuestas donaciones del empresario y, dado el tiempo transcurrido desde los desembolsos, el caso electoral contra el empresario, en principio, estaría prescripto y ya no podría investigarse.

Según los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), los camaristas de casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone se asignaron una jurisdicción que no tenían, porque solo la Corte Suprema podía resolver el conflicto de competencia que promovió la defensa del empresario para llevarse el caso a la Justicia Electoral. Integran el TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Castelli.

Méndez Signori y Canero afirmaron que la decisión de Casación "asignándose jurisdicción para resolver el conflicto" entre la Justicia



El juez Castelli notificó a la Corte de la actuación de sus colegas ARCHIVO

Electoral y la Penal, "adolece de justificación legal".

Castelli fue incluso más duro que sus colegas: votó que se le pidiera a la Corte que se avocara al caso; es decir, que lo tomara de inmediato para revertir lo que hizo la Casación. Méndez Signori y Canero no accedieron a pedirle eso a la Corte porque si bien coincidieron en que la Casación se excedió en sus atribuciones, entendieron que el fallo que sacó a Calcaterra del caso cuadernos por ahora no está firme y que hay que esperar a que se tramiten los recursos contra esa decisión.

Anteayer, el fiscal Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de Barroetaveña, Mahiques y Petrone. Y tanto él como la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa, pueden ahora presentar un recurso extraordinario para llegar por esa vía a la Corte Suprema para que deje sin efecto el pase del caso Calcaterra a la Justicia Electoral.

Loprimero que tiene que resolver la Casación es el planteo de nulidad de Pleé, que advirtió que la decisión que favoreció a Calcaterra debe ser dejada sin efecto porque no se le dio la debida intervención, antes de resolver, a la UIF, que es querellante en la causa. La propia UIF se sumó en las últimas horas al pedido de nulidad del fiscal con una presentación propia (ver aparte).

El trámite para resolver el planteo de Pleé ya está en curso: las partes fueron notificadas para que opinen sobre el pedido de nulidad. El plazo

para que se pronuncien vence la semana próxima. Después, el mismo tribunal que dictó el fallo cuestionado tiene que resolver si lo anula o no. Su conformación ya no es la misma: Mahiques fue reemplazado por Alejandro Slokar en el lugar vacante de la sala. Siguen Barro etaveña y Petrone. Habrá que ver si se excusan (y en ese caso, si les aceptan la excusación).

Fuentes judiciales advirtieron a
LA NACION que si Barroetaveña y Petrone hacen lugar al planteo de nulidad, ya no podrán volver a decidir
–ni ellos ni Mahiques– y deberán
sortearse otros camaristas para que
resuelvan el destino del caso contra
Calcaterra: si pasa o no a la Justicia
Electoral. Además, queda todavía
la posibilidad de que la fiscalía y la
UIF recurran a la Corte. Tanto si les
rechazan sus planteos de nulidad
como si finalmente la Casación confirma el cambio de fuero del caso.

Si bien Castelli quedó en minoría en el fallo del TOF con su pedido de avocación a la Corte, este juez le envió anteanoche una nota al máximo tribunal "con el objeto de remitirle copia de lo resuelto en el día de la fecha por el Tribunal [el TOF que Castelli integra], a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, en función de las explicaciones dadas en el anteúltimo párrafo del voto del suscripto, en minoría".

En ese párrafo, Castelli sostuvo que "las particularidades del caso no se ciñen a comunes situaciones judiciales, sino a interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia". Dijo que esas particularidades "han sido motivo de expreso tratamiento" en el fallo en el que quedó en minoría, pero que él entiende que "deben ser informadas inmediatamente y aun como minoría a la Corte Suprema en su carácter de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, habida cuenta de que se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino".

La Casación firmó el miércoles de la semana pasada el fallo cuestionado. Hizo lugar a un planteo de Calcaterra para que la investigación de los pagos que él mismo admitió en la Justicia fueran investigados por la jueza electoral María Servini. Ella coincidió con el planteo de la defensa y reclamó quedarse con el caso. En el mismo sentido se pronunció el fiscal federal Ramiro González, que subroga la fiscalía electoral.

González fue cuestionado por ese dictamen ante la Procuración por la fiscal del caso cuadernos, Fabiana León, que, como el fiscal ante la Casación Pleé, dijeron que no correspondía sacar a Calcaterra del juicio oral por el caso de los cuadernos. Un juicio que León reclama que se haga cuanto antes. El caso fue elevado al tribunal hace más de cuatro años y todavía no tiene fijada una fecha para el inicio del juicio.

Un argumento central para disponer el cambio de fuero fue que los pagos bajo investigación se hicieron en épocas electorales (en 2013 y 2015). Calcaterra dijo haber sido fuertemente presionado por Roberto Baratta, que era funcionario del Ministerio de Planificación Federal, para que aportara dinero para las campañas.

Los pagos fueron realizados en el garaje del Hotel Hilton, en Macacha Güemes 307 de la ciudad de Buenos Aires, el 1° de octubre de 2013, el 30 de junio de 2015, el 13 de julio de 2015 y el 4 de agosto de 2015. Y en Manuela Sáenz 323, el 11, 17, 18 y 25 de septiembre de 2013, el 16 de julio 2013, el 1° de agosto de 2013, el 22 de octubre de 2013, el 28 de mayo de 2015, el 18 de agosto de 2015, el 14 de septiembre de 2015 y el 21 de octubre de 2015. Según la defensa, se vincularon con las campañas electorales de 2013 y 2015. •

### El Gobierno también pidió anular la sentencia

Lo hizo la Unidad de Información Financiera; quiere llegar a la Corte

Hernán Cappiello

LA NACION

En duros términos, la Unidad de Información Financiera, que es el organismo autónomo para perseguir el lavado de dinero y que depende del Ministerio de Justicia, pidió anular el fallo de la Cámara de Casación Penal que sacó al empresario Angelo Calcaterra del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, y dejó planteado que llegará a la Corte Suprema con este reclamo.

El escrito de la UIF se suma al que presentó el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, contra la sentencia de los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, que entendieron que los 16 pagos que hizo Calcaterra a funcionarios del ex-Ministerio de Planificación Federal fueron aportes de campaña y no sobornos.

LA UIF advirtió que la decisión de Barroetaveña, Mahiques y Petrone es nula porque no la notificaron, pese a que es parte del caso, y por lo tanto no tuvieron oportunidad de opinar. El planteo, que firma el abogado de la UIF Mariano Abel Ezeyza, señala que lo resuelto "frustra la pretensión de este organismo de que se celebre el debate oral y público conforme lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio", donde Calcaterra es uno de los acusados.

Señaló además que la incompetencia se dispuso "con posterioridad a la clausura de la instrucción, lo que implica sustituir arbitrariamente el análisis de los hechos y la prueba que debe producirse en la instancia de juicio".

Estefallo de la Casación implica que Calcaterra ya no será parte del juicio oral contra Cristina Kirchneryotros160 funcionarios y empresarios que admitieron haber pagado coimas. El fallo motivó que la Coalición Cívica denunciara a Barroetaveña, Petrone y Mahiques en el Consejo de la Magistratura, donde se abrió el expediente 88/2024 que fue enviado por la vicepresidenta, Agustina Díaz Cordero, a la Comisión de Asignaciones, para determinar si segira a la Comisión de Disciplina (que trata faltas menores) o la de Acusación (donde se decide si corresponde el juicio político). •

# Piden cuatro años de cárcel para Moreno por falsear el IPC

INDEC. El fiscal Luciani acusó al exsecretario de Comercio de manipular los datos de la inflación; solicitó la misma pena para Paglieri

El fiscal Diego Luciani pidió condenar al exsecretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno a cuatro años de prisión. El fiscal lo acusó de haber falseado el índice de inflación del Indec en 2007. Lo consideró penalmente responsable por los delitos de abuso de autoridad y de falsedad ideológica de un instrumento público y destrucción de documentos oficiales. También pidió que se le aplique una pena de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2, que escucharon el alegato del fiscal, son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Guillermo Costabel.

"La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC, que afectó las mediciones de pobreza, y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales", dijo el fiscal durante el final de su alegato. Y agregó: "Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos".

Luciani acusó además a la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec Beatriz Paglieri, para quien también pidió una pena de cuatro años y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

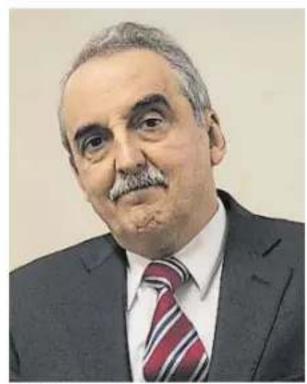

Guillermo Moreno A

ARCHIV

La denuncia que dio inicio a este caso, presentada por la asociación civil sin fines de lucro Asamblea por los Derechos Sociales, señalaba que se habría desplazado a la entonces directora del IPC Graciela Bevacqua porque se negóa revelarle a Moreno los datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios. Frenó el presunto objetivo del funcionario, ya conocido en ese entonces por sus presiones a las empresas, de "visitar" esos comercios. Moreno la reemplazó por Paglieri.

Para las exempleadas del Indec Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, también implicadas en esta causa, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso.

El fiscal que investigó a Moreno en primera instancia, Carlos Stornelli, tuvo por probado que el exfuncionario abusó de su autoridad para designar a personas de su confianza en el Indec y, así, poder controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable. Sostuvo que habría hostigado a funcionarios para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza. El defensor de Moreno en esta causa es Alejandro Rúa. •

POLÍTICA | 17 LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

# Caso Chocolate: los Albini piden ampliar sus indagatorias desde la prisión

LEGISLATURA. Los abogados de los dirigentes detenidos sugieren que las declaraciones se hagan en forma virtual; buscan aligerar sus situaciones procesales

#### Hugo Alconada Mon

LA NACION

Dos meses después, dos de los tres detenidos en el "caso Chocolate" pidieron, otra vez, ampliar sus declaraciones indagatorias. Pero, a diferencia de la petición que presentaron en abril, cuando Claudio y Facundo Albini reclamaron que fueran audiencias presenciales y con la participación del juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, ahora enfatizaron que sea de manera virtual.

La petición del otrora poderoso subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y de su hijo Facundo, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, causó sorpresa en los tribunales e impulsó una ola de rumores y versiones en el peronismo provincial.

El "caso Chocolate" dejóal descubierto un sistema millonario de recaudación de sueldos de personas contratadas por la Legislatura que no iban a trabajar.

Con la firma de sus abogados Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiroy Martín Villar, los Albini afirmaron que es "necesario y pertinente" ampliar sus indagatorias ante lo que calificaron, entre comillas, como supuestas "imputacionesconcretas" de la fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki.

Sin embargo, y a diferencia del fallido pedido para ampliar sus indagatorias que habían presentado en abril y del que luego se desdijeron, esta vez los Albini no acusaron a la fiscal Lacki por una supuesta falta de objetividad o de vulnerar el "debido proceso legal" y sus derechos de defensa, lo que llevó a que tanto la propia fiscal como el juez Atencio tomaran aquel escrito como un intento por recusarla.

Esta vez. los Albini afirmaron que desean ampliar sus declaraciones indagatorias como parte de su "derecho de defensa material", sin adelantar en el escrito los ejes que pretenden ahondar, y limitándose a remarcar que las audiencias requeridas podrían desarrollarse "por medios telemáticos".

"Como resulta de conocimiento de la señora fiscal –plantearon los abogados de los Albini- nuestros asistidos se encuentran preventivamente detenidos en la Alcaidía Departamental La Plata, Roberto Pettinato, sita en las afueras de esta ciudad y, por tanto, la realización 'presencial' de estas audiencias implicaria un traslado innecesario que, como todo traslado, impone diligencias que perturban bastante la relativa 'calma' que puede tenerseen el encierro penitenciario; además de que implican un estipendio innecesario en cuanto a gastos, personal y móvil a comisionar, entre otras cuestiones".

El pedidode audiencias virtuales significó un contraste con la peti-

ción anterior, de mediados de abril, cuandoademás de criticar a la fiscal Lacki, los Albini pidieron declarar de manera presencial. Afirmaron entonces que así lo ameritaban sus "circunstancias personales, la naturaleza de esta causa y, también, el estadodesalud"queafirmaronque los aquejaba, tras "tanto tiempo de detención".

Tanto el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense como su hijo llevan siete meses detenidos en las afueras de La Plata, en tanto que Julio "Chocolate" Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, ocurrida el 9 de septiembre, vun intervalode tres semanas en libertad. Al pedir ahora otra oportunidad para ampliar sus indagatorias, los Albini buscan exponer argumentos que aligeren su situación procesal y, en lo posible, que puedan llevar a sus excarcelaciones, aun cuando la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas de ambos, que podría extenderse hasta la sustanciación del juicio oral, acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado bonaerense por al menos \$800 millones.

El planteo de los Albini-quienes afrontan una inhibición general de sus patrimonios-llegó de la mano de Rusconi, al frente de la defensa. De alto perfil, Rusconi acumuló varias defensas sensibles durante la última década. Desde Carlos Menem a Diego Lagomarsino -acusado en el "caso Nisman"-recurrieron a sus servicios, al igual que el exministro Julio De Vido y el presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, el empresario Nicolás Ciccone y el banquero Raúl Moneta, entre otros.

Las detenciones de Rigau y, casi tres meses después, de los Albini sacaron a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja, Josefina Ortellado, quienes también operaban como "chocolates" para Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.

Para el juez Atencio, sin embargo, Rigau y Albini son apenas los eslabones iniciales de una cadena delictiva. "No me resulta razonable presumir", planteó Atencio en diciembre, que la jefatura de la banda "pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones", explico en alusión a Claudio Albini. Para el magistrado, "nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control deaquellosa quienes se les otorgan los módulos que posibilitan las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedían los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación". •



Cuadernos, planillas y un teléfono celular secuestrado en los allanamientos

# Allanan 14 sedes de movimientos sociales por las denuncias de aprietes para ir a las marchas

PESQUISA. Los procedimientos, ordenados por el juez Lijo, derivaron en el secuestro de celulares y documentación; Bullrich motorizó las acusaciones

El juez federal Ariel Lijo ordenó 14 allanamientos en sedes de movimientos sociales a partir de las denuncias que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, realizó por presuntas extorsiones a militantes a los que se obligaría a concurrir a marchas, bajo amenaza de retirarles planes sociales o cupos en cooperativas de trabajo.

Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y arrojaron como resultado el secuestro de seis teléfonos celulares, planillas, chequeras, tarjetas, fichas de afiliación, facturas y recibos.

Los allanamientos fueron en locales del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), de Barrios de Pie-Libres del Sur y del Movimiento Evita. También se realizaron en sedes de agrupaciones políticas y en domicilios vinculados a concejales.

Eljuez Lijo-uno de los dos candidatos que el presidente Javier Milei impulsa para integrar la Corte Suprema-ordenó los allanamientos en el marco de una investigación en la que se intenta individualizar a personas que habrían extorsionado a integrantes de los movimientos sociales y que se habrían beneficiado económicamente.

En un departamento de la calle Iguazú al 600, en la Capital Federal, se secuestraron un teléfono celular, un cuaderno con anotaciones, una chequera y tarjetas personales de diferentes entidades y personas. En el lugar estaba una mujer de nacionalidad chilena que afirmó ser referentedel MTL. También seallanaron otros dos departamentos en la misma dirección, en los que no se secuestraron elementos.

Otros dos teléfonos celulares fueron secuestrados en el allanamiento que se efectivizó en Gonnet al 500, en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Allí funciona un merendero del Movimiento Evita.

En Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, se allanó un merendero denominado "Néstor Kirchner", que funciona en un domicilio particular en la calle Necol al 2700. Se secuestraron fichas de afiliación a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato que conformaron los movimientos sociales.

En otro procedimiento, en Arredondo y Pitágoras, Sarandí, se allanó el domicilio de una de las personas investigadas y se secuestró un teléfono celular.

En Lerroux y Colón, Rafael Calzada (en el distrito de Almirante Brown), al allanar un domicilio vinculado a la agrupación Confluencia Popular se incautaron un celular, cuadernos universitarios con anotaciones y planillas de asistencia.

Otro de los teléfonos celulares secuestrados se obtuvo en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, donde, según los resultados de los operativos a los que pudo acceder LA NACION, funcionó hasta 2022 un merendero de Barrios de Pie y de Libres del Sur. El allanamiento se realizó en Copérnico 1298 y el teléfono pertenece a una de las personas investigadas.

También se secuestraron 78 carpetas y biblioratos con fichas, planillas, facturas y recibos identificados como pertenecientes a Cooperativa La Esperanza y Cooperativa Evita Pueblo, en un allanamiento en Las Lilas al 2800, Maquinista Savio, partido de Escobar. Es una sede del Movimiento Evita.

En Malvinas Argentinas, en la calle Callao al 3200, se allanó lo que fue la sede de un merendero y se obtuvo "documentación de interés".

En otros cuatro domicilios allanados, no se incautaron elementos. Dos de esos allanamientos tuvieron lugar en Guernica (distrito de Presidente Perón), otro en Ingeniero Budge y otro en San Justo (La Matanza). En los procedimientos fueron identificadas 18 personas.

El origen de la investigación son las llamadas (anónimas y otras con identidades confirmadas) a la línea 134, que habilitó el ministerio de Bullrich en momentos en que se activaron paros y movilizaciones contra el Gobierno. En ese número telefónico, se recibieron denuncias de beneficiarios de planes sociales que señalaron que referentes de las agrupaciones a las que pertenecen los amenazaban con perder esos beneficios en caso de no participar de las protestas.

Los procedimientos realizados en las 14 sedes de movimientos sociales tuvieron el objetivo de individualizar a los responsables de las maniobras denunciadas en la línea telefónica de la cartera de Seguridad. Según se informó, se logró la identificación de algunos centros sociales involucrados y de sus principales referentes.

#### Crítica sindical

Tras los allanamientos, la CTA Autónoma, que conduce el dirigente de ATE Hugo "Cachorro" Godoy, repudió el procedimiento realizado en la calle Iguazú, en el barrio porteño de Parque Patricios.

En un comunicado, la central afirmó que se trata de un "complejo de viviendas del MTL que aloja a 326 familias que, desde hace dos décadas, se organizan para resolver el problema del déficit habitacional que atraviesa la ciudad de Buenos Aires", y que allí "funciona un bachillerato popular, una radio comunitaria, y un sistema de asistencia social y comunitaria".

Para la CTA liderada por el estatal Godoy, el allanamiento en cuestión constituye "la continuidad de una campaña de difamación hacia los movimientos sociales que promueve el gobierno nacional que encabeza Javier Milei desde su asunción". •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Francisco Jueguen y José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DÓLAR     |          |                    |          |          |                                        |
|-----------|----------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------|
|           |          | ▲ (ANT:\$947,21)   | Euro     | \$975,57 | ▲(ANT:\$973,40)                        |
| CCL       |          | ▲ (ANT: \$1341,33) | Real     | \$165,27 | ▲(ANT: \$165,26)                       |
| Mayorista | \$910,50 | ▼ (ANT:\$911,50)   | Reservas |          | ▼ (ANT: 29.885)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  |          | ▼(ANT: \$1365,00)  |          |          | en minones de 055                      |
| Turista   |          | ▲(ANT: \$1484,30)  |          |          |                                        |

# El Gobierno congeló la suba de tarifas de electricidad y gas prevista para julio

subsidios. El Ministerio de Economía decidió postergar el aumento para seguir reflejando una baja en el índice de inflación; impacta en un mes en el que el consumo se dispara

El Gobierno decidió posponer ayer los aumentos previstos en las tarifas de luz y gas correspondientes a 
julio, según confirmaron fuentes 
oficiales del Ministerio de Economía. Esto significa que sus precios 
quedarán congelados por, al menos, 
un mes. De esta manera, el ministro Luis Caputo postergó el ajuste 
mensual que iba a estar atado a una 
fórmula de estimación de inflación 
futura, aún no diseñada.

Esta determinación ocurre en medio de un contexto en el que las estimaciones privadas de inflación marcaban malas noticias para el bolsillo con un repunte en junio, que interrumpiría la tendencia de desaceleración registrada en lo que va del año. Más específicamente, luego del 4,2% de inflación de mayo, en junio el aumento de los precios ya mostraba un rebote, según los privados que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que releva el Banco Central (BCRA), en torno al 5,5%.

Además, desde Hacienda informaron a LA NACION que Caputo consideró el componente de la estacionalidad. En el invierno, el consumo de gas suele ser mayor y, en consecuencia, lo que pagan los usuarios, también. Por lotanto, este congelamiento puso un freno a los aumentos del mes pasado, que habían sido de entre 9% y 33% en gas



En lo que va del año las tarifas del gas subieron 1179% y las de la luz, 234%

y entre 23% y 156% en electricidad.

A su vez, en la cartera que conduce Caputo explicaron que tampoco habrá reducción de subsidios. Por ende, queda pendiente qué ocurrirá con la recomposición de la rentabilidad de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGNyTGS.

El valor final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios, más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo

y el de distribuirlo en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.

ARCHIVO

El mes pasado, el Ministerio de Economía aplicó una suba en uno de los tres componentes para recortar el peso de los subsidios.

De hecho, en electricidad, los usuarios residenciales, comercios e industrias en su conjunto cubren ahora el 65% del costo total del sistema eléctrico, cuando el mes pasado era el 45%, según estimaciones oficiales. En el medio hay variaciones: los hogares de ingresos altos pagan el 78% del costo, mientras los de bajos ingresos, el 22%.

Para hacer espacio a la quita de subsidios y que el aumento final no impacte bruscamente en los valores finales de las facturas y, por lo tanto, en la inflación, el Ministerio de Economía congeló la suba de los otros dos componentes (transporte y distribución) durante mayo y junio.

#### Los incrementos

En lo que va del año, las tarifas de electricidad subieron 234% y las de gas, 1179%, en promedio, entre aumentos de precios y de cantidades consumidas, según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.

"El costo de la canasta total de servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 365% respecto de diciembre pasado, a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abrily junio). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo", dice.

El mes pasado, el valor promedio de las facturas finales de gas para un usuario NI con un consumo promedio de 149 m3 por mes aumentó de \$25.756 a \$28.142 (9%); para un N2, con un consumo promedio de 159 m3, pasó de \$15.638 a \$20.797 (33%), y para un N3, con un consumo promedio de 171 m3, subió de \$24.465 a \$26.865 (10%).

En lo que se refiere a electricidad, si se consideran consumos promedio residenciales de 260 kwh por mes, el valor promedio de las facturas finales para un Nl subió de \$24.710 a \$30.355 (23%); para N2, de \$6295 a \$12.545 (100%), y para N3, de \$6585 a \$16.850 (156%). ●

# El BCRA sigue vendiendo y cerrará junio con saldo negativo

DIVISAS. La entidad tuvo que desprenderse ayer de US\$85 millones y en dos días vendió US\$160 millones; crecen las dudas en el mercado

#### Javier Blanco LA NACION

El Banco Central (BCRA) se vio obligado a volver a vender otros US\$85 millones de sus reservas ayer y elevó a US\$161 millones el monto que cedió en apenas dos ruedas. De esta manera, se encamina a cerrar por primera vez en la "era Milei" un mes con un saldo negativo por sus intervenciones sobre el mercado.

La entidad no pudo aprovechar el fuerte salto del 77,5% que registró en la jornada el volumen de negocios (que escaló de los US\$211,5 millones de anteayer a los US\$375,3 millones ayer), por el aumento que tuvo la demanda de divisas, como es usual en cada cierre de mes. "El volumen operado alcanzó una cantidad más acorde a los últimos días de mes, donde suele haber másflujo de operaciones,

debido a las cancelaciones de obligaciones por parte de las empresas, y obligó al BCRA a volver a vender", dijo el analista Nicolás Merino, de ABC Cambios. Con la nueva venta, octava del mes, el BCRA ya exhibe en junio un saldo de intervenciones negativo en US\$46 millones, algo inédito tras la última y fuerte devaluación del peso dispuesta el 13 de diciembre.

Vale recordar al respecto que, si bien con demanda contenida por la vigencia del cepo y las regulaciones dispuestas en aquella fecha para escalonar la demanda importadora, que solo terminó de normalizarse hace una semana, el BCRA había llegado a comprar en el mercado más de US\$3000 millones en enero yabril. El contraste de aquellas cifras con las actuales llama la atención del mercado, porque se registra en medio de la temporada alta de liquida-

ciones de la última cosecha gruesa.

Eso muestra que la dinámica del mercado cambió radicalmente, afectada por diversos factores, en medio de crecientes especulaciones sobre un final cantado para este esquema de minidevaluaciones mensuales al 2% del tipo de cambio. A esa percepción ayuda además la sostenida tendencia a la baja que exhibe el real en Brasil, con el impacto que tiene sobre las exportaciones industriales locales.

#### Etapa de quiebre

"La sensación que se instaló en el mercado es que este esquema entró en una etapa de quiebre. Se verá si eso estará relacionado con la aprobación final de la denominada Ley Bases y el paquete fiscal o no, pero los problemas que enfrenta el BCRA para seguir acumulando reservas, algo aún imprescindible, lo dejan en claro", explicóeleconomista Fabio Rodríguez, director de M&R Asociados.

Pese a eso el BCRA sigue aferrado a su "tablita", ya que sólo dejó subir \$0,50 al dólar mayorista que cerró a \$908,50/911,50 por unidad, paracompra y venta, respectivamente, y mantiene así un ritmo de actualización del 2% mensual y rezagado respecto de la inflación.

"El MULC [mercado unico y libre de cambios] muestra señales de que elesquema de acumulación de reservas con cepo comienza a lucir agotado, lo que también podría anticipar el desmantelamiento de los controles de cambios y capitales. Como mencionamos en reiterados informes, se esperaba que el BCRA comience a vender sistemáticamente en el tercer trimestre del año, cuando la estacionalidad de la oferta del agro y las importaciones comienza a jugar en

contra. Que las ventas se hayan adelantadoa juniono es un buen augurio de lo que puede venir", observaron a su vez desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

#### Plena cosecha

"Los datos hasta hoy dicen que vamos a cerrar el mes de junio peleando el empate en las reservas en plena liquidación de la cosecha de soja y maíz", había hecho notar anteayer el analista financiero Juan Manuel Palacios.

"Lo que te puedo decir es que se nota que la demanda sigue muy activa y la oferta, algo contenida", coincidió en describir anteayer también un experimentado operador cambiario que adelantó que eso vuelve a incluir, a las liquidaciones del complejo oleaginoso, que venían repuntando días atrás. •

ECONOMÍA | 19 LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

#### DESDE ADENTRO

# Milei tiene ley, pero todavía no la confianza

Florencia Donovan

PARA LA NACION-

→ 1 Gobierno podrá renegar del pasado, pero es muy probable gran parte del mandato. En el encuentro que Javier Milei tuvo con el canciller alemán, Olaf Scholz, el domingo último, la delegación argentina lo experimentó en forma directa. Pese a que nada en el armado de la visita había sido estándar -el presidente argentino no solo rechazó un encuentroa solas con Scholz, algo deseadoporcualquiermandatario,sino que pidió dejar de lado el almuerzo de Estado que se le había ofrecido, yademás exigión o realizar la conferencia de prensa posterior al encuentro-, el Gobierno alemán puso sobre la mesa de trabajo cuestiones que viene intentando dialogar con la Argentina hace años. Por ejemplo, el desarrollo del negocio del hidrógeno verde, un tema con el que nunca había llegado a avanzar con la administración kirchnerista, y además dejó entrever su malestar por la decisión del ministro Luis Caputo de incumplir los contratos con las generadoras de energía, a quienes en mayo había decidido pagar con un bono deudas contraídas en diciembre y enero. Traductor mediante, el diputado a cargo de la de cara a 2025. Tras firmar con el Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias, intentó explicar la posición argentina, pidió paciencia y aseguró que nada de lo que se había hecho en el pasado sería igual a partir de ahora. Al menos esta vez el canciller no tuvo que emular a su predecesora Angela Merkel, que en 2020 le pidió a Alberto Fernández que le explicara qué era el peronismo.

A pesar de las promesas y los logros recientes-el Merval sube 73,5% en el año y los bonos en dólares 90%-, muchos inversores están optando por mirar de afuera la segunda etapa del plan Milei. No solo la administración libertaria no tiene un track record lo suficientemente extenso para hacerse predecible (y confiable), sino que la Argentina lleva ya demasiados ciclos de crisis como para apostar a un cambio de largo plazo. La estacionalidad cambiaria hace que el período que comienza sea cuando menos desafiante. En promedio, tomando en cuenta lo que sucedió en los últimos 20 años (desde 2003 hasta 2023), siempre el balance entre compras y ventas de dólares del Banco Central arrojó un resultado negativo entre los meses de julio y octubre. Recién se revirtió en noviembre (aunque no así en el promedio de los años en los que

hubo cepo cambiario), para luego mejorar y crecer en diciembre.

El equipo económico lo sabe y descarga su frustración en los economistas críticos y en el periodismo que refleja sus dudas (lo hace en las reuniones privadas con inversores internacionales), pero también es cierto que la vara para ellos será más alta de lo que fue en el pasado. "Hoy solo los inversores de riesgo están mirando el país-reconoce un argentino que vive en Nueva York, pero tiene muchos intereses en la Argentina-. Este es el momento de entrar baratos, pero también muchos pensaron lo mismo con la administración Macri y se equivocaron", explica el hombre, probablemente uno de los más fervientes defensores de la gestión mileísta.

La Ley Bases ayuda en la construcción de un nuevo relato, pero ya el mercado -que prácticamente la descuenta- cree que no será suficiente para barrer con tantos años de gestiones erráticas. Los gobernadores, al menos, cuentan con el capítulo fiscal, y las reformas de Ganancias y de Bienes Personales para mejorar en algo sus finanzas gobierno nacional un acuerdo para el traspaso de obras públicas y el financiamiento de algunas pocas puntuales, está previsto que después del 9 de julio -fecha estipulada para el nuevo Pacto de Mayo-se firme otro convenio con la Nación que apunta a la financiación de viviendas. Milei será un novato de la política, pero parece estar haciendo rápido su curva de aprendizaje a la usanza de Néstor Kirchner: los fondos solo se liberan después de cumplidos los acuerdos.

de las últimas semanas, en el Banco Central (BCRA) se aprestan a cumplir con el cronograma sugerido por el Fondo Monetario Internacional: la idea sería ya presentar en los próximos días el marco monetario que tienen previsto seguir (el documento del organismo internacional hablaba de fin de junio), para luego hacia fines de julio avanzar con la presentación de un cronograma de eliminación de los controles cambiarios. El primer informe será público; el segundo, aún se debate qué hacer. "Si vemos que genera ansiedades, probablemente mejor será no hacerlo público", explicaron.

La realidad es que las negociaciones con el Fondo Monetario In-



Kristalina Georgieva, directora del FMI

ternacional (FMI) para el diseño de un nuevo programa recién comienzan. Se espera que en septiembre se realice la novena revisión del programa vigente, negociado durante la gestión de Sergio Massa en Economía, y recién ahí podría ponerse en consideración del directorio una nueva propuesta. Las críticas que esta semana hizo el presidente Milei a Rodrigo Valdés, el chileno a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, podrían estar reflejando una estrategia del Atentos a la tensión cambiaria terceros en el gabinete, más que del propio Ministerio de Economía.

De todas formas, el FMI también se apresta a ser con la Argentina más exigente de lo que fue en el pasado con otros gobiernos. "A los gobiernos peronistas se les suele exigir menos, y hasta ellos [por el FMI] lo admiten", confió un economista de diálogo frecuente con los negociadores del FMI. Habrá dinero fresco, pero no sin condicionamientos. Demasiadas veces la Argentina incumplió su palabra. Una de las sillas más calientes del FMI la tiene Valdés: negociar con la Argentina les terminó costando el puesto a prácticamente todos sus antecesores.

En paralelo, el Gobierno espera poder dar señales al mundo de fuerte

apertura. En la reunión de presidentes del Mercosur, el 8 de julio en Paraguay, Javier Milei podrá no dirigirse la palabra con su par brasileño, Lula da Silva, perolostécnicos de la cancillería argentina esperan poder alinear posiciones con Paraguay y Uruguay para lograr una mayor apertura comercial del bloque. "La Argentina debe plantearque el Mercosur sea por adentro lo más fluido posible, con menos barreras. La integración comercial del esquemade Asiaes del 70%; del europeo, del 60%; del ex-Nafta (ahora denominadoT-MEC), del 50%; mientras que la del Mercosur, que era del 24%, ahora es de solo el 11%", explican las fuentes. "Al mismo tiempo, hay que plantear que hay que repensar la parte externa del Mercosur, buscar acuerdos comerciales, con la Unión Europea, que son 500 millones de habitantes; el EFTA, que son otros 15 millones; y hay que pensar en los que siguen", adelantan.

Tras la selecciones par la mentarias en el bloque europeo, en la Argentina creen que existe una ventana de oportunidad para avanzar con un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea al menos hasta octubre, que es cuando cambian los comisarios (los representantes de cada uno de los 27 Estados miembros del bloque). Un Emmanuel Macron debili-

tado en Francia -principal opositor al acuerdo-también contribuiría a esta hipótesis. Solo resta saber qué querrá hacer Brasil, que hasta ahora pareció más alineado a la posición de Francia que a la del gobierno libertario. Habrá que ver cuánto termina pesando también en la relación diplomática de los socios del Mercosur el enfrentamiento verbal abierto que vienen protagonizando Milei y Lula. Aunque esta semana también pareció prevalecer un Milei pragmático. Cualquiera hubiera esperado una respuesta colérica a la provocación del presidente brasileño. Hay quienes dicen que para evitar declaraciones inconvenientes (pero honestas) es que Milei también habría optado por no hacer una conferencia de prensa tras su encuentro con Scholz.

Entre los empresarios, la sensación de desconfianza también es palpable. Pero muchos no descartan la posibilidad de éxito del modelo libertario. Así, la familia Eskenazi está con la idea fija de crecer en el sistema financiero, de cara a un mercado que exigirá escala o salirse por completo del negocio. Mientras todavía negocia (aunque sin demasiadas chances de éxito por ahora) con los españoles para quedarse con el BBVA, decidió en paralelo tocar las puertas del Banco do Brasil, accionista mayoritario en la Argentina del Banco Patagonia. Eskenazi podría adquirir el 51% del Patagonia, en sociedad con el grupo Safra. Por ahora, incipientes conversaciones. Obviamente es más fácil explicarles la Argentina a los brasileños que a los alemanes.

Pero también en el rubro industrial el nuevo gobierno obliga a una revisión de las estrategias de negocios. Mirgor, la empresa de la cual Nicky Caputo tiene poco más del 12%, anunció que a partir de la semana que viene dejará de formar parte de Afarte, la cámara que nuclea a las empresas de electrónica. Ven que el futuro de la compañía podría pasar por el desarrollo de otros negocios, como el de autopartes. Tal vez la caída en desgracia del Señor del Tabaco-poderoso lobista si los hay-haya terminado de acelerar la idea de que la fabricación de electrónica con subsidio impositivo en la isla de Tierra del Fuego en algún momento también se acabe. Por ahora, la administración libertaria no es tan reformadora en este caso. No en todo Milei parece dispuesto a romper con el pasado. Hay derechos adquiridos. •





# El Gobierno liberó los precios de la telefonía móvil, internet y el cable

MARCO. El Ente Nacional de Comunicaciones derogó las normativas que fijaban topes de tarifas heredadas del gobierno anterior; las empresas ya aumentaban gracias a cautelares

María Julieta Rumi LA NACION

El gobierno de Javier Milei terminó de liberar ayer los precios de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga por cable o satélite. A través de la resolución 13/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) derogó una serie de normativas a través de las cuales la anterior gestión intentó ponerles tope a los valores, aunque sin mucho éxito por las cautelares que consiguió el sector en la Justicia.

Las resoluciones eran las autorizaciones de aumentos habilitadas por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 690, que firmó Alberto Fernández en agosto de 2020. En la práctica, ya las había derogado este gobierno.

En el marco de la pandemia que derivó en el teletrabajo y clases a distancia a nivel nacional, la gestión de Fernández declaró servicios libremente, se crea una mayor públicos esenciales a los servicios flexibilidad para ajustar precios sentido. Cabe mencionar que ha- llegaron a estar un 60% retrasados TIC y se arrogó la potestad de fijar en respuesta a las condiciones del los aumentos tarifarios.

"Como consecuencia del dictado del DNU N° 302/2024, que deroga el DNU Nº 690/2020, corresponde que las normas dictadas en su consecuencia sigan su misma suerte atenta su conexidad y su carácter reglamentario de una norma que ha perdido vigencia", consideró el Gobierno, y resolvió así derogar varias resoluciones. El texto lleva la firma de las autoridades del Enacom: la interventora adjunta, Patricia Zulema Roldán; el interventor adjunto, Alejandro Fabio Pereyra; y el interventor, Juan Martín Ozores.

"La derogación de la resolución 1466/20 ofrece varios beneficios

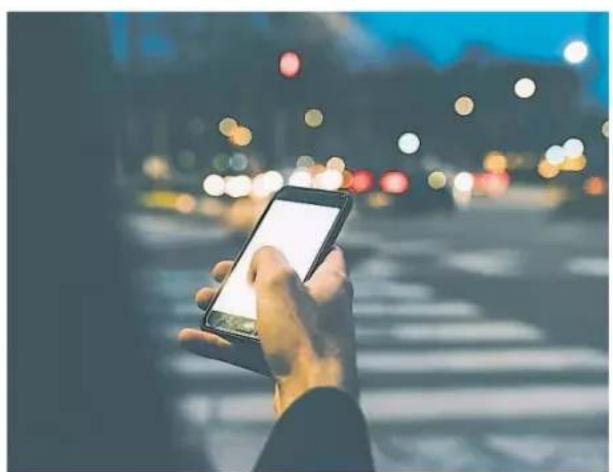

En el Enacom dijeron que se incentivará la inversión

ARCHIVO

para el sector de las telecomunicaciones en el marco de un proceso de desregulación. Al permitir a las empresas establecer precios mercado y sus costos operativos, fomentando un entorno más dinámico y competitivo", dijeron en el Enacom.

Consideraron que "esta libertad de precios también puede incentivar la inversión en mejoras de infraestructura y expansión de servicios, ya que los mayores ingresos obtenidos pueden ser reinvertidos en el desarrollo y la modernización de las redes y tecnologías".

"En conjunto, estas medidas pueden impulsar la innovación y la calidad de los servicios ofrecidos, beneficiando a largo plazo tanto a las empresas del sector como a los consumidores mediante una mayor variedad y calidad de opciones

disponibles", cerraron.

Según Enrique Carrier, al haberse derogado el DNU 690 y también anularse por decisión judicial, toda norma relativa quedaba sin la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala II confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del decreto 690/2020 y de las resoluciones Enacom Nros. 1466/2020 y 1467/2020. Es decir, que la decisión de la Cámara le dio más firmeza a la derogación del DNU 690, que también fue por DNU y que, técnicamente, podía ser cuestionado en el Congreso.

No solo Telecom accionó contra el 690, sino que también hubo planteos de Telefónica, DirecTV, Telecentroy la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que exceptuaron a una gran par-

te de la industria de las autorizaciones de aumentos del Ejecutivo que siempre iban detrás de la inflación.

"A los pocos meses de que saliera el DNU 690 empezaron a salir cautelares de empresas y, en nuestro caso, el juez la puso como colectiva, es decir, que no solo los asociados directos sino también los indirectos como cámaras del interior estaban protegidos. Lo que hubo ahora es un ordenamiento administrativo porque este año derogaron el DNU y quedaron colgando todas las resoluciones basadas en él que había que limpiar también. Pero esto no cambia nada para el abonado", dijo Walter Burzaco, presidente de ATVC.

Las más perjudicadas por los topes establecidos por el gobierno de Fernández fueron, en general, las cooperativas sin estructura para recurrir a la Justicia.

El presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer, dijo que los precios -que ce ocho días Telecom le informó a frente a la inflación-se fueron normalizando en los últimos meses.

"Hoy, si llamás, te dan descuento porque nadie quiere perder clientes. El costo de retirar los equipos es tan alto que hay cooperativas que directamente le preguntan al cliente cuánto puede pagar y lo aguantan dos o tres meses", afirmó ayer en la presentación del Internet Index, que elabora la Cámara.

Según la última edición, el 67,5% de los hogares tomó alguna medida paliativa para reducir el costo de su servicio de internet fijo frente a la complejidad del contexto económico. En el mismo sentido, 65,3% de los hogares lo hizo buscando reducir el costo de su servicio de TV paga. •

#### Vilella quedó bajo la lupa y ya se habla de su salida

CAMBIO. El secretario de Bioeconomía podría dejar su cargo tras un viaje

Belkis Martínez v Fernando Bertello

En el Gobierno se analizan más cambios de nombres. Según pudo saber LA NACION de fuentes allegadas al Poder Ejecutivo, el foco está puesto en el actual secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. Vilella habría quedado en el centro de atención de la misma Casa Rosada. Aunque hay diversas versiones, no se dio a conocer el motivo que desencadenó esta situaciónni, por ahora, el nombre de su eventual reemplazante. Algunos hablan de una "intervención" por parte de Economía y hasta mencionan el malestar expresado en redesde productores ligados al núcleo duro de La Libertad Avanza.

Consultadas, en tanto, fuentes cercanas a Fernando Vilella negaron que se fuera del Gobierno. Hablaron de "opereta". Agregaron que desde este fin de semana el funcionario emprenderá una gira que lo llevará a Japón, Corea y China con foco en la apertura de más mercados para los productos del agro como la carne vacuna. Hasta el momento el funcionario notuvo notificación alguna, mientras en las últimas horas hubo un "cambiodetiempos" que definiría la salida para después de su regreso de ese viaje internacional.

Si bien en lo formal depende del ministro de Economía, Luis Caputo, Vilella tenía llegada con quien fue el primer jefe de Gabinete de Javier Milei: Nicolás Posse. Era su nexo y, en rigor, en plena campaña electoral fue él quien lo convocó para armar un plan con políticas y planes de gobierno para el campo a Vilella. Lo nombraron coordinador delárea de Bioeconomía de LLA. Diseñó eláreay puso un equipo de 25 personas a trabajar con ese fin hasta que el 10 de diciembre asumió en lo que hasta hace unos meses se llamaba Secretaría de Agricultura, ahora Bioeconomía.

Vilella llegó al equipo de Milei en la campaña luego de haber asesorado al entonces precandidato a presidente por el radicalismo, Facundo Manes. Más atrás en el tiempo, fue subsecretario de Asuntos Agrarios del exgobernador bonaerense Daniel Scioliy pasó como asesor en bioeconomía de Leonardo Sarquis, exministro de Agroindustria de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

A Posee y quienes estaban en la campaña de Milei los sedujo de Vilella su trayectoria académica. En el camino, en tanto, fue perdiendo gente propia que era parte de su círculo para controlar la Secretaría: Pedro Vigneau, Germán Di Bella y Germán Paats. El primero era subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios; el segundo subsecretario de Agricultura y el tercero se había acercado para asesorar.

Esto ocurrió en paralelo a otro hecho: Caputo le intervino la cartera con Juan Pazo, secretario de Planeamientoy Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía. En los últimos meses, Pazo comenzó a tener una activa participación en los temas del sector e incluso liderando reuniones donde estaba el mismo Vilella. •

# Pagar todo con el celular: los grandes bancos se preparan para lanzar el sistema tap to phone

TECNOLOGÍA. Una app permite convertir el teléfono móvil en una terminal de cobro sin contacto

José Luis Brea LA NACION

El vendedor ambulante en la playa que acepta pagos con tarjetas de crédito y débito podría dejar de ser una rareza en el país o una postal casi exclusiva de balnearios brasileños o uruguayos. Al menos tres de los mayores bancos privados de la Argentina están preparando el lanzamiento de una nueva forma de cobro a través del teléfono celular con la mira puesta en micro y pequeños comercios, cuentapropistas y monotributistas, como profesionales independientes y proveedores de

servicios al hogar, entre otros. Se trata de la tecnología tap to phone, que, bajando una app en el móvil, funciona como una alternativa de menor costo que las terminales electrónicas de pago o posnet (comose las conocegenéricamente en el país, aunque sean una marca) y por lo tanto evita la inversión en esos dispositivos. También es una opción a los pos más pequeños que se acoplan al celular, ya que se usa directamente el teléfono.

Las entidades en cuestión que

trabajan en el tema son el Galicia (a través de su plataforma de comercio Nave), el Macro y el Santander (a través de su plataforma de cobros y servicios Getnet), según pudo saber LA NACION de fuen-

tes al tanto de las iniciativas. El mundo fintech no es ajeno a este negocio: Naranja X ya viene ofreciendo este producto por medio de una app que se llama Cobro Tapy hay otras fintech a punto de salir con productos similares. Este sistema podría expandir la aceptación de tarjetas de crédito y débito contactless o pagos con códigos QR. Funciona ya en países de la región como Brasil, Colombia y Uruguay, donde Visa lo presentó hace 20 días.

El sistema funciona asi: quien quiera realizar un cobro debe registrarse a través de una app y luego ingresar el monto a cobrar, elegir la opción "cobro con celular" y solicitarle al cliente que acerque una tarjeta de débito o crédito a la parte posterior del teléfono móvil. La aplicación realiza el cobro inmediato y brinda la opción de enviar al cliente el

comprobante de pago por correo electrónico o mensaje de texto. Los comercios pagan una comisión sobre las ventas.

El celular, en tanto, necesita contar con tecnología NFC (Near Field Communication) que permite intercambiar información sin contacto. Esta se presenta como más rápida y segura que otras porque los datos de la tarjeta no son expuestos en ningún momento, lo que disminuye el fraude.

#### Carga impositiva

Sin embargo, en el sector son realistas y no se engañan: saben que para que esta tecnología despegue en el país, primero lo tiene que hacer el uso de tarjetas, frenado por cuestiones impositivas y por el alto grado de informalidad de la economía argentina.

Según los datos que manejan, solo 30% del total de bienes y servicios transaccionales se abona con tarjetas, cuando en otros países de la región ese porcentaje está en el 50% (Chile) o en el 60% (Brasil). En el mundo desarrollado puede llegar hasta incluso hasta el 90%, como en el caso de los países nórdicos.

Una fuente del sector financiero describe cómo es la carga tributaria quehacequemuchoscomerciosno acepten tarjeta o hagan descuentos por pago en efectivo. "El arancel promedio que cobra la tarjeta al comercio es del 1% en débito y 1,8% en crédito, que con los impuestos se vaa7%endébitoy9,5%encrédito", explica. "Y si bien la Ley Bases prevé que se eliminen IVA y Ganancias en esa comisión (lo cual la reduce en cuatro puntos porcentuales) hay una parte de Ingresos Brutos cuya vigencia o supresión dependerá de la voluntad de las provincias, a las cuales se les recomienda hacer esa quita", agrega.

Otra cuestión que podría bloquear o hacer más lento el avance de esta tecnología en el país es el creciente uso de las transferencias bancarias como medio de pago, con el beneficio de que estas no tienen la carga tributaria de las transacciones con tarjetas. Existe un vacío legal y en el sector están pidiéndole al Banco Central que se ocupe del tema. •

## Redrado recibió el honoris causa de la Universidad de La Matanza

**RECONOCIMIENTO**. El economista fue galardonado por su extensa trayectoria



Daniel Martínez, Martín Redrado, Dagnino Pastore y Claudio Zuchovicki

TADEO BOURBON

La Universidad Nacional de La Matanza entregó ayer su sexto título honoris causa a Martín Redrado. Desde su concepción, en 1989, la casa de estudios ha reconocido con este título a personalidades tales como el economista estadounidense Edmund Strother Phelps o el catedrático argentino Bernardo Kliksberg.

las Américas de la universidad y fue conducido por el rector de la Unlam, Daniel Martínez. La presentación estuvo a cargo de José María Dagnino, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y de Claudio Zuchovicki, quien compartió con el premiado varios desafíos profesionales.

"Destaco el permanente compromiso de Martín para aportar ideas y soluciones concretas para vivir en una sociedad más pujante y justa", afirmó Zuchovicki al referirse al premiado.

Por su parte, Dagnino Pastore remarcó que en la trayectoria de Redrado se destacan, entre otros, dos rasgos particularmente importantes para la formación de los universitarios en estos tiempos de cambios tan rápidos y profundos: "El profesionalismo, que exige persistencia e inquietudes, y la amplitud de visión, nutrida en la

experiencia diversa y el trabajo en equipo".

Redrado agradeció los generosos conceptos de Dagnino Pastore v Zuchovicki, la votación unánime del Consejo Superior y la comparación con Edmund Phelps. Al hacer un recorrido por su carrera, el economista destacó que las El acto se celebró en el Salón de mayores contribuciones que realizó al pensamiento económico son dos trabajos: uno publicado por el Banco Central y otro por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. "En estos papers, destaco el rol de la acumulación de reservas basada en flujos de divisas resultantes de exportaciones o de inversiones directas", dijo, y agregó que "aquellas que se basan en inversiones financieras o cambios de portafolio están sujetas a una gran volatilidad y llevan a la apreciación de la moneda local incrementando riesgos".

Esta distinción se suma a los numerosos premios que Redrado recibió, entre los que se destacan los reconocimientos internacionales como la Orden de la Legión de Honor de la República de Francia, la Orden de Río Branco de la República de Brasil, la Orden del Aguila Azteca otorgada por la República de México, la Orden de la Gran Cruz otorgada por la República de Chile.

Redrado es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, donde también fue profesor adjunto de la asignatura Latin American Development Strategies. Actualmente, dirige el Master in Central Bankingen la Asia Business School yes docente en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Ha publicado varios libros y numerosos trabajos académicos.

En cuanto a su carrera profesional fue senior economic advisor del Banco Mundial (2015-2016), miembro del tribunal de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio (2012-2013), y ocupó cargos importantes en el Banco de Pagos Internacionales y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En 1991, fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Valores y presidió el Banco Central de la República Argentina de 2004 a 2010. También fue secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (2002-2004). •

## IDEA: la Ley Bases "es un paso", pero todavía falta

un paso. ¿Alcanza? Probablemente no", sostuvo ayer Gabriela Renaudo, country manager de Visa Argentina y Cono Sur, y quien presidirá el próximo coloquio de IDEA, a realizarse el 16, 17 v 18 de octubre. Desde esa institución aclararon que a Javier Milei "hay que dejarlo gobernar". A propósito de la hoja de ruta para el país, los representantes de las principales compañíasacordaron que los ejes del encuentro, en medio de una etapa de tensión, urgencias y desafíos para el país, serán: "Inserción de la Argentinaenelmundoycompetitividad;empleo; social; rol del Estado, y fiscal".

Sobre la Ley Bases, el director ejecutivo de IDEA, Daniel González, expresó que "es mucho mejor una Ley Bases hecha ley que un proyecto ambicioso que no es ley". Luego señaló que queda pendiente la salida del cepo, así como también una reforma impositiva profunda.

El acompañamiento de los ejecutivos reunidos en IDEA al oficialismoloexplicó Renaudo con una metáfora: "Agarramos la autopista correcta, pero estaba llena de baches". Esos obstáculos en el camino serían los coletazos del ajuste. Sobre esto, catalogó al primer trimestre del año como "muy duro" y aventuró que "en junio empezaría a haber una recuperación del consumo".

En IDEA dijeron que tienen una visión optimista sobre la gestión de Milei, "siempre y cuando pueda gobernar". De hecho, quien presidirá el coloquio dijo que la agenda del empresariado "se empieza a alinear" con la del Gobierno, en referencia a la disciplina fiscal y medidas desreguladoras. En función de esto, decidieron que el lema del coloquio sea: "Si no es ahora, cuándo".

Renaudo mencionó además que ese lema tiene la intención de ser una interpelación hacia el empresariado para animarse a invertir, rasgo que se vincula con las herramientas que busca el Gobierno para atraer dólares frescos a la Argentina. Una de ellas es el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En IDEA apoyan esa iniciativa, aunque entienden que "solo eso no nos va a salvar".

En ese sentido, González celebró las correcciones fiscales llevadas a ca-

PERSPECTIVAS. "La Ley Bases es bopor Milei, afirmó que "sin una macroordenada nada es suficiente para revertir la decadencia", aunque tambiénadelantó parte de las propuestas que el empresariado hará públicas en octubre: eliminación o reducción "de impuestos distorsivos", como Ingresos Brutos, tributos al crédito y gravámenes al comercio exterior.

En el aspecto laboral, los representantes de IDEA comentaron que el aporte de la Ley Bases es "positivo", aunque también señalaron que sería importante eliminar la capitalización de intereses que en muchos casos multiplica el valor de indemnizaciones por valores superiores a los de la inflación. "Ese es un costo laboral, no salarial", definió González.

Con relación al tamaño del Estado, la visión de Renaudo parece diferenciarse de la ortodoxia libertaria, que busca reducirlo a su mínima expresión. La presidenta del próximo coloquio adelantó que la discusión no pasará por el tamaño del Estado, sino por su eficiencia, "en qué cosas sirve y en qué cosas no".

González hizo hincapié en un "cambio" que observa con mayor notoriedad en la sociedad y no tanto en "la política". El director ejecutivo de IDEA manifestó que antes era imposible sugerir una reforma laboraly"que hoy se empiece a hablar muestra una oportunidad".

De esta manera, los ejecutivos de las principales empresas que operan en el país lanzaron su clásico coloquio con un ánimo de acompañamiento a Milei, aunque con la señal de que todavía se necesita más cambios estructurales. • Ignacio Grimaldi

# Arte & Antigüedades



#### clasificados www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780



#### Convocatorias

La Asociación Argentina Criadores de Merino, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales en sus arts, del 20 al 25. tiene el agrado de invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de julio de 2024, a las 15.00 hs., en primera convocatoria (y el mismo día a las 15:30 hs. en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera por falta de Quórum) en su sede social sita en, Viamonte 332 5º piso of. 44 para tratar el siguiente orden del día: 1º. Homenaje a los socios fallecidos. 2º. Lectura y consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables

#### Convocatorias

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2024. 3º. Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos vencen en este ejercicio. 4º. Actualización de cuota social. 5º. Elección de dos socios para que firmen el acta. Buenos Aires, junio de 2024. Diego Perazzo, Presidente

Convocatoria SOCIEDAD ITALIANA DE BE-NEFICENCIA DE BUENOS AI-RES HOSPITAL ITALIANO. CONVOCATORIA CUIT NRO. 30-54586767-9. Convocase a los Señores Socios de la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires - Hospital Italiano a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 25 de julio de 2024, a las 9:00 hs en primera convocatoria y para el mismo dia a las 10:00 hs en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, que tendrá lugar en la sede del Hospital Italiano, Salón del Consejo Directivo, sito en la calle Gascón 450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

#### Convocatorias

DIA 1. Designación de dos so-

cios para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y un miembro del Consejo Directivo. 2. Consideración de los Estados Contables, Inventario, Balance General, Estado o Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2024. 3. Consideración del tratamiento a dar a los resultados que arrojan la Cuenta de Gastos y Recursos de los ejercicios: aprobación del destino del superávit acumulado al 31 de marzo de 2024. 4. Consideración de las gestiones de los miembros del Consejo Directivo y de los integrantes del Órgano de Fiscalización por el ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2024. 5. Fijación del importe de las cuotas sociales de Socios Benefactores y Protectores. 6. Determinación del número y elección de los miembros del Consejo Consultivo Honorario. Nota: En el caso de socios que cuenten con carta poder de otros socios, deberán re-

#### Convocatorias

mitir el instrumento correspondiente por mail a presiden cia@hospitalitaliano.org.ar hasta el dia anterior a la Asamblea. LA celebración de la Asamblea será válida sea cual fuere el número de socios presentes una hora después de la fijada en la primera convocatoria. (art. 14º inc. e) del Estatuto. Buenos Aires, 13 de junio de 2024. Franco Livini, presidente. Designado Presidente en la reunión de Consejo Directivo del 27 de julio de 2023.

#### Edictos Judiciales

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil nº 48 a cargo del Dr. Julio Carlos Speroni, Secretaria Unica a cargo de la Dra. Paula Benzecry, sito en Uruguay 714, 3ºpiso, C.A.B.A. en los autos Velázquez, Claudio Marcelo c/ Gómez, Irma Exsaltación s/ escrituración (Exte-34.288/2014) cita y emplaza el Sr. Aldo Alverto Gómez y here-

#### Edictos Judiciales

deros de la Sra. Irma Exsaltación Gómez para que dentro del plazo de diez días comparezca a tomar la intervención que le corresponda en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que lo represente en juicio. Publiquese por 2 días en el Diario La Nación. Buenos Aires 13 de septiembre del 2023. Paula Benzecry. Secretaria



CNP S.A. de Capitalización y Ahorro para Fines Determinados Informa a sus suscriptores la existencia de fondos puestos a disposición durante trimestre del 01/04/2024 al 30/06/2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.2. de la Res 08/2015 de la IGJ en los siguientes grupos: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Marcelo T. de Alvear 1535 (C1060AAC) CABA, TELEFONO 0-800-7777-267

#### Mercedes-Benz Plan de Aborro

CIRCULACIÓN NACIONAL



EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION GENERAL I.G.J. Nº 8/15 CAPITULO 1º ARTICULO 4 PUNTO 4,2,2, INFORMA A LOS SUSCRIPTORES RESCINDIDOS Y ADJUDICATARIOS LA EXISTENCIA DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION EN EL TRIMESTRE DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024 SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

### PLAN X (72 MESES) GRUPO 577

### PLAN X (72 MESES) GRUPO 580

Círculo Cerrado S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Con todo el respaldo y la garantía de Mercedes-Benz Argentina SAU. y Mercedes Benz Camiones y Buses Argentina SAU. Mercedes-Benz Plan de Ahorro es una marca de Círculo Cerrado S.A. de Ahorro para Fines Determinados.

#### REEMPLAZO DE MODELOS Modelo: Vito 111-CDI Furgon V2 c/AA, es reemplazado por Modelo: Vito 114-CDI Furgon V2

Modelo: Vito 111-CDI Furgon Plus c/AA, es reemplazado por Modelo: Vito 114-CDI Furgon Plus Modelo: O500 RSD 2441 Direccional Euro V, es reemplazado por Modelo: O500 RSD 2445 Latina Offensive

Sede Social: República de la India 2867, 1º piso (C1425FCC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comercial: Sargento Cabral 3770 (B1605EF)), Panamerican Bureau, Edificio II, Panamericana km. 14, Munro, Vicente López, Buenos Aires.

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024 22 SOCIEDAD

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### VILLA LA ANGOSTURA

#### Brote de gastroenteritis

Más de 150 personas debieron ser atendidas por un brote de gastroenteritis en Villa La Angostura, Neuquén. Desde la municipalidad local argumentaron que "el agua [de la red] es segura". Aunque desde la provincia se admitió que no se sabe aún "qué bacteria" causó el brote que afectó a tantas personas. "Se cree que es por el congelamiento del agua (potable)" debido a las bajas temperaturas que se registran en la Patagonia argentina.

# La Plata: los restos hallados en depósitos del cementerio eran de 13.000 personas

INFRAESTRUCTURA. Al presentar un informe sobre la situación, la intendencia anunció nuevas obras y más personal para evitar las irregularidades registradas en febrero pasado

#### Pablo Morosi PARA LA NACION

LAPLATA.-"Estoes tremendo y no puede suceder nunca más", dijo el intendente Julio Alak en un suspiro, mientras los presentes en el Salón Dorado del Palacio Municipal buscaban reponerse del impactante video que acababa de exhibirse en el que se condensó el resultado de la auditoría de las autoridades comunales en conjunto con la Justicia bonaerense sobre las serias irregularidades constatadas en el cementerio municipal en febrero pasado.

Según el informe oficial, la estimación alcanza a restos correspondientes a unas 13.000 personas que se hallaban abarrotados en siete depósitos, de los que ninguno fue oficialmente designado para esa función. Allí se contabilizaron 477 ataúdes y más de 3200 bolsas de consorcio y, en algunos casos, esparcidos por el suelo.

Al presentar el informe, efectuado por un equipo encabezado por el director provincial del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense, Alejandro Incháurregui, del que participan agentes municipales e instructores judiciales, Alak (Unión por la Patria) anunció medidas para regularizar la situación del cementerio, que calificó de "inédita y dolorosa para toda la comunidad y la memoria de nuestros vecinos".

"La desidia con que se ha manejado el Municipio de La Plata en el pasado con la administración del cementerio es una falta de respeto a los fallecidos, a sus familiares y a la comunidad", señaló Alak.

Además de promover la sanción de una normativa para regular su funcionamiento e instrumentar un plan de puesta en valor que incluye una reformulación y ampliación de la unidad administrativa, se impulsa la construcción de un osario y un plan para favorecer las cremaciones en un distrito donde no existe un espacio para ese fin.

Mientras el osario original colapsó hace más de dos décadas, un segundo osario, construido años atrás, fue inhabilitado por fallas técnicas e incapacidad de recibir cuerpos, según confiaron a LA NA-CION fuentes del cementerio. A ello se suma el crecimiento de un fenómeno que viene de la mano de los cambios de la cultura funeraria, la no renovación del pago de nichos y bóvedas.

semana próxima estarán en condiciones de iniciar el proceso de



Un relevamiento contabilizó 447 ataúdes y más de 3200 bolsas con restos óseos

volver a inhumar los restos. En tal sentido, y consultado por LA NACION, afirmó que para ello no es necesa-

rio realizar las identificaciones, ya que se trata, dijo, de personas fallecidas que ya fueron ingresadas administrativamente al cementerio. Desde la Unidad Funcional de

Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, indicaron que si bien aún resta que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia culmine los trabajos para intentar dar trazabilidad a los cuerpos, es posible avanzar con una normalización operativa. Y afirmaron: "Se identificó a todos los que se pudo; ese proceso se terminó". No obstante, ni desde la comuna ni desde la Justicia se precisó qué porcentaje pudo ser identificado.

El expediente fue caratulado como "averiguación de posibles ilícitos respecto de los cuerpos y los restos óseos hallados no identificados". Desde Tribunales apuntaron que "la causa está avanzando, pero no tiene los mismos tiempos de la administración".

En una conferencia de prensa posterior al acto, Alak fue consultado sobre el tiempo al que se remontaban las irregularidades denunciadas. Si bien dijo que no podía precisarlo, dio algunos datos que invitan a sacar cuentas. Co-Alak anunció además que la mentóque en La Plata se inhuman entre 10 y 15 cuerpos por día y que a ello hay que sumar el reciclado

natural del cementerio, donde, al vencerse los contratos de nichos, bóvedas y sepulturas, los cadáveres son retirados para ser llevados al osario. El problema es que, como se señaló en el video proyectado, hace varios años que los dos osarios del cementerio se hallan fuera de servicio.

#### Licitación

En estos meses también se dio participación a la Cámara de Apelaciones del fuero federal platense, donde se sustancia la causa "APDH La Plata s/denuncia", en la que se investiga el destino de numerosas víctimas de la dictadura en esta región. En 2014, la Cámara requirió la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que durante varios meses trabajó en uno de los depósitos del cementerio. Luego de dejar el lugar con los restos identificados, hizo un informe. Pero la Justicia tenía pendiente desde entonces liberar la disposición de esos cuerpos.

Entre las medidas para normalizar el funcionamiento operativo del predio, y según lo anunciado por las autoridades, el municipio impulsará un proyecto de ordenanza para modificar el marco normativo que rige el cementerio para "garantizar que no vuelvan a cometerse este tipo de irregularidades", se indicó.

Semanas atrás, la municipalidad formalizó el llamado a licitación para un osario en el cementerio. La obra integral demandará, en principio, un presupuesto de \$222.849.948,03 millones, con un plazo de 210 días corridos. Según adelantó Alak, la iniciativa será adjudicada el 2 de julio próximo.

ARCHIVO

La memoria descriptiva del proyecto, que lleva la firma de la arquitecta Carina Di Candia, directora de Obras de la comuna, indica que el osario "tiene como finalidad reunir y guardar huesos humanos para su adecuado descanso. Se utilizan a menudo cuando el espacio para entierro escasea. El cuerpo se deja unos años en una tumba temporal y luego se exhuma y los restos óseos se trasladan al mismo".

"Entre las tareas que se realizarán se comenzará por limpiar y nivelar el terreno para luego realizar la excavación del osario a máquina", indica el texto que detalla, además, la propuesta de iluminación y paisajismo.

"Tenemos que apuntar a normalizar la situación lo antes posible y esto no puede volver a suceder nunca más", sentenció Alak que, más allá de apuntar a la gestión de su antecesor Julio Garro, se excusó de señalar responsables con nombre y apellido.

Consultados colaboradores del exintendente macrista afirmaron que hasta el momento no hubo ningún tipo de requisitoria de parte de la Justicia para ningún funcionario vinculado con esa área. •

### Cardiólogos asistirán a poblaciones vulnerables del país

SALUD. Por imágenes, evaluarán el riesgo cardiovascular

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

Tres contingentes de cardiólogos salen ya en el país, de manera voluntaria, a buscar más y mejor información sobre la salud cardiovascular de poblaciones vulnerables donde el Estado no parece estar llegando. Sesenta médicos lo harán este año por cuarta vez en el programa solidario de evaluación comunitaria más importante del país para seguir observando el corazón de las poblaciones indígenas de alta y media montaña en tres provincias, mientras que una decena lo empezaron a hacer este año en un asentamiento a 200 kilómetros de Viedma, en Río Negro, y otrogrupo lo repitió esta semana en el porteño Barrio 31.

Los resultados sorprenden y abren incógnitas para conocer el corazón de poblaciones alejadas o con pocos recursos, según presentarán hoy integrantes de las tres iniciativas de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) durante el XII Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares de la SAC. En común tienen que era la primera vez que a muchos de los participantes les hacían estudios por imágenes para evaluar el riesgo cardiovascular.

#### Nueva misión

En septiembre próximo, 60 personas, entre cardiólogos, enfermeros, técnicos, profesores de educación física y estudiantes de Medicina, harán la cuarta caravana del programa Songo Calchaquí, que dirige Sebastián Galdeano, vice presidente segundo de la SAC. Ya llevan relevados 1200 pobladores de localidades en altura como Cachi (Salta), Colalaodel Valle (Tucumán) o Fuerte Quemado (Catamarca), de los que publicaron los resultados obtenidos en las dos primeras ediciones.

"Menos del 10% tiene placa aterosclerótica; es una población poco enferma o con poco impacto de la enfermedad aterosclerótica, según las imágenes de ecodoppler vascular, de arterias carótida y femoral. Las ecografías cardíacas mostraron valores de tamaño del corazón, como diámetro y otros indicadores, que son muy parecidos a los de la población urbana, mientras que vimos poco impacto de la enfermedad aterosclerótica vascular. Duermen bien, son optimistas y no tienen tanto estrés", destacó Galdeano.

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD 23

# Por día mueren al menos dos carpinchos en Nordelta

conflicto. Volvió a crecer la población de esa especie en la urbanización de Tigre; se reaviva la grieta entre vecinos por la situación de un animal herido; obras inconclusas

#### Isabel de Estrada

PARA LA NACION

"La primera vez que escuché desde mi casa un carpincho tirarse al agua creí que había sido un perro", dice Verónica Espósito, una de las diez integrantes de la comisión del grupo Nuevo Delta Ecodefensa, creado para proteger a los carpinchos, que se hicieron notoriamente visibles en Nordelta en 2021. "Fue ahí cuando se desmontó toda la zona destinada al Centro Cívico y a la Clínica Suiza. Era el único humedal que quedaba y estaban refugiados allí. Eso fue la estocada final. La gente a veces piensa que aparecieron de la naday se asombran. No los veíamos porque tenían algo de tierra adonde vivir y comer. Cada vez que veíamos uno, estábamos fascinados, era pintoresco. Hoy mueren al menos dos carpinchitos por día", afirman desde Ecodefensa, que cuenta con un chat de 447 personas, todos habitantes del complejo situado en Tigre, y una larga lista de espera para entrar. "Hace un mes, cuando recogimos a una cría de carpincho baleada, empezamos a hacer denuncias a la fiscalía del lugar. Antes llamábamos a la Central de Monitoreo de la administración del barrio", aclara Espósito.

Con su presencia y resistencia a ser desalojados, estos animales expusieron cómo, en la construcción de esta urbanización, fueron alterados los humedales preexistentes, hogar de carpinchos, guazunchos, nutrias, gatos monteses, reptiles y otros animales. En sus inicios, los terrenos se ofrecían a la venta proponiendo un estilo de vida en contacto estrecho con la naturaleza. Mientras tanto, cientos de camiones cargados de tosca cubrían los fangosos ecosistemas, hábitat de cientos de especies autóctonas.

"La mayoría de las casas tienen cerco eléctrico al lago. Lo hacen para que los carpinchos no puedan entrara los jardines a comer", dicen desde Nuevo Delta Ecodefensa.

"El carpincho no quiere venir a nuestros jardines; quiere comer", dicen. "En diciembre de 2023 se convocó desde la Asociación Vecinal Nordelta [que administra el complejo] a una reunión con la Dirección de Flora y Fauna provincial para dialogar sobre el tema. A través de una pantalla gigante, se presentaron Eduardo Costantini y su mujer. La buena noticia que nos dieron desde la pantalla fue que donarían un hospital veterinario para los animales atropellados y heridos. Esperábamos que les asignaran a los carpinchos un lugar adonde vivir y corredores biológicos para moverse sin ser atropellados, no atenderlos una vez lastimados. De todas maneras, ni lo uno ni lo otro sucedió todavía", recuerda Espósito.

Como trasfondo, en el Congreso Nacional no avanzó en la ley de humedales, que busca generar un criterio a nivel nacional para la protección y el uso sostenible y racional de esos esenciales ecosistemas: el proyecto perdió estado parlamentario por tercera vez seguida.

LA NACION intentó en reiteradas ocasiones contactar a Costantini y a su hijo, pero las consultas no fueron atendidas al cierre de esta nota.

Desde la administración del



Los carpinchos ingresan en estacionamientos y alcantarillas

2014 monitoreamos la población de carpinchos, tanto en crecimiento como en desplazamientos. Esos estudios muestran un crecimiento acelerado de la población de carpinchos desde 2018. Desde ese año venimos pidiendo a la autoridad de aplicación, la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, que defina medidas al respecto. En los dos últimos años, la población se duplicó. Eso hace urgente una respuesta de la autoridad provincial. En 2021 se presentó un proyecto de estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre formas de regular ese crecimiento de la población y recién este mes aprobaron una primera etapa del proyecto presentada por los investigadores".

Y detallaron: "En un ambiente sin depredadores naturales el crecimiento de carpinchos es exponencial, y por eso es necesario implementar el plan que hemos presentado a las autoridades a través de la vasectomía de los machos alfa, que permitirá estabilizar la población en un número compatible con las posibilidades del ambiente local".

Pese a los intentos de LANACION, no hubo respuesta sobre la problemática de los carpinchos en Nordelta de la directora de Flora y Fauna bonaerense, Gabriela Gorriti.

La polémica se reavivó anteayer, luego de que escapara un carpincho con una pata muy lastimada por cuya atención reclamaban algunos vecinos. La Asociación Vecinal Nordelta (AVN) hizo llegar un mail a todos los habitantes de Nordelta, responsabilizándolos de entorpecer su captura. "El animal se asustó, intentó morder y escapó. Es importante dejar trabajar a quienes están preparados para ello. No dejarse llevar por falsas impresiones o buenas intenciones que no están respaldadas por conocimiento de los casos. Dejemos trabajar a los especialistas", advirtieron desde la AVN en ese correo electrónico.

"Fue gente con segura buena voluntad, pero sin conocimientos técnicos, lo que terminó repercutiendo negativamente en el animal. complejo, informaron: "Desde De todas formas, se siguió el trata-

miento del ejemplar, que evoluciona favorablemente", dijeron a LA NACION, Y agregaron: "Tenemos un equipo de veterinarios especialistas en fauna silvestre que atiende a los carpinchos heridos. Contamos con una guardia presencial de veterinarios durante la noche, el horario de mayor cantidad de accidentes. Estos profesionales atienden los accidentes y hacen controles sanitarios de los animales -de parásitos a sarna- y atienden a animales enfermos. Como uno al que se le trató una muela, o el del caso citado, que tenía un desgarro".

#### Cercos eléctricos

Desde Emergencia Fauna, otro grupo de vecinos que informan sobre los atropellos o heridas de los animales, aclararon: "Tuvimos que publicarlo [al ejemplar lastimado] muchas veces para que actuaran".

También se viralizó un mensaje de Alejandro Fantino, conductor de TV, con imágenes donde se veía un alambre eléctrico y una franja de maiz, rodeando el Club de Golf. "La descarga del alambre eléctrico no mataría un carpincho adulto, pero sí podría hacerlo con un coipo o cualquier otro animal pequeño que se acercara atraído por el maíz", dicen desde Emergencia Fauna.

"La Dirección de Flora y Fauna nos ha enviado una nota tiempo atrás alentando el uso de boyeros eléctricos para controlar el ingreso de carpinchos y coipos a jardines o espacios cerrados. Siguiendo ese criterio, el Club de Golf avanzó con la implementación. No obstante, en una medida que fue un error, se sumó a esos boyeros una línea de maíz para evitar que las gallaretas se metan en los greens. La Asociación Vecinal indicó al Club de Golf que revirtiera esa medida", respondieron desde la AVN.

Además de ser atropellados por los autos, muchas veces deliberadamente los animales pegan saltos para pasar al agua, se meten en las alcantarillas, se lastiman permanentemente. Los vecinos muestran videos de carpinchos en las alcantarillas y de familias enteras atravesando, por ejemplo, un estacionamiento. "Construiste en un lugar

adonde siempre hubo mosquitos y te quejás porque hay mosquitos", sostuvo Emiliano Ezcurra, director ejecutivo de la fundación Banco de Bosques y exvicepresidente de Parques Nacionales. "Si hubieran construido barrios sustentables, las cosas serían distintas. Esto es de una transformación tal que pasan estas cosas. Los carpinchos fueron eliminados en enorme proporción en la construcción. La especie está recolonizando un área en la que siempre estuvo, lograron desarrollar una nueva adaptación a este territorio", añadió.

"Se podría haber hecho otro tipo de urbanización. Ahora ya está, pero tendrían que aplicar medidas de mitigación, como promover la población de plantas nativas y sacar las exóticas. Va a favorecer la presencia de aves nativas y a aumentar la diversidad. Va a fomentar fauna que puede coexistir con la gente", propuso Ezcurra. Y propuso, "generar medidas disuasorias de la fauna que no se quiere que entre en contacto con la gente, que no impliquen matarlos, como traslocaciones, estudiar con biólogos otro tipo de forma de reducir ese contacto".

Desde la AVN, recordaron que en los últimos años "se buscó generar espacios para que los animales tuvieran más disposición de alimento y refugio. Se plantó vegetación nativa en espacios específicos. Se cambió el programa de poda de la vegetación de los lagos, para dar más espacio de refugio". "También -continuaron-se hicieron campañas de concientización a los vecinos sobre la necesidad de mejorar la convivencia con la fauna y sobre precauciones al conducir por la presencia de animales. Colaboramos con los científicos del Conicet y la UBA que investigan el tema. Y trabajamos con veterinarios especialistas en fauna silvestre, quienes, además de brindar la atención a los animales, nos asesoran en su cuidado. También llevamos un registro exhaustivo de los conflictos en relación con esta especie-atropellamientos, ataques a mascotas opersonas-, que son comunicados a la autoridad provincial".

### En la costa bonaerense se espera aguanieve

TIEMPO. Según el SMN, podría caer mañana; frío y precauciones

#### Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.- Mañana es el día. Todo indica que por esas horas el frente frío que avanza del extremo sur de la Patagonia tendrá su mayor impacto sobre el sudeste bonaerense y además de marcas térmicas bajo cero llegaría con la cierta posibilidad de nieveal frente de playas de la costa y las serranías de la zona.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que habíaalertadosobreimportantes nevadas en zonas del centro más próximas a la Cordillera de los Andes ahora anticipa un arranque de fin de semana helado para el sur bonaerense. Precisamente para hoy se anuncia para Mar del Plata una marca mínima de 3°Cy máxima de 8°C, con lo que se está a las puertas de la jornada más fría en lo que va de este año.

En ese contexto se anticipan la posibilidad de nevadas y precipitaciones, a lo que continuará el domingo con un descenso más importante de temperatura, pero va con mayor humedad.

Fuentes del SMN anticiparon a LA NACION esta posibilidad y aclaranque el posible impacto de nieve, aguanieve o graupel, como se conoce a una versión más sólida de precipitaciones, tiene más chances en la zona sobre la costa y más próximas a la Patagonia.

Así es que anticipan que alguno de esos fenómenos se podrían dar en la zona de Claromecó, quizás también en el segmento entre Tres Arroyos y Necochea y dejan abierta una ocasional presencia también en Mar del Plata.

A espaldas de estos destinos balnearios asoman algunas elevaciones importantes donde también se especula que incluso corren con la oportunidad de teñir de blanco sus picos más altos. Con esas expectativas se viven estas horas por Sierra de la Ventana, algo de Tandil y, aquí nomás, Sierra de los Padres.

"Puede llegar a haber aguanieve o graupel, que son gránulos de nieve", advierten desde el SMN como principal posibilidad para este corredor marítimo, aunque no descarta alguna mínima nevada. Lejos se está de una imagen histórica como la del 1º de agosto de 1991, cuando Mar del Plata tuvo una postal única con gran parte de la ciudad tapizada de blanco, de la playa a la periferia.

Desde entonces se dieron algunas situaciones esporádicas y mínimas, como en 2004, 2011 y 2019. Y en 2015, con la particularidad que ocurrió al promediar septiembre. Siempre apenas con lo suficiente para generar una delgada capa de nieve sobre parabrisas de autos o techos de las casas.

Más allá de nieve sí o no, en toda esta región bonaerense se toman recaudos por las condiciones de temperaturas muy bajas que se darán y el impacto que pueda tener sobre quienes no tienen techo para resguardarse.

Se iniciaron acciones para alentar a personas en situación de calle a pasar las noches en algunos de los refugios o albergues que ofrece la ciudad. El pronóstico apunta en particular a mañana como el momento más crítico de este período.

24 CULTURA LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

RETIRO Y RECOLETA

#### Vuelve Gallery a las calles porteñas

Hoy, de 16 a 20, en Retiro, Recoleta y el microcentro, se realizará la primera edición de Gallery, el circuito artístico gratuito impulsado por Pinta con apoyo del Ministerio de Cultura porteño. Es una nueva oportunidad para visitar galerias, talleres, centros culturales, exhibiciones especiales y bares notables, y presenciar activaciones en el espacio público. A las 20, habrá un after Gallery en el Museo Fernández Blanco (Suipacha 1422).



# A través del espejo: la metamorfosis de los actores en personajes

FOTOGRAFÍA. En la galería y el hall del Teatro San Martín se exhiben 40 dípticos que reflejan el antes y el después de los artistas en escena

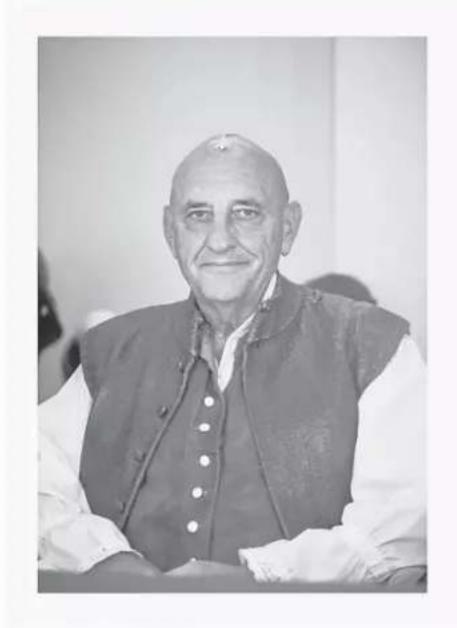

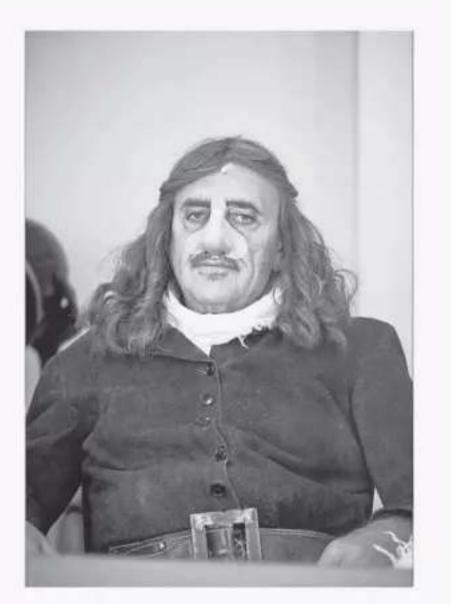

Gabriel Goity, antes y después de la función de Cyrano

GERMÁN ROMANI

#### Daniel Gigena

LA NACION

Una muestra fotográfica tan original como atrapante se puede recorrer en la Fotogalería y el hall del Teatro San Martín. A través del espejo agrupa una serie de 43 dípticos en blanco y negro de "los actores y sus dobles" del fotógrafo, diseñador gráfico y artista Germán Romani (Escobar, 1968).

En la primera foto se ve el retrato de un actor o una actriz -de Mike Amigorena a Claudia Lapacó, y de Humberto Tortonese a la recordada María Onetto-antes de salir a escenay, en la segunda, el personaje que interpretaron en una obra, capturado apenas después de la función. Como las tomas fueron hechas ante espejos, en camarines, se ven imágenes de imágenes reflejadas.

Títulos de comedias, dramas, musicales, clásicos de la literatura internacionaly local y espectáculos para chicos, además del nombre del intérprete y del director de la obra, aparecen en las fichas. La muestra se despliega en la galería que conecta con el Patio de Esculturas del Centro Cultural San Martín y en los balcones del entrepiso del Hall Alfredo Alcón, a los que se accede por escaleras. Se podrá ver la muestra completa hasta el 7 de julio. Luego, algunas imágenes se trasladarán a los balcones, donde se exhibirán hasta el 31 de agosto.

"Basé mi proyecto en tres premisas-dice el fotógrafo a LA NACION-. El

paso del tiempo, la transformación y la huella que el proceso creativo deja impresa en el artista. Quise rescatar ese instante en que la máscara del artista aún conserva la carga de lo que acaba de representar, inmediatamente concluida la función. Se puede apreciar en cada díptico ese viaje personal que el artista transita y cómo eso queda impreso en su cuerpo, sobre todo en su mirada".

Romani, que comenzó hace seis años este proyecto aún en marcha, tiene hechos hasta ahora 178 retratos dobles. "En 2018, un actor amigo, que estaba por recibirse en la Escuela Municipal de Arte Dramático, me pidió registrar el proceso de creación de su obra para la tesis -recuerda-. Ahí surgió la idea de fotografiar esos breves instantes al finalizar cada representación, con la intención de capturar esa transformación y afectación con la que los actores vuelven al camarín".

"Siempre me resultó fascinante la magia de lo efímero del hecho teatral -señala Romani-. El teatro es energía en movimiento que va desde el escenario hacia el público, yviceversa. Una retroalimentación constante. Nunca es igual y el artista tampoco es el mismo al finalizar la función. Hay una alquimia".

Elfotógrafoviotodaslasobrasde los retratados. "En todos los casos, se sorprendían al verse registrados de esa manera. Les resultaba fascinantecomprobaren una foto, al ver sus propias miradas y sus lenguajes corporales, aquello por lo que atra-

viesan pero no ven registrado tan claramente". Algunos de los fotografiados son Alejandra Flechner, Alejandra Radano, Diego Velázquez, Elena Roger, Manuel Fanego, Paula Marull, Silvina Bosco y Juan Pablo Geretto.

Las fotos fueron hechas en camarines, "el templo sagrado del artista", dice. "Por lo tanto, tenía que ser casi invisible. Solo iba con mi cámara y el trípode, sin ningún accesorio. Nada que pudiese alterar esa concentración y así poder captar el entorno de la manera más natural posible".

"La frase 'a través del espejo', además de ser un guiño al libro de Lewis Carroll, hace referencia al método que utilizo para fotografiar alosactores-puntualiza el artista-. No son retratos frente a cámara sino frente al espejo de sus camarines. Considero que el espejo es una puerta de 'entrada y salida', uno de los vehículos que les permiten construir un personaje. Se puede apreciar qué es lo que cada artista ve de sí mismo antes y después de una función". Para Romani, que trabajó en Elle y Harper's Bazaar y actualmente es director de arte en L'Officiel y Forbes de Uruguay, en la Argentina hay muchos fotógrafos talentosos y un público ávido de conocer sus trabajos.

La Fotogalería del San Martín lleva el nombre de Sara Facio, pionera del arte de la luz que falleció días atrás, a los 92 años. El director es el fotógrafo Claudio Larrea. •

# Atentado a la AMIA: el rol del periodismo en treinta años de búsqueda de la verdad

MUESTRA. Un recorrido por las tapas de los principales diarios nacionales publicadas al día siguiente del ataque a la sede de la mutual judía

#### Celina Chatruc LA NACION

"Horror", tituló El tribuno, de Salta, "Volaron la AMIA. Numerosos muertos", sintetizó Crónica. "Los escombros tapan a decenas de personas", anunció La Prensa. "Un atentado contra todos", sentenció La Capital, de Mar del Plata. "Otra vez" fue la frase que publicó Página 12 en su tapa, junto a la fotogra-

fía de un hombre ayudando a una víctima. LA NACION destacó en su portada la cantidad de muertos y heridos, que fueron aumentando con el correr de las horas.

Esas fueron solo algunas de las múltiples formas de anunciar una de las peores noticias de la historia del país: el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en el corazón de Buenos Aires, en pleno barrio de Once, que provocó la muerte de 85 personas y heridas a otras 300. Pronto se cumplirán tres décadas de aquella mañana del 18 de julio de 1994, cuando el periodismo comenzó a movilizarse para cubrir la tragedia. Desde entonces, nunca paró.

Así lo recuerda la muestra homenaje AMIA: el rol del periodismo en 30 años de búsqueda de la verdad, inaugurada ayer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160), para destacar la permanente búsqueda de la verdad en una causa que aún sigue impune. Podrá verse hasta hoy en el hall de la planta baja, y en la planta alta a partir del 18 de julio, cuando se cumpla el aniver-

Organizada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Is-



raelitas Argentinas (DAIA), incluye las tapas de los principales diarios y algunas revistas del país.

En el acto de inauguración hablaron las legisladoras Graciela Ocaña y Claudia Neira; Alejandro Zuchowicki, secretario general de la DAIA; Martín Etchevers, presidente de ADEPA; Amos Linetzky, presidente de la AMIA, que dijo: "Si el grito de justicia y el eco de ese grito continúa se debe a dos motivos: la labor incansable de las familias y la labor del periodismo, que no ha permitido que los años dejen a esta causa en el olvido".

Recientemente, la Justicia declaró el atentado "crimen de lesa humanidad". Sin embargo, Etchevers recordó que "el mayor atentado en suelo argentino sigue impune. Y es contra esa impunidad que debemos rebelarnos, y así lo hemos hecho desde nuestro rol en la sociedad: informando, denunciando, investigando. Siempre con el mismo objetivo: que se llegue a la verdad y se castigue a los responsables". •



Acto de inauguración en la Legislatura porteña

GONZALO COLINI



### LA NACION

PRESENTA



argentino para siempre

La trama secreta de cómo un chico de 16 años luchó contra todo hasta dejar su huella en la selección

YA DISPONIBLE. Ingresá en lanacion.com o escaneá el QR para verlo



# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



#### NUEVA MARCHA EN GOYA

Vecinos de Goya marcharon anoche nuevamente para reclamar la aparición de Loan Danilo Peña, cuyo rastro se perdió el 13 del actual luego de un almuerzo familiar en el pueblo correntino de Nueve de Julio. Los manifestantes pasaron frente a la fiscalía federal, mientras los padres de Loan, José Peña y María Noguera, y los hermanos mayores brindaban allí sus declaraciones testimoniales.

#### La búsqueda de Loan | CONTINUARÁN LOS RASTRILLAJES

# Los fiscales federales escucharon a la familia para reiniciar la investigación

Los padres del chico desaparecido y sus hermanos mayores fueron llevados ayer a Goya para que brindasen sus testimonios; secuestraron celulares en las casas de la abuela y de la tía



José Peña y María Noguera, los padres de Loan, al llegar a la fiscalía federal



Se realizó anoche otra masiva marcha en Goya

FOTOS DE MARCELO MANERA/ENVIADO ESPECIAL

#### José María Costa

ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes. - Tras una inspección ocular y un procedimiento en el que fueron secuestrados siete teléfonos celulares, toda la familia de Loan Danilo Peña fue trasladada a la ciudad de Goya. Prestaron anoche declaración testimonial -mientras en esta ciudad se realizaba otra masiva marcha para pedir que aparezca el chico-en la Fiscalía Federal, que busca reconstruir las primeras 24 horas desde la desaparición del menor de cinco años, ocurrida pasadas las 14 del jueves 13 de junio, al términode un almuerzo en la casa de la abuela del niño.

La madre del chico, María Noguera; el padre, José; los hermanos, César, Cristian, Mariano, Alfredo y otros parientes fueron llevados en móviles por personal de la Prefectura Naval desde su casa, en la localidad correntina de Nueve de Julio, hasta la calle San Martín 415, en la segunda ciudad más grande de Corrientes. Otro de los hermanos mayores, José, se quedó a cargo de los chicos menores de la familia; recién declarará hoy.

La medida forma parte del "reseteo" que la Justicia Federal está realizando después de haber recibido la causa el pasado martes, luego de que el fuero penal provincial se declarara incompetente para seguir adelante con el caso porque las pruebas e indicios indicaban que la desaparición de Loan debe ser considerada provisionalmente como un caso de trata de personas.

Hasta el momento hay seis detenidos: Carlos Guido Pérez, capitán de navío retirado de la Armada, como presunto autor de captación de menor con fines de explotación, al igual que su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, una mujer con amplios contactos políticos; Bernardino Benítez (tío de Loan), Daniel "Fierrito" Ramírez y su pareja, Mónica Carmen Millapi-los tres adultos que dijeron haber llevado al niño a un naranjal, donde supuestamente se extravió-, como partícipes necesarios del delito, y el comisario Walter Maciel, que estuvo a cargo de las diligencias en los primeros cinco días desde la desaparición del chico, procesado con prisión preventiva por encubrimiento, por haber plantado pruebas para desviar la investigación en los primeros momentos, cruciales para cualquier caso de este tipo.

En un primer momento, cuando la hipótesis era que el niño se había perdidoen el monte, Benítez, Millapi y Ramírez habían sido acusados de abandono de persona. Pero después de haber encontrado "rastros de olor" de Loan en un auto y una camioneta de Pérezy de su esposa, fueron imputados de ser "partícipes necesarios" de la captación con fines de explotación. Están con prisión preventiva y fueron trasladados ayer a penales federales de Chaco y Salta.

En estos primeros movimientos, la Justicia Federal tiene resuelto rehacer la causa desde cero y revisar todo lo actuado por la Justicia provincial. Por lo pronto, advierten que la pesquisa tiene fallas flagrantes, por acción u omisión. Y el repaso de la investigación empezó por el círculo familiar de Loan.

Pocas horas antes de que se cumplieran las dos semanas de la desaparición de Loan Danilo Peña, fueron allanadas las casas de Catalina Peña y de su hija Laudelina, abuela ytía del niño. En los operativos, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró siete teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos para buscar información que sirva para avanzar en la investigación.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación.

"El objetivo de los procedimientos en las casas de la abuela y de la tía del niño desaparecido era el secuestro de los teléfonos celulares. En total se secuestraron siete", dijeron los informantes consultados.

La abuela paterna de Loan vive en el paraje El Algarrobal. Fue en ese lugar donde el niño de cinco años fue visto por última vez, después de haber almorzado. Laudelina, que vive en el pueblo Nueve de Julio, es la pareja de Bernardino Benítez, uno de los primeros tres detenidos del caso y hermana del padre del niño desaparecido.

La intención de los investigadores es reconstruir las últimas comunicaciones entrantes y salientes de la abuela y de la tía de Loan, sobre todo en las horas previas y posteriores al almuerzo del jueves 13 de este mes, día de la desaparición de Loan.

#### "Quiero revisar todo de nuevo"

Desde anteayer, la investigación por la desaparición de Loan está delegada en el fiscal general de Goya, Mariano de Guzmán; y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, funcionarios a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En el expediente interviene la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Más allá del testimonio de los familiares de Loan, los fiscales podrían requerir las declaraciones de vecinos de Nueve de Julio en busca de establecer qué hicieron los sospechosos en las horas posteriores a la desaparición del chico. Trascendió, en ese sentido, que la ahora exfuncionaria municipal detenida estuvo en la clínica del pueblo la noche del 13 de junio. "Victoria Caillava vino con una crisis de tos. Estaba muy agitada. Consulté con el médico. Se le hizo un tratamiento para la tos. Entró sola. Otras veces que la atendi, venía a tomarse la presión, estaba acompañada. Pero esta vez vino sola. La acompañé hasta la puerta y no vi nadie esperando. Nosésivinoen autoo en camioneta", contó Alicia, enfermera que atendió a la sospechosa.

Por otra parte, los investigadores habrían determinado que los celulares de Caillava y de su esposo marcarían que no fueron directamente a su casa tras el almuerzo, tal como declararon, sino que se desviaron hacia un campo cercano que es propiedad de esa mujer.

En los próximos días se realizarán nuevos rastrillajes en la zona, incluso con drones, explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Quiero revisar todo de nuevo", dijo la funcionaria nacional y agregó que no descarta aún ninguna hipótesis. • LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

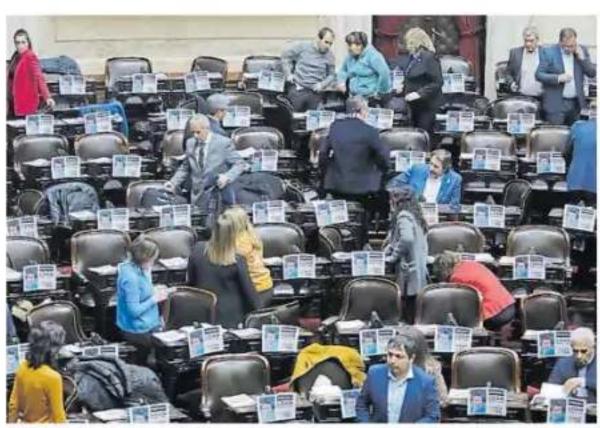

RICARDO PRISTUPLUK

#### La imagen de Loan, en el Congreso

Diputados, especialmente de la bancada de Unión por la Patria exhibieron la imagen de Loan durante el debate por la Ley Bases, que se realizó ayer en la Cámara baja. La situación causó una polémica en el recinto, ya que legisladores de Pro criticaron el uso político que el sector kirchnerista dio con esa acción a un caso que conmociona a la sociedad. •

# "Ellos tienen que saber", dijo la madre del chico sobre los detenidos

María Noguera pide que Messi difunda un mensaje para encontrar a Loan

#### José María Costa

ENVIADO ESPECIAL

NUEVE DE JULIO, Corrientes.—
María Noguera pasa varias horas al
día al lado del altar en el que venera
a una docena de santos a los que les
pide por la aparición con vida de su
hijo Loan, al que no ve desde hace
dos semanas y del que no se sabe
nada desde que fue a un almuerzo
a la casa de su abuela paterna.

Con la mirada perdida, extenuada por la angustia y el dolor de no saber qué le pasó al pequeño de cinco años, y algunas horas antes de que fuese llevada a dar su testimonio en el juzgado federal de Goya, María accede a tomarse una foto junto al altar y un cartel verde con letras negras que pide por la aparición de su hijo.

Sin embargo, unos minutos después, comienza a hablar con LA NACION y hace una especie de catarsis en la que, incluso, llega a pedirle al máximo ídolo argentino de la actualidad, Lionel Messi, que grabe un video dirigido a los captores de Loan para que lo regresen con vida.

"Le decía que los periodistas le hablen a Messi, que estan popular, para que él pida que lo larguen a Loan. Que ya estamos sufriendo mucho. No sé dónde está, pero algún lado está. Pero si a él le están teniendo encerrado, pobrecito, va a estar sufriendo. Porque él no suele estar encerrado. A él no le gusta estar encerrado, a él le gusta más estar afuera. Cuando se larga la lluvia, él se siente muy aburrido porque no puede salir afuera. El va a estar ahí, él no se va a olvidar de sus hermanos, no se va a olvidar de César, de Cristian... Ojalá que vuelva".

María se quiebra al hablar de Loan y recuerda: "Él tenía una toalita de mano chiquitita. Y con esa duerme y se chupa el dedo. Cuando va a dormir me dice, 'mami, mi toalla'. O cuando está con el celular, mirando dibujitos y acostado, me pide la toalla y se chupa el dedo. Y voy a seguir diciendo chupa el dedo, no voy a decir chupaba

porque lo van a encontrar. A mí me da pena que va a estar sufriendo. Nunca sufrió eso. Él va a estar sufriendo".

La madre de Loan no desconfía de su pareja, José Peña, quien
participó del almuerzo y llevó al
pequeño hasta el campo en El Algarrobal. "No desconfío porque él
medijo que nadie le pidió permiso.
Él creía que estaba ahí en el patio
con las criaturas, que estaban jugando. Después se enteró de que
no aparecía, lo llamó su hermana
[Laudelina]. Él empezó a correr,
me dijo, y ahí me llamaron".

María también aprovecha la charla para responder a las críticas en su contra: "Eso que dicen que yo le obligué a mi hijo a ir al campo, que yo le vendía a mi hijo, eso es una estupidez. Nadie le obligó a mi hijo para ir a la casa de la abuela. Él quería ir, tenía esas ganas de ir al campo. Yo lo mandé ese día porque no tenía maestra".

"No puedo creer hasta ahora por qué le pasó eso a él ese. No sé si ya le estaba por pasar a otro niño, y justo cayó él ese día. No se puede creer hasta ahora. Antes decían que no había lobos, yacarés, ni monos, pero justo que Loan se fue ese día al campo, aparecieron todos los bichos. No me cierra a mí eso. Tampoco me cierra el que asegura que Loan dijo que quería volverse con su papá. ¿Por qué esa persona no le dijo a uno más grande de acompañar a Loan? O que esperaran a todos. Pero los que estaban ahí con Loan tienen que saber, ellos tienen que saber", reiteró María.

Al ser consultada sobre qué les diría a los detenidos si los tuviera frente suyo, María contestó: "Que hablen. Ellos tienen que saber. El que lo llevó a tomar naranja, no sé por qué motivo lo llevó tan lejos, si dentro de la casa tenía naranja y mandarina".

"Por algo salió un auto positivo [en referencia al rastro de olor de Loan detectado en los vehículos de Carlos Pérez y Victoria Caillava], así que en el monte no estaba. El primer día le dije al comisario que lo busquen casa por casa".•

#### LAS HIPÓTESIS

Dudas y certezas del caso que conmociona al país

#### La desaparición de Loan

¿Qué se sabe?

Loan Danilo Peña desapareció cerca de las 15 del jueves 13, después de haber almorzado en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña. Para la Justicia fue raptado con fines de explotación

#### ¿Qué no se sabe?

Si se confirma la hipótesis del rapto con fines de explotación, resta definir si el niño fue elegido al azar por la organización investigada, o hubo una planificación previa

#### El momento de la captación

¿Qué se sabe?

La captación del niño, según la Justicia, estuvo a cargo del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y de su esposa Victoria Caillava, la por entonces funcionaria municipal, que participaron del almuerzo en la casa de la abuela de Loan. Después, trasladaron al chico en una camioneta Ford Ranger blanca, propiedad del marino

#### ¿Qué no se sabe?

Para la Justicia hay fuertes indicios de que Pérez y Caillava se llevaron al niño. Pero todavía no se pudo determinar qué hicieron después de irse de las cercanías de la casa de la abuela de Loan



Carlos Guido Pérez y su esposa

#### Los colaboradores de los captores

¿Qué se sabe?

Bernardino Benítez (3), tío de Loan, Daniel Ramírez (4) y Mónica del Carmen Millapi (5) fueron los primeros tres detenidos. También fueron comensales en el almuerzo. Los acusaron de haber sido los colaboradores de Pérez (1) y Caillava (2). Para los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, fueron participes necesarios y, con la excusa de ir a juntar naranjas, "sacaron a Loan de la custodia de su padre" y lo llevaron a una zona de monte a 600 metros de distancia

#### ¿Qué no se sabe?

De confirmarse la hipótesis del Ministerio Público de Corrientes, debe determinarse qué recibieron Benítez, Ramírez y Millapi a cambio de su colaboración como "partícipes necesarios". Los investigadores buscan pistas en los movimientos de una billetera virtual del tío del chico desaparecido para saber si cobró dinero a cambio de su "tarea"



La foto del último almuerzo que compartieron los acusados con Loan

#### Los seis sospechosos detenidos



Carlos Pérez Capitán de navio retirado

Se lo investiga por captación con fines de explotación



Victoria Caillava Esposa de Carlos Pérez

Se la investiga por captación con fines de explotación



Bernardino Benítez Tío de Loan

Se lo investiga por captación con fines de explotación



Daniel Ramírez Amigo de Benitez

altas "Fierrito" Se lo investiga por captación con fines de explotación



Mónica Millapi Esposa de Benitez

Se la investiga por captación con fines de explotación



Walter Maciel Comisario de la Policia de Corrientes

Se lo investiga por encubrimiento

#### El traslado de la víctima

#### ¿Qué se sabe?

Los fiscales están convencidos de que Loan fue trasladado a Chaco por Pérez y su esposa. Pero no lo llevaron en la camioneta 4x4 en la que habían ido al almuerzo en la casa de la abuela del niño, sino en un auto Ford Ka rojo, propiedad de la exfuncionaria de Nueve de Julio. Un peritaje determinó la presencia de "rastros de olor" de Loan en los dos vehículos. Está confirmado que la pareja viajó a Resistencia un día después de la desaparición del niño. Los sospechosos explicaron que fueron al médico y a comprar una casa rodante

#### ¿Qué no se sabe?

No se sabe dónde fue entregado Loan y quién lo recibió. Detectives que investigaron numerosas organizaciones dedicadas a la trata de personas explicaron que los distintos "estamentos" de las bandas no se conocen entre sí. Así que es muy probable, de confirmarse la hipótesis de Castillo y Barry, que Pérez y su mujer no conocieran a los delincuentes que "acogieron" a la víctima

LA NACION

# Un profesor de educación física fue condenado a 50 años de prisión por abusar de 15 menores

SANTA FE. Walter Rubio violó a niñas que estaban a su cuidado en clases de natación; también recibieron duras penas su esposa, su cuñada y su suegra

José Bordón

PARA LA NACION

SANTA FE.- En un "fallo histórico", la Justicia provincial condenó a 50 años de prisión a un profesor de educación física que abusó de 15 menores en la ciudad de San José del Rincón, 14 kilómetros al nordeste de esta capital. También recibieron penas de entre 14 y 32 años de cárcel tres mujeres, entre ellas, la esposa del principal acusado.

Los condenados son Walter Sales Rubio, entrenador de triatión y empleado municipal de Rincón; su pareja, Sheila Arteriza; su cuñada, Solange Arteriza, y su suegra, Alicia Reina.

Según la sentencia leida en la audiencia de ayer en los tribunales de Santa Fe, Sales Rubio fue condenado a 50 años de prisión por abusos sexuales agravados reiterados durante años denunciados por 15 víctimas, y por el delito de promoción de la corrupción de menores calificado.

condenada a 32 años de cárcel por miento que, por entonces, brinda- coautoras del delito de promoción su participación en los hechos, en tanto que Solange Arteriza, hermana de Sheila, quien transitó el proceso en libertad, fue condenada a 16 años de prisión de ejecución efectiva, aunque continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme. La restante condenada es Alicia Reina, madre de las Arteriza, condenada a 14 años de prisión.

Según el expediente, los abusos ocurrieron en la vivienda de las acusadas, que era utilizada como lugar de entrenamiento, y en otros lugares cercanos a la costa del río



Walter Rubio, condenado

Colastiné, donde practicaban natación, y en sitios en los que paraban cuando viajaban por competencias de triatión.

De acuerdo con los informes a los que accedió LA NACION, la investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 22 años que contó que Sales Rubio y su pareja habían abusado de ella cuando tenía entre Su pareja, Sheila Arteriza, fue 11 y 15 años y concurría al entrena- roademás, las cuatro personas son ban con el auspicio de la Municipalidad de Rincón. "Los dos eran igual de culpables; ella nos entregaba en bandeja a él", a segur ó la denunciante en aquel momento.

> Explicó que nunca había podido contar sus padecimientos hasta que el año pasado se lo dijo a su novio y a partir de su decisión de denunciar "salieron un montón de casos más". En su relato, y en el de las otras víctimas, se consideró que era dificil para ellas hablar o denunciar al profesor Sales Rubio, porque "era una figura pública en Rincón a partir de

sus actividades como entrenador, con frecuentes apariciones en los medios de comunicación, y su trabajo como inspector municipal".

Según los relatos de las víctimas, los hechos ocurrieron a lo largo de diez años y las víctimas de abuso sexual agravado fueron alumnos de triatión de entre 11 y 16 años.

#### La revelación sobre el horror

Los informes recogidos por LA NACION señalan que los primeros casos se conocieron en julio de 2021, cuando se denunciaron dos hechos de abuso sexual simple y tres con acceso carnal. El primer caso fue el de una adolescente de 13 años.

Entre las calificaciones penales se atribuyeron abusos sexuales con acceso carnal gravemente ultrajante y abuso sexual simple.

La mayoría de los casos se consideraron agravados por haber sido cometidos por encargados de la educación de las víctimas, por la intervención de dos personas y por involucrar a menores de edad. Pea la corrupción de menores, agravado por haber estado encargadas de la educación de las víctimas.

"Todos sabíamos que había algo raro, pero estaba como naturalizado y, aparte, éramos chicos como para saber que lo que hacía esa persona mayor a cargo estaba mal", agregó una de las víctimas durante la última audiencia antes de conocerse el fallo.

"Nunca va a estar reparado el daño causado a tantos chicos y jóvenes", sostuvo Juan José Patiño, abogado querellante. •

### Imputaron a tres militares por lesiones leves

CÓRDOBA. Más allá de la acusación de la fiscalía, el ministro Luis Petri anticipó duras sanciones

Gabriel Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Tres militares del Regimiento 14 de Paracaidistas quedaron imputados por "abuso de autoridad militar" y "lesiones leves" por su presunta responsabilidad en la "fiesta de bautismo" que provocó daños en la salud de varios de los 35 egresados de esa unidad, que compone la II División del Ejército, a los que les arrojaron cal viva en la cara, el 17 de mayo pasado.

Los imputados son el teniente coronel Exequiel Poma, el mayor Eduardo Paván y el cabo 1° Mario Ortega. Este último es el instructor que les arrojó la cal viva en el cuerpo a los soldados, que terminaron con daños en su piel, mucosas y vías aéreas, entre otras lesiones. Poma es el máximo responsable del cuartel y Paván, el titular de la unidad.

A Paván, de acuerdo con la Fiscalía, se le suma que, después del "rito", hizo maniobras para evitar la divulgación de lo ocurrido y trató de influir en los soldados para que declararan lo que él y un abogado del Ejército (no identifide autoridad militar" y "falsedad ideológica" en el primero, y "coacción", en el segundo.

La causa la instruye ahora el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que la recibió de su par Maximiliano Hairabedian. La denuncia fue hecha por un tercero que no estuvo involucrado directamente en el hecho.

Fuentes del Ejército consultadas por LA NACION confirmaron los hechos ocurridos en el campo de instrucción de Córdoba: "Se or-

denó el inicio de actuaciones disciplinarias internas, en el marco de las cuales se determinó la existencia de una falta disciplinaria por ausencia de control. A todos los responsables se les impusieron las correspondientes sanciones disciplinarias". Plantearon que se trató de "un error".

El ministro de Defensa, Luis Petri, descreyó de que se hubiese tratado de un error. "Vamos a aplicar las máximas sanciones. Hay 11 personas suspendidas de sus funciones. Si corresponde, se las dará de baja, sin lugar a dudas", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre. Aseguró el titular de la cartera castrense que harán un procedimiento de acuerdo con el Código de Disciplina del Ejército, tanto en materia legal como administrativa, y que después avanzarán en las acciones penales que puedan corresponder, más allá de aquellas que ya fueron iniciadas por la fiscalía que lleva adelante este caso. "Vamos a ser implacables", argumentó.

"La idea era, con ellos formados en fila, que les gritaran '¡Paracaidistas!', ellos respondieran'; Siempre!'ylesarrojaban un puñado de cado) deseaban. Las imputacio- harina y un chorro de sidra. Pero nes son, en esos delitos, "abuso" en vez de harina les tiraron cal viva en la cara, en la boca", detalló el martes pasado a LA NACION el abogado del denunciante, Jerónimo Argañaraz. Los paracaidistas que sufrieron lesiones en ese "bautismo" fueron atendidos en el Hospital Militar de Córdoba.

> Por otra parte, se conoció anteayer que fueron detenidos siete exmilitares por el homicidio del subteniente Matías Chirino, cuya muerte ocurrió en 2022, durante un "bautismo" en el Grupo de Artillería de Monte 3. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

ALSINA, Eduardo. - Jorge Eduardo y Tifi Bustamante acompañan a Santiago y Taiki con mucho cariño.

ALSINA, Eduardo. - Eduardo y Maité Casabal acompañan a Maria Elisa, hijos y nietos en estos momentos, recordando a Eduardo con mucho cariño.

ALSINA, Eduardo, q.e.p.d. -Sus amigos del Taller de Escritura del Jockey Club: Juan P. Alvelo y Araujo, Juan J. Avila, Carlos Barbosa Moyano, Mariano Bravo, Fernando Coelho, Ricardo Frers, Ricardo Frías, Julián Galvez, Javier García Labougle, Raúl González Llamazares, Gilberto López Cabanillas, Luis Mariscotti, Luis E. Palacio, José Pángaro, Roberto Sade, Fernando Sánchez Sorondo, Federico Stolte, Francisco Tosi y Jorge Valenzuela despiden a su querido amigo Eduardo, gran señor y excelente escritor y acompa-

ñan a toda su familia.

ALSINA, Eduardo, q.e.p.d. -Dany e Inés Palandjoglou participan con pesar su fallecimiento y acompañan a María Elisa y familia en este momento, rogando una oración en su memoria.

ALSINA, Eduardo, q.e.p.d. -Magdalena, Isabel y Alejandro Palandjoglou participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALSINA, Eduardo. - El directorio de Algodonera San Nicolás S.A. participa el fallecimiento de quien fuera su integrante durante muchos años y acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

ALSINA, Eduardo, q.e.p.d. -El personal de Algodonera San Nicolás S.A. despide con afecto a quien fuera gerente y director de la compañía, acompañando a su familia en este triste momento.

ALSINA, Eduardo. - Quíque y Carmen Boero e hijos abrazan a M. Elisa, Martin v Santiago.

ALSINA, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 26-6-2024. - El directorio y personal de Snack Crops S.A. lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

AVILA, Antonio, q.e.p.d. -Mercedes de Urioste, Sapi y Zoe despiden a Antonio con cariño y acompañan a Ernesto, Maria e Hilario en este tan triste momento.

AVILA, Antonio Bernardo, q.e.p.d., falleció el 22-6-2024. -Eduardo Chehtman, Héctor Raffo y demás integrantes del Estudio Chehtman participan con pesar el fallecimiento de quien fuera querido socio del estudio y acompañan a su familia en este momento de do-

AYERZA, Guillermo, q.e.p.d. - Santiago, Hania Achaval y familia acompañan a los Ayerza-Del Carril con mucho afecto y oraciones.

BEAUDEANT, Ana María Eyherachar de. - Susana O. de Baqué, sus hijos M. Inés y Robbie Kirton, Juan y Luz Conte Mac Donell, Carola y Carlos Pirovano, Fernando y Jorgelina Pini, y sus nietos, despiden a la querida tía Any y acompañan con mucho cariño a toda

D'ALESSIO, Damián, falleció el 25-6-2024. - Rosa Vila y Enrique De León Belloc sienten su pérdida y abrazan fuerte a Gladys en el dolor.

D'ALESSIO, Damián, q.e.p.d. - Luis M. y Gustavo L. Gaibrois y Flia, acompañan en su dolor a la Dra. Gladys S. Alvarez.

EYHERACHAR de BEAUDE-ANT, Ana María, q.e.p.d. - Sus sobrinos Eyherachar, Maria Cristina y Eduardo Vassallo, Pedro Miguel y Ana Assisa y María Mercedes y Valentín Galardi, sus hijos y nietos despiden a su querida tía.

FERRERO, Lilia. - Tus sobrinas y familia esperan que descanses en paz.

**GUTIÉRREZ COSTA, Carlos** Miguel, q.e.p.d. - Sus primos Piccaluga, Frank y María, Héctor y Carol, Memi, Charlie y Patricia, hijos y nietos abrazan a sus hijas y hermanos con mucho cariño en este triste momento.

**GUTIÉRREZ COSTA, Carlos** Miguel (Curly). - Tu Camada 69 del Newman te despide con mucho cariño, siempre estarás en nuestros almuerzos.

HELER, Adrián Jorge, falleció el 26-6-2024. - Jorgito: tus hijos, nietos y familia ya te están extrañando.

MARIANI DOLAN, Alejandro (Buchi). - Osvaldo Cornide despide a un amigo y ruega una oración en su memoria.

PEREIRA, Luis Miguel, CR, q.e.p.d., falleció el 27-6-2024. -La Promoción 102 - CMN ruega una oración en su memo-

PRAYONES, Eduardo. - Sus compañeros de la camada 1984 del Colegio San Juan El Precursor, recordamos a Bomba por su alegría y amistad, acompañamos a su familia y rezamos por su eterno descanso.

RUIZ CERUTTI, Susana. - Rosalia y Marcelo Delpech despiden con profunda pena a la queridísima amiga y brillante profesional, acompañan a Lili y Jean con cariño. Descansa en paz Susana querida.

SCHIAFFINO, Maria A. (Marichu), q.e.p.d. - Su hermana María José participa su fallecimiento. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

TROMBETTA, Salvador Nicolás, q.e.p.d. - Integrante del equipo de básquet campeón 1961, miembro de su comisión directiva y participante distinguido de la mesa de los miércoles. El Club Atlético Palermo y sus veteranos de básquet lo despiden con enorme tristeza y acompañan con mucho cariño a Ana Laura, Nicolás y Leonardo.

VITACCO, Francisco José, q.e.p.d., falleció el 26 de junio de 2024. - Su esposa Clelia Elena Guiñez, sus hijos María Cecilia y Mariano Pablo, sus hermanas Margarita y Graciela, sus yernos Constanza y Leonardo y sus nietos Guido, Vera, María, Theo y Lorenzo, lo recuerdan con amor y piden una oración en su nombre.

VITACCO, Francisco (Pancho), q.e.p.d. - Padre, esposo, abuelo, amigo y magistrado excepcional, lo despedimos con profundo dolor. Jorge, Silvia Giardulli y familia.

www.lanacion.com.ar/funebres

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

**DE UN MUNDO A OTRO.** La capacidad de almacenamiento de los 8000 *data centers* que existen en el planeta equivale a 43.750 billones de smartphones (5468 teléfonos por habitante)

# La demanda de cálculo informático condicionará el futuro de la high-tech

Carlos A. Mutto

-- PARA LA NACION--

PARIS amás la humanidad realizó inversiones tan colosales en período de paz como las sumas siderales que consagra al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Después de haber destinado casi 100.000 millones de dólares hasta que comenzó la pandemia de Covid, en 2019, movilizó 91.500 millones en 2022 y otros 89.000 millones en 2023, sin contar las inversiones en infraestructura, según el Human-Centered AI de la Universidad de Stanford. Este año, los cuatro colosos de la alta tecnología (Amazon, Meta, Microsoft y Google) proyectan invertir una nueva fortuna de 200.000 millones de dólares en nuevas instalaciones y servicios básicos, de acuerdo con una previsión del gabinete McKinsey. Esa escalada no terminó. Debido a los precios astronómicos que alcanzan los procesadores especializados, como los que produce el líder de semiconductores Nvidia, solo las inversiones privadas en servers dedicados a la IA aumentarán de 25.000 a 125.000 millones de dólares por año (+500% entre 2022 y 2025).

¿Qué razones explican ese fenómeno? "La demanda de cálculo informático para la IA se multiplicó por un millón en los últimos 6 años yaumenta a un ritmo anual de 10%", aseguró el CEO de Google, Sundar Pichai, el 14 de mayo. Esa frase induce a pensar en millones de pichones con el pico abierto, inmediatamente después de la eclosión, esperando el momento de saciar su voracidad.

La escalada sin límites lanzada por la IA, especialmente en los últimos 10 años, no se limita a una carrera tecnológica para reducir el volumen de los procesadores y aumentar la capacidad de los semiconductores a fin de responder a la demanda de la industria de criptomonedas y la generalización de la tecnología telefónica 5G. También implica una febril búsqueda tecnológica destinada a lograr algoritmos más eficientes, semiconductores más rápidos y poderosos, y construir nuevos CPD (centros de procesamiento de datos o data centers) menos voraces en energía. Como ninguna revolución tecnológica e industrial tiene un "costo" ecológico neutro, esta vertiginosa transición tampoco está exenta de inconvenientes.

En apariencia, un data center es solo un enorme edificio o un alineamiento de módulos prefabricados que alojan baterías de computadoras gigantes que archivan información crítica y procesan los algoritmos al ritmo de millones de cálculos por segundo. Para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente, la American Society of Heating,



Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Ashrae) aconseja mantener la temperatura óptima de esas granjas electrónicas en un rango de 24°C±2°C.

Se calcula que hasta 2020 el parque mundial de data centers tenía una capacidad de más de 1400 exabytes (un exabyte equivale aproximadamente a mil millones de gigabytes). Su volumen se duplica cada dos o tres años, lo que significa que su capacidad de almacenamiento oscila actualmente entre 4500 y 5600 exabytes. Para visualizar ese volumen solo hay que imaginar que la capacidad de almacenamiento total de los 8000 data centers que existen en el mundo equivale a unos 43.750 billones de smartphones (5468 teléfonos por habitante, incluyendo los bebes).

Como integrantes del sector information technology (IT), los data centers se convirtieron en una de las áreas más dinámicas de la economía mundial. Ese mercado colosal, que en verdademergió hace menos de 20 años, pesaba 215.800 millones de dólares en 2023 y, según la consultora de mercado Grand View Research, espera un crecimiento anual de 10% Los data centers consumieron el año pasado entre 800-1000 TWh (teravatios), cifra actualmente equivalente a 1,3% de la demanda mundial de electricidad

de 2024 a 2030. Solo los cinco top players (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Equinix y Digital Realty) tuvieron el año pasado una facturación de 196.000 millones de dólares.

El problema es que ese desarrollo vertiginoso y la demanda previsible para el próximo cuarto de siglo requieren nuevas inversiones y la construcción de gigantescas obras de infraestructura a fin de responder, por ejemplo, a la demanda de electricidad: los data centers consumieron elaño pasado entre 800-1000

TWh (teravatios), cifra actualmente equivalente a 1,3% de la demanda mundial de electricidad, según tres fuentes coincidentes: el anuario estadístico de energía de BP, la Agencia Internacional de Energía (AIE) y el Enerdata's Global Energy Statistical Yearbook. Algunos expertos, sin embargo, desechan esos cálculos de un revés de la mano y estiman que las tecnologías digitales movilizan en realidad el 10% de la producción eléctrica global, y llegarán al 20% antes de 2030. Como el 60% de ese total se origina a partir de energías fósiles, un informe del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos estima que la generalización de la inteligencia artificial provocará un salto de las emisiones de efecto invernadero de 6-8% del total mundial en la actualidad a 9-10% en 2030.

El impacto también es muy fuerte, aunque menos visible, durante el proceso industrial. Cuanto más pequeños son los componentes, más significativa es su huella técnica. Fabricar un circuito integrado de 2 gramos requiere –por ejemplo– 32 kilos de materias primas. El Global E-waste Monitor del WEF evaluó que en 2023 la industria de high-tech acumuló 146 millones de toneladas de residuos electrónicos, metales y desechos de producción que son casi imposibles de reciclar. Esa cifra no incluye algunos materiales "invisibles", como los 1,3 millones de kilómetros de cables submarinos depositados en los fondos oceánicos, por donde transita el 97% del tráfico mundial de internet.

"Lejos de liberarnos de las limitaciones del mundo físico, la tecnología digital nos deja el basurero más gigantesco de la historia, que en gran parte será imposible de reciclar", escribió John Perry Barlow en Declaración de independencia del ciberespacio, publicado en 1996.

El mayor problema, sin embargo, reside en que el funcionamiento de cada server se convierte en una verdadera estufa que genera hasta 60 grados de calor. Una planta de medianas dimensiones requiere sistemas de refrigeración que exigen un consumo suplementario de energía y unos 600.000 metros cúbicos de agua por año. Gracias a la permanente miniaturización de placas y semiconductores diminutos que desarrollan Nvidia y los otros líderes de la high-tech fue posible, hasta ahora, limitar el consumo eléctrico y la producción de altas temperaturas, que contribuyen a agudizar el calentamiento climático. Esas empresas, además, han comenzado a utilizar un arsenal de nuevos métodos de refrigeración, como el llamado free cooling, el liquid cooling o la inmersión de contenedores en el fondo del océano, un procedimiento inventado por el holandés Asperitas. Gracias al aporte de Naval Group, especialista en tecnologías submarinas, Microsoft hizo una primera experiencia con un cilindro con 864 servidores sumergido a 100 metros de profundidad. El gigante chino Alibaba estudia fondear una parte de sus servidores en aceite. Otras empresas optaron por construir data centers en los países nórdicos para aprovechar sus bajas temperaturas.

La última idea consiste en apelar a la misma tecnología que buscan alcanzar los científicos para refrigerar las computadoras cuánticas, que deben funcionar a temperaturas cercanas al cero absoluto (-273 °C). "Refrigerar un data center es una verdadera ciencia. Puede ser que de allí venga la próxima revolución del cálculo informático", predice Jean-Michel Rodriguez, experto de IBM. Es el gran desafío porque para funcionar, antes que la potencia de cálculo, el futuro de la informática depende -ante todo- de un cable y un enchufe.

Especialista en inteligencia económica y periodista

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Cuando la ley es pareja para todos

La condena a Alperovich por nueve cargos de abuso sexual y su reclusión en una cárcel constituyen una buena señal y una alerta para quienes se sienten impunes

a condena a 16 años de prisión que le impuso el juez federal bernador tucumano José Alperovich por hallarlo penalmente responsable de tres cargos de abuso sexual, dos en grado de tentativa, y otros seis cargos de abusos agravados, pues hubo acceso carnal, marca un hito por varios motivos. Uno de ellos es la respuesta de la Justicia -aunque lenta- a una de las tantas víctimas de abusos denigrantes por parte de personajes poderosos de la política. Otro es que no importa la condición de señor feudal que ostente el acusado: si ha cometido un delito aberrante, la pena debe ser ejemplar.

Anteayer, la defensa de Alperovich, a cargo del abogado Augusto Garrido, apeló por segunda vez el fallo de Ramos Padilla con el objetivo de que la Cámara Nacional de Casación revise el fallo y lo deje en libertad al entender que su cliente "fue estigmatizado al extremo" y que "toda la política tucumana le dio la espalda".

No hace falta ser magistrado para darse cuenta de que, si a alguien se estigmatizó durante el último lustro, si a alguien se dañó profundamente, se humilló y hasta se intimidó para que no siguiera adelante con su denuncia, fue a la víctima de Alperovich: su sobrina segunda y exsecretaria. Además, si la dirigencia política ha dejado de lado al otrora hombre poderoso de Tucumán, resulta absurdo que se convierta en motivo ese argumento para pedir clemencia. Es de imaginar el espanto de muchos de los amigos y examigos de ese señor feudal por llegar a verse involucrados -ya sea por omisión, por encubrimiento o por haber sido partícipes de alguna manera-en tamaño delito.

Por otro lado, le caben a Alperovich las generales de la ley: apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque su condena no está firme, del mismo modo que pueden hacerlo todos los sometidos a juicio. Hoy está preso porque para Ramos Padilla hay sobrada prueba de su conducta criminal, de la gravisima naturaleza de los hechos que se le imputan y porque el magistrado entiende que el condenado podría fugarse. El juez dijo que el abuso se dio en el marco de una relación de intimidación, en perjuicio de su excolaboradora y pariente, pues se ejercía sobre ella una relación de dependencia, poder y autoridad. La pena vence el 17 de julio de 2040 y los fundamentos de la sentencia se conocerán el 16 de agosto próximo.

Ha sido claro el juez al dictarle la prisión preventiva. Fundamentó que el exgobernador cuenta con una gran fortuna y un círculo social muy amplio para eludir la acción de la Justicia y una inmensa red de contactos sociales y políticos que inexorablemente podrían facilitar su salida del país o, en su caso, su ocultamiento. La defensa de Alperovich justificó sus pedidos

de liberación, además, en que no se encontraría bien de salud. Como corresponde en todos los casos, eso también será evaluado.

Si no se hubiera dispuesto la detención, habría sido más que posible que Alperovich no pisara la cárcel: el 13 de abril próximo cumplirá 70 años y a esa edad ya puede pedirle al juez que le conceda la prisión domiciliaria. Será decisión del magistrado definir si se la otorga o si lo deja tras las rejas. No es un trámite automático.

La Defensoría General de la Nación (DGN), que intervino en el proceso como querellante, a través del

Resulta exasperante el silencio de los denominados "colectivos" en defensa de los derechos de la mujer respecto de estos casos en que se acusa al poder político. Pareciera que las abusadas por los señores feudales no existen para ellos

Esa grosera falta de empatía, la lentitud de muchos procesos judiciales y el terror ante eventuales represalias de parte de los abusadores provocan que numerosas mujeres no denuncien. Alperovich no fue estigmatizado, como aduce su defensa. Las verdaderas estigmatizadas son las víctimas

nio Jurídico a Víctimas de Delitos, comunicó que la víctima se encuentra muy conmovida y aliviada tras haber conocido el fallo condenatorio, porque siente que, luego de cincoaños desde que denunció los abusos y después de haber sufrido una campaña de deslegitimación de su palabra, pudo obtener lo que siempre ha buscado, que no es cargos ni fama, sino su sanación a través de la Justicia.

Lavozde la mujer abusada por Alperovich se hizo escuchar con crudeza a través del alegato del fiscal del juicio, Sandro Abraldes, quien definió esta instancia del proceso como "un juicio sobre la impunidad

del poder. Y sentenció: "Alperovich no la quería para trabajar con él. La quería para la cama. El concepto es primitivo. Manda el señor feudal. Al gran mandón no se le discute. Se hace lo que quiere. Ella estaba en un escenario de sometimiento. En una situación de cautividad. Se sentía prisionera y estaba a merced del abusador. Alperovich fue el constructor de su propio poder. Todo se hizo como él quería. Era dueño de todo".

Esa tipología, tan dramáticamente expresada por el fiscal para describir al acusado, es harto conocida en nuestro país. Una parte no desde-Programa de Asistencia y Patroci- ñable de nuestra dirigencia política actúa como señores feudales que se creen dueños de distritos enteros, de sus tierras, sus bienes materiales y hasta de la vida de las personas a las que mantienen sometidas mediante manejos execrables, cuando no las abandonan a su suerte desviando recursos del Estado para fines privados en lugar de dedicarlos a mejorar la salud, la educación y la seguridad de la población.

Un caso similar es el protagonizado por el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien fue recientemente procesado por abuso sexual, acusado de haber sometido por la fuerza a "tocamientos impúdicos" a una secretaria privada, hace tres años, en la casa de la mujer. El fallo fue firmado por la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti. Espinoza también fue procesado por "desobediencia" tras haber desoído la orden judicial de no contactar a la denunciante, que relató que sufrió presiones de una expareja suya y del propio intendente para convencerla de que retirara la denuncia.

Resulta exasperante el silencio que sobre el nefasto accionar de estos anacrónicos especímenes han mantenido y mantienen muchos de los denominados "colectivos" en defensa de los derechos de la mujer. Pareciera que a las víctimas de cierto poder no se las defiende o se lo hace tímidamente o por vergüenza cuando esos grupos son señalados por su grosera falta de empatía.

Esa "sensibilidad selectiva" que practican produce que muchas de las víctimas de violencia sexual no denuncien porque saben que no serán acompañadas. En otros casos ni siquiera se lo plantean por terror a la reacción de los abusadores con poder o porque están convencidas de que no vale la pena denunciar a raíz de la lentitud de los procesos judiciales, que termina esmerilando sus fuerzas. De esa forma, en lugar de sanar las heridas y de poder dar un cierre a los hechos, estos se tornan eternos. Esa es la verdadera estigmatización.

Lo acontecido con Alperovich, preso en la cárcel de Ezeiza, y el avance que se espera que tenga la investigación en el caso Espinoza, entre tantos otros, son hitos que nos recuerdan que la ley se aplica para todos.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Loan y lo federal

Con respecto al caso del niño Loan, es urgente una nueva legislación que acompañe la ya buena y existente en esta materia. Se debe modificar en lo referente a las acciones tempranas. A la sola presentación de la denuncia deberán intervenir las instituciones federales, cerrando las fronteras o aplicando controles especiales, y todas aquellas medidas que se toman cuando el tema pasa al ámbito federal, como las alertas internacionales y los controles en rutas y caminos. Luego, si se comprueba fehacientemente que no es materia federal, se traslada al fuero de la provincia que corresponda. Este cambio en la secuencia de las acciones es la única manera de evitar llegar tarde en la búsqueda de preservar la vida y la integridad de las víctimas.

Marcos A. Evans DNI14.062.331

#### Obstinación

Las palabras del maestro Natalio Botana (LA NACION, 27/6/24) ponen a prueba la vocación republicana del Gobierno. Ariel Lijo es un límite. El rechazo de su nominación en las próximas audiencias públicas sería una victoria pírrica pero necesaria ante la sospechosa obstinación de un presidente que ha logrado éxitos innegables de gestión. Eduardo R. Malvar emalvar254@gmail.com

Fútbol en los EE.UU.

El fútbol mundial mueve billones de dólares y los americanos no quieren quedar fuera de ese negocio. De ahí su interés en organizar la Copa América y la Copa Mundial 2026. El problema es que les interesan los ingresos pero no saben de fútbol, porque no es un deporte masivo allí. Por eso vimos ante Chile un triste espectáculo: estadio maravilloso, terreno de juego en lamentables condiciones (pusieron tiras de pasto sobre una cancha de pasto sintético), y, lo que es peor, las medidas de la cancha. cortas! Tanto de ancho como de largo. En un fútbol hiperprofesionalizado, los atletas juegan "de memoria" bajo presión, y al acortar la cancha, se desluce el espectáculo. Desfavorece la creatividad y la belleza del deporte al no haber espacios, y favorece la interrupción del juego, el tumulto y la confusión. Lamentable y bochornoso. Eso si: rentable, que es lo único que les importa. Damian Donnelly Ddonnelly1961@gmail.com

Prisión escandalosa El 6 de octubre de 1977, un grupo de tareas de la ES-

MA allanó dos viviendas alquiladas por Montoneros y detuvo a tres militantes. Al día siguiente, un equipo de ceremonial, vigilancia y seguridad de la ESMA, que no había participado del allanamiento, fue destacado al lugar con un oficial al mando, para trasladar el mobiliario a la ESMA y devolver los inmuebles a sus propietarios. Al reingresar al predio de la ESMA, se constató el faltante de algunos objetos, por lo que se sumarió al oficial a cargo, quien fue dado de baja por esa falta. Tiempo después, falleció. Los suboficiales testimoniaron que habían trasladado un metegol instalado para la guardia y tres pañuelos de bolsillo. Veamos qué pasó con dos de ellos: Néstor Tauro y Ramón Zanabria habían ingresado a la Escuela de Marinería a los 16 años de edad, y cuando integraron ese equipo ya tenían 21 y el grado de cabos segundos, desempeñándose en la Dirección de Ceremonial, atestiguando en el sumario que se inició a aquel oficial, quien les había ordenado que "tomaran lo que necesitaran". Con los kirchneristas en el poder, el sumario fue encontrado por Memoria y Justicia, 35 años después, cuando ya estaban retirados de la Armada, identificando a Tauro y Zanabria, a quienes en 2012 el juez federal Sergio Torres (hoy ungido miembro de la Suprema Corte Justicia de la provincia de Buenos Aires) les dictó prisión preventiva por las privaciones de libertad, tormentos y muertes ocurridos en la ESMA durante el tiempo en que prestaron servicio, aunque no probó que integraran un grupo de tareas ni que intervinieran en ninguno de los hechos. No obstante, los jueces Martín

#### En la Red

FACEBOOK Cuadernos. El tribunal oral acusó a la Casación de haber sacado ilegalmente a Calcaterra de la causa



"La corrupción es el verdadero problema de este país" Mauricio Gómez

"¿Cómo un poder del Estado va a ser independiente. cuando los integrantes son elegidos o postulados por los integrantes de los otros dos poderes ... ?; Los jueces y fiscales generales deben ser cargos electivos por el pueblo!"

Emanuel Giannattasio

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

Irurzun y Eduardo Farah, por la Cámara Federal, confirmaron esa arbitraria resolución, y el Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por Daniel H. Obligado, Adriana Palliotti y María G. López Iñiguez, mantuvo en prisión a Tauro, quien falleció en la cárcel de Ezeiza el 20 de febrero de 2019, mientras Zanabria continúa "preventivamente" detenido desde hace 14 años en la de Marcos Paz.

La mayoría automática kirchnerista del Consejo de la Magistratura sobreseyó la conducta de estos jueces. Enrique Munilla DNI 4.433.538

#### Desfile

No hay plata para nadie, entonces ¿para qué se hace el desfile militar del 9 de Julio y cuánto le cuesta al país? Eduardo Jesús Faroppa DNI 4.975.238

#### Del Potro

Hace años tuve un accidente terrible de automóvil y perdí la rótula de la rodilla derecha. Siempre anduve en caballos puros de carrera, que se compraban muy baratos, pues solo ofertaban por ellos los que los querían para andar y los que los querían para saltar. Es decir que la sangre ganadora en carreras no interesaba a esos compradores. Cuando llegaban al campo se los castraba y se les enseñaba a doblar, ya que iban derecho, por las carreras. Son espectaculares y de una amistad con su jinete sin igual. Nunca anduve al paso, me aburría, sino que siempre troté fuerte o galopé, pues agilizaba mi mente, que descansaba de ese modo, andando 4 o 5 horas cada sábado o domingo. En ese andar se arregló por completo mi problema de ausencia de rótula, pues los trotes y galopes hicieron aflojar todo el tema y, luego de un tiempo, hice lo que quise con esa pierna sin rótula. Anduve a caballo, jugué al tenis (como un aficionado común) e hice de todo con la pierna sin rótula que funcionaba y funciona igual que la otra. Por eso Juan Martín del Potro tiene que subirse a un caballo brioso y, andando a caballo como lo hice yo, recuperará totalmente la rodilla, hasta que esté igual que la otra.

Como estamos en el siglo XXI hay experiencias que hay que hacer, y algunas de ellas implican la unión recíproca entre caballo y jinete. Urgente: un potro para Del

Potro. Alberto F. Robredo DNI 4.273.448

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

POLÍTICA

# Medio siglo sin Perón: legado de un fenómeno singular

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

l lunes se cumplen 50 años delfallecimiento del general ■ Juan Domingo Perón, figura emblemática e influyente de la historia argentina. Una buena excusa para reflexionar sobre algunos de los atributos más destacables e imperecederos de Peróny del peronismo. ¿Quétiene este movimiento de peculiar? ¿Qué aportó a nuestro acervo en términos de valores o de cultura políticos? Especulando, y considerando que transitamos una etapa en la que están en crisis las identidades políticas tradicionales, ¿qué perdurará de su legado luego de esta reformulación sistémica?

Comparativamente con otras formaciones políticas del país y del mundo, es posible "desargentinizar" algunos de sus elementos más polémicos o conflictivos. Junto con Getulio Vargasen Brasil, la conformación del PRI en México (con la impronta de Lázaro Cárdenas) y, en menor medida. Carlos Ibáñez en Chile o Juan Velasco Alvarado en Perú, los protagonistas centrales en el surgimiento y consolidación de fenómenos políticos de masas, predominantemente urbanos y con una concepción estatista del poder, fueron caudillos militares. Mirando nuestro desarrollo histórico, algunos aspectos están presentes en los regímenes liderados por Rosas o Urquiza, pero, como señaló Tulio Halperín Donghi, la figura de Perón se vincula al molde de "líderes militares constructores de naciones" que en nuestro país encarnaron Julio A. Roca y Agustín P. Justo con una concepción "Estadocéntrica", usando el concepto de Marcelo Cavarozzi. Y que, antes, había delineado Barto-

lomé Mitre. Lo que distingue la experiencia peronista es haber promovido la consolidación del sindicalismo como un actor social fundamental, redefiniendo el balance de poder con implicancias que llegan hasta el presente (fue imposible avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas en el contexto de la Ley Bases). En parte como consecuencia de lo anterior, pero por una decisión también política, el peronismo reforzó los mecanismos de movilidad ascendente y los componentes igualitaristas de nuestra tradición política, establecidos gracias al contundente éxito del orden conservador y la expansión de la ciudadanía política que permitió la ley Sáenz Peña y que explica el triunfo del radicalismo en 1916. Esto se institucionalizó mediante políticas que mejoraron la distribución del ingreso y profundizaron las migraciones hacia grandes centros urbanos en el contexto de un fomento a la industrialización sustitutiva de importaciones. El voto femenino, que luego de casi medio siglo de militancia feminista se consagró en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 (la ley 13.010 fue promulgada el septiembre de 1947) y la carismática y divinizada figura de Evita, tal vez más influyente hoy que la de su marido, constituyen otros dos pilares de este fenómeno político y cultural.

Javier Milei argumenta que la decadencia argentina comenzó "hace 100 años" (cuando gobernaba uno de los presidentes más liberales y comprometidos con la



estabilidad económica de nuestra historia: Marcelo T. de Alvear). Sin embargo, un gran número de observadores y analistas le adjudican al peronismo una cuota notable del frustrante recorrido económico, político y social de las últimas décadas. Si aplicamos un criterio histórico y comparativo, surge que sufrimos muchos episodios de crisis financieras e inestabilidad política (como la crisis de 1890) o incluso golpes militares (1905) con mucha antelación a la llegada de Perón al poder. Más: si bien fueron empoderadas y crecieron en importancia y escala, las organizaciones sindicales tuvieron un desarrollo previo al peronismo, con influencias como las del socialismo, el sindicalismo deorigen "soreliano" (autónomo de la política partidaria), el comunismoy el anarquismo. A propósito, la violencia política (de grupos de la sociedad civil, como los anarquistas o la Liga Patriótica, o bien parapoliciales o incluso estatales) y la manipulación electoral reconocen raíces muy profundas tanto en el nivel nacional como en el provincial. Basta recordar el asesinato de Ramón Falcón (1909), el primer pogromo en la Argentina (la Semana Trágica, 1919) o el sangriento episodio represivo de trabajadores en la Patagonia (1920-22).

El "fraude patriótico" fue flagrante antes de 1916 y luego de 1930. Y
si alguien cree que el clientelismo
es un invento del peronismo, debería revisar las críticas de Alberdi y
Sarmiento a los mecanismos de
movilización compulsiva de Rosas o los durísimos editoriales del
periódico socialista La Vanguardia
sobre los partidos conservadores,

en especial el radicalismo. De todos modos, fue a partir del vacío de poder generado por la muerte de Perón que el país entró en una dinámica de ingobernabilidad, violencia e irracionalidad en la puja distributiva que derivó en el brutal Rodrigazo y significó un punto de inflexión en lo que Carlos Waisman denomina nuestra "reversión del desarrollo" como nación.

Rudiger Dornbush y Sebastian Edwards demostraron que la macroeconomía del populismo en América Latina generó durante buena parte del siglo pasado una tendencia a las crisis de balanza de pagos en contextos de alta inflación por fuertes desequilibrios fiscales, proteccionismo comercial, baja tasa de ahorro e inversión y sistemas financieros raquíticos. Pero con la excepción de Venezuela, desde la década de 1980 el resto de los países lograron una mejora extraordinaria en términos de estabilidad macro, mientras que la Argentina fracasóa la hora de alcanzar umbrales mínimos de racionalidad. Nuestro país parecía haberse encaminado en la dirección correcta durante la década de 1990, liderando en cierto sentido un proceso de reformas estructurales, ¡durante un gobierno peronista! Es decir, dificilmente puedaatribuirseaestemovimiento la responsabilidad en el fracaso en materia macroeconómica, aunque el gasto público, el tamaño del Estadoy la irracionalidad regulatoria (en particular en materia cambiadurante la restauración populista implementada por los gobiernos kirchneristas y no pudieron ser revertidos en el interregno de Macri.

Resulta quimérico esbozar hipótesis sobre cómo se reconfigurará el sistema político luego del shock por el triunfo de Milei en las elecciones del año pasado. En buena medida, dependerá del éxito relativo de su programa refundacional. Pero pueden señalarse algunos atributos presentes en esta primera etapa de gobierno que son parte del acervo cultural del peronismo y, en menor medida, de otras expresiones de la "casta". En primer lugar, la idea del liderazgo fuerte, centralizado, en la mejor tradición hiperpresidencialista. Milei pretende imponer "desde arriba" un conjunto de valores y prioridades, reformateando parte del ADN político nacional, como ocurre con el concepto de justicia social. Con otros ejes y obsesiones, algunos de sus predecesores, entre ellos Néstor Kirchner, parecen cortados por la misma tijera. Igual que para Perón y Menem, para Milei es fundamental la geopolítica y profundiza hasta límites insospechados la alianza con Estados Unidos, más aún que el caudillo riojano. Observando la importancia que Karina Milei le da a la construcción partidaria como instrumento electoral, perdurará el pragmatismo extremo en términos de acumulación de poder político de cara a la dimensión agonal, sobre todo para incrementar la presencia territorial. Finalmente, hay en Milei una enorme preocupación por controlar el conflicto social y domesticar la presencia callejera de actores políticos y sociales, una inquietud típica del peronismo, que buscó apaciguar las pujas entre clases con el modelo de la "comunidad organizada". •

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada; www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$Ullo.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-

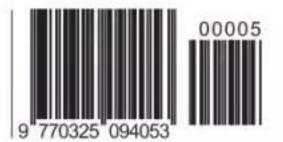

#### MANUSCRITO

# La saga Dohnányi, de Budapest a Tucumán

Cecilia Scalisi

PARA LA NACION-

o recuerdan en la Argentina?",mepreguntómiamigo húngaro, el destacado concertino Vilmos Oláh en referencia a su compatriota, el compositor Ernő Dohnányi, en una conversación virtual entre Buenos Aires y Budapest.

-Me temo que poco y nada, pero tal vez en Tucumán...

Con la toma de Budapest al final de la Segunda Guerra y la consecuente instauración del comunismo, Dohnányi, que a diferencia de otros artistas que rechazaron cargos y dejaron su país en protesta contra el nazismo, permaneció en Budapest y ocupó los puestos de la más

alta jerarquía nacional en un caso similar al de Furtwängler en Berlín. debió enfrentar la acusación de colaboracionismo y crímenes de guerra. Numerosos testimonios y documentos demuestran que Ernő desafió la autoridad desde la Filarmónica y la ilustre Academia Liszt a cuya dirección renunció cuando entraron en vigor las leves raciales con la orden de despedir músicos y profesores, empleó su prestigio, su influencia social y hasta su fortuna personal, en la ayuda y rescate de judíos.

Sin embargo, y a pesar de la defensa que hicieron testigos y músicos rescatados para que lo retiren de

las listas negras, y de la investigación y absolución por parte del gobierno militar norteamericano, la feroz campaña de difamación soviética sostenida por sus colegas más mediocres -gente de poca monta, pero notable oportunismo y obsecuencia, codiciosos de su fama y talento-fue tan efectiva que al día de hoy sigue siendo oscura la sombra que opaca su imagen y sus actuaciones aun tras perder dos hijos en la guerra. Uno en combate. El otro en un campo de concentración: Hans von Dohnányi, héroe de la Resistencia y "Justo entre las Naciones". La historia breve cuenta que, como hombre del derecho y consejero de los altos mandos, Hans se sumó a la Resistencia en la noche de los cuchillos largos (el 30 de junio de 1934), participó del fallido complot contra Hitler a bordo del avión Cóndor, fue arrestado y enviado al campo de concentración de Sachsenhausen y tras un intento posterior -el famoso atentado de la Operación Valquiria de cuya participación no quedaron dudas-fue condenado a la horca por conspirador y ejecutado días antes del final de la

guerra, el 9 de abril de 1945. De su matrimonio con Christine Bonhoeffer (hermana del teólogo cristiano y mártir de la resistencia Dietrich Bonhoeffer, muerto como su cuñado en otro campo de exterminio tras el mismo atentado), Hans tuvo tres hijos, una mujer y dos varones: Klaus (96), abogado y prominente político del SPD (la Socialdemocracia alemana), primer alcalde de la ciudad de Hamburgo. Y Christoph (94), director de orquesta asociado a la legendaria Sinfónica de Cleveland.

Hoy sigue siendo oscura la sombra que opaca su imagen aun tras perder dos hijos en la guerra

A Christoph lo entrevisté hace casi veinte años en la ciudad de Lübeck. Más allá de los valiosos conceptos musicales que me transmitió en ese encuentro, fue impactante el relato sobre su abuelo, el célebre Ernő: "Cuando llegaron los rusos, mi abuelo se fue a Austria. Alguien le preguntó si le gustaría abrir una universidad para altos estudios musicales. Viajóa ese lugar-Tucumán-, ganó dinero pero al tiempo comenzó a darse cuenta de que nada de lo prometido se construía y que, por el contrario, todo era un verdadero caos -dijo con una naturalidad implacable—. Llevó una vida solitaria hasta que recibió una propuesta de Floriday se fue a los Estados Unidos. Le gustaba mucho la Argentina y su gente, y tenía la ilusión de construir algograndecomo la Academia Liszt, pero no fue el caso".

Si bien no alcanzó la grandilocuencia que anhelaba, el Instituto Superior de Música de Tucumán fue fundado en 1948 con la presencia del jefe de la Sección de Música, el Prof. Dr. Ernesto von Dohnányi. Una colección de objetos que ilustran su paso por la Argentina se exhibe entre sus memorias en el Museo de los Instrumentos de Budapest, y, como diría mi amigo Vilmos, la suva es la historia de una cancelación escrita con las garras silenciosas de la envidia.

### El instante

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



Tace calor en Seúl, y las altas temperaturas, incluso si ocurren en I pleno verano, comenzaron a parecerse a una mala noticia. O, al menos, al atisbo de cierta amenaza. Pero quién les quita lo bailado a estos chicos recién salidos de clase, que se refrescan en una de las fuentes públicas de la ciudad. La foto, en sí misma, es bella: la gama de colores, la alegría capturada por la lente, el juego del agua, las formas de los cuerpos que asoman, se desdibujan, vuelven a asomar y a fundirse en la fiesta acuática. En algunos párrafos de Antártida negra (diario de su viaje al continente blanco), Adriana Lestido destaca la importancia de estar disponible ante lo que el mundo nos cuenta. Ante los instantes en que la vida se revela. Ella reflexionaba sobre esto en medio de hielos eternos y témpanos gigantes; quien tomó esta imagen en los primeros días de un verano tórrido debe haber pensado algo parecido. •

#### CATALEJO

Mentira la verdad

#### Mariano Confalonieri

Asistimos como espectadores contemporáneos a un mundo en el que las posiciones extremas se imponen sobre las miradas complejas, no solo en la opinión pública, también (y es lógico en parte) entre aquellos que llegan al poder.

Afectó esto a Estados Unidos en el pasado reciente, y eso que es la democracia más fuerte de Occidente, que quedó en jaque cuando se corrieron los parámetros de legalidad y se volvió difusa la frontera entre la mentira y la verdad. Porque la viralización de fake news se empezó a expandir desde lo más alto de la pirámide institucional, algo que terminó con una insurrección en el Capitolio. Eso parecía imposible antes de Donald Trump.

Y es el mismo protagonista de aquellas escenas quien puede volver a la presidencia este año. Tal vez, como dicen los expertos, las democracias están muriendo. O tal vez se trata de un cambio de época, y las épocas tienen un período determinado en retrospectiva. O las dos cosas. Pero la confusión, el caos y la desinformación han triunfado en muchas partes del globo. ¿Se volverá una moda retro en algún momento regresar a los orígenes de las civilizaciones y la institucionalidad algún día? •











Aceleró Demichelis River dio un paso al frente en el mercado de pases y cerró tres refuerzos: Adam Bareiro, Franco Carboni y Federico Gattoni > P.4

Sin Juegos Dibu Martínez no irá a París porque Aston Villa no lo autorizó; Gerónimo Rulli ocuparía su lugar > P.3







Toda la información de Uruguay vs. Bolivia en lanacion com

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN II Facebook.com/Indeportes II deportes@lanacion.com.ar



Con el gol entre ceja y ceja, Lautaro Martínez arrancó la Copa América desde atrás pero no desaprovechó los minutos que le dio Scaloni y ya convirtió dos veces

GETTY IMAGES

# Lautaro no se rinde jamás

El goleador y capitán de Inter, el segundo jugador con más festejos (26) en el ciclo de Scaloni, comenzó la Copa América como suplente detrás de Julián, pero al ingresar marcó en los dos partidos y será titular frente a Perú

Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

MIAMI. – El grito de gol es uno de los pocos aspectos que no ha evolucionado en el fútbol. Tiene un trasfondo de acto primal, de reacción de una naturaleza casí barbárica que no puede dominarse. Sin embargo, en los tiempos modernos, se ven celebraciones coreográficas que anteponen una simbología pensada de antemano a la espontaneidad del bramido. Lautaro Martínez abo-

na a la teoría ancestral de festejar Mundial 82), de alegría (el de Canicon el alma en la boca, al borde de ggia a Brasil en el Mundial 90) y de de pocos minutos para el final del encuentro, fue así: pique hacia la línea de fondo, amago y cambio de rumbo hacia el costado izquierdo; luego, freno, un paso bamboleante y, ahí nomás, el alarido que parecía contenido: con la vista fija, como si hubiera encontrado el destinatario. En la historia de los festejos de gol hay gritos de emoción (aquel de Tardelli para Italia, en la final del

la celebración de Lautaro Martinez en la noche del MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Mientras la selección argentina se prepara en la nueva tierra de Messi, en una ciudad donde los argentinos salen de debajo de las piedras, donde el calor arrasa, pero también invita a zambullirse en las playas, hay un hombre dedicado a ser el mejor. Lautaro Martínez

potencial de una máquina perfecla implosión. Su gol a Chile, a falta rabia, de furia contenida. Así se leyó ta. Por momentos, luce robotizado, tima media hora en la estrepitosa sin emociones; concentrado en un objetivo que el humano de a pie no llega a percibir.

El camino de Lautaro en la selección ha sido complejo desde el inicio. Debutó de la mano de Jorge Sampaoli durante una gira europea previa al Mundial de Rusia 2018. Primero fue suplente contra Italia. El bautismo de fuego lo tuvo en un partido poco feliz, dentro de

parece diseñado para alcanzar el un período amargo. Reemplazó a Gonzalo Higuaín para jugar la úlcaída por 6 a l'ante España, el 27 de marzo. Sampaoli iba seguido al Cilindro para deleitarse con los goles de Lautaro en Racing. Sin embargo, no lo llevó a aquella Copa del Mundo, una determinación que el mundillo futbolístico argentino discutió bastante. La explicación no oficial de la decisión es que no lo veían con ritmo europeo. Continúa en la página 2

2 | DEPORTES

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024



GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ

# Un goleador que trabaja para volver a ser el mejor

Lautaro recuperó el gol en el seleccionado desde el banco; llega otra gran oportunidad

#### Viene de tapa

Después de aquello, el consenso fue total: estaba llamado a ser el 9 de Argentina. Scaloni le dio pista, a medida que la estrella de Kun Agüero se fue apagando. La imposición de Lautaro fue natural, a la par de su impresionante desembarco en el fútbol italiano. Lleva seis temporadas en Inter, donde a partir de impresionantes números se consolidó como símboloy capitán; lleva 129 goles y 43 asistencias en 282 partidos, en los que cosechó siete títulos a nivel local: dos ligas, dos copas de Italia y tres supercopas domésticas. Fue el líder indiscutido de un equipo que destronó a la Juventus como el más poderoso de Italia. Acaso le faltó una coronación continental, ya que perdió las dos finales que jugó, por Europa League (ante Sevilla, en 2020) y por Champions (frente al Manchester City en 2023).

Lautaro era el 9 insustituible de la era Scaloni hasta que la Copa del Mundo en Qatar le jugó una mala pasada. No llegó en forma y lo pagó. Argentina encontró en Julián Álvarez a un reemplazante exitoso y la historia es conocida. Pero Lautaro volvió a trabajar para ser el mejor en ese puesto. Dos partidos, dos ingresos en el final, dos goles. Así de afilado está. Llegó a los 26 tantos en 60 partidos con la selección. Y es el segundo goleador del ciclo de Scaloni, detrás de los 41 de Lionel Messi.

Las estadísticas son una muestra contundente. Según Opta, contra Canadá jugó 14 minutos, tocó 8 veces la pelota y anotó un gol. Contra Chile, estuvo 17 minutos, tuvo 10 contactos con la pelota, pateó al arco en dos ocasiones y marcó el tanto del triunfo. Le dieron poco y devolvió muchísimo.

¿Es la hora de Lautaro? Solo Scaloni sabe eso. El DT ya avisó

que, por sistema, al menos de entrada, siempre será un nueve u otro. Lautaro o Julián. Y el de Manchester City ganó la pulseada en los dos primeros que encuentros. "¿A quién no le gustaría que jueguen los dos? Pero si juegan los dos, Leo [Messi] y Ángel [Di María]... defiendo yo. Es una realidad, duele porque son dos delanteros de primer nivel, pero ellos lo tienen clarísimo", aseveró el entrenador un día antes del debut. "Tenemos dos de los mejores delanteros del mundo", respaldó Dibu Martínez después del partido con Canadá, donde ambos convirtieron.

Para los delanteros, un gol llama a otro gol. A los 26 años, Lautaro los viene haciendo y en el horizonte llega otra gran oportunidad. Contra Perú, es casi probable que juegue como titular, ya que Scaloni probará con un equipo alternativo para dosificar energías y darles minutos a los que no vienen con tanto rodaje.

En la Copa América 2019 fue la transición y para la de 2021 ya le había ganado sobradamente el puesto a Kun Agüero. El traicionero tobillo le impidió brillar en Qatar, pero de a poco va recobrando terreno para que el de 2026 se un Mundial en el que destaque definitivamente. Le sobra voluntad, desborda tesón. Y la moral está en alza. Para muestra, sus declaraciones a La Gazzetta dello Sport, hace un mes, cuando ganó un nuevo scudetto con Inter y le preguntaron si se comparaba con delanteros como Halland o Mbappé: "No tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen. Hay campeones que han ganado menos que yo. Tengo que seguir trabajando con responsabilidad, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que estos grandes". •



Lautaro se esfuerza para recuperar la titularidad





Varios dejarán el banco y serán titulares con Perú

GETTY

# Scaloni piensa en casi un equipo nuevo para definir el primer lugar

El entrenador rotará las piezas con Perú; clasificada, la Argentina no tendrá a Messi

#### Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

MIAMI.—Laciudad se despertócon fiebre argentina, pero también con sobresaltos. Un tiroteo a la madrugada, a 10 minutos del hotel donde se encuentra la selección, dejó a un hombre gravemente herido dentro de un auto. Situaciones que eran habituales en los años 80 cuando los denominados cowboys de la cocaína se disputaban territorios y clientes. Los tiempos cambiaron, Miami aprendió a la fuerza a lidiar con ese tipo de delincuencia y hoy la violencia no tiene ni por asomo los niveles de locura de entonces.

El sol atrae a miles de turistas a estas playas. Pero ahora también el magnetismo lo genera Lionel Messi. Desde su llegada a Inter luego de una colosal carrera en Europa, el rosarino se transformó en el rey de esta ciudad. Aquí, Messi está en todas partes. Si el centro de Atlanta se revolucionó y el corazón de Manhattan se tiño de celeste y blanco con el paso de la selección argentina, esta ciudad, repleta de compatriotasqueresideny de otros tantos que la eligen para vacacionar, será un hervidero hasta que el sábado el equipo de Lionel Scaloni complete la etapa de grupos de la Copa América con el partido ante Perú, en el Hard Rock Stadium.

En medio del calor abrasador

que sacude a toda la Costa Este y en especial al sur de Estados Unidos, la delegación argentina buscó tranquilidad en un hotel suburbano, en Dadeland, alejado de las playas y el ruido. Para tristeza de la marea albiceleste que inundará estos parajes, el gran capitán no saldrá a la cancha frente a los peruanos. La molestia en el aductor que diezmó su rendimiento en el triunfo 1 a 0 frentea Chile, obligó a Messia detener la marcha. El Nº 10 no participó de la práctica e hizo kinesiología en el hotel. El dato: los estudios siguen generando tranquilidad.

Ya logrado el objetivo de la clasi-

#### Goles y expulsados: Panamá sorprendió a Estados Unidos

Fue una sorpresa. Estados Unidos, el anfitrión, quería llegar a los cuartos de final, pero Panamá logró un triunfo inolvidable por 2 a 1, por el Grupo C de la Copa América. Balogun abrió el marcador para los locales, pero Robinson y Richards –sobre la hora– revirtieron el resultado. El partido fue reñido, trabado y también tuvo dos tarjetas rojas: Weah, en Estados Unidos (cerrará la zona con Uruguay, el lunes próximo), y Carrasquilla, en Panamá (vs. Bolivia). ficación a los cuartos de final, solo resta conocer si terminará primero o segundo, para determinar el rival y la sede en la continuidad.

Con un empate, la selección se asegura el primer lugar del grupo y el viaje a Houston, Texas, para enfrentarse con el segundo del Grupo B, que todo indica saldrá de entre México y Ecuador. En el caso de una derrota y que Canadá gane por buena diferencia y lo deje segundo, el conjunto de Scaloni deberá viajar a Arlington, Texas, para medirse con el líder del B, que seguramente sea la sorprendente Venezuela, comandada por el argentino Fernando Batista.

Scaloni avisó que les daría la posibilidad de jugar a los que no son habituales titulares. "En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no lo han hecho estos dos partidos. Los necesito ver", dijo el DT, e inmediatamente se empezaron a avizorar posibles alineaciones. En un torneo comprimido como este, la dosificación de energías esclave. Sobretodo, porque a partir de cuartos de final, no hay margen para el error. En el caso de Argentina, lo positivo es que cuenta con un plantel de competencia pareja: cualquiera puede ser titular.

¿Le dará descanso a Dibu Martínez? ¿Será el momento de Armani? No es seguro, aunque en la Copa América 2021, Scaloni lo hizo: ya clasificado, afrontó el último partido de los grupos, contra Bolivia, con el de River en el arco.

Los laterales son módulos intercambiables en cada partido. Gonzalo Montiel tendría su lugar por Molina, en tanto que Marcos Acuña está con una molestia muscular, que le impediría jugar. Para la zaga central, una dupla que se conoce bien, ya que fue la titular en el germen de la Scaloneta: Nicolás Otamendi y Germán Pezzella.

La mitad de la cancha tiene variantes como para darles descanso a los motores que tuvieron más minutos. Exequiel Palacios podría reemplazar a De Paul, Paredes volvería al eje central (Guido Rodríguez es otra posibilidad) y Lo Celso, una debilidad del entrenador y factótum del despertar de gloria de este ciclo, tendría la oportunidad de volver a jugar desde el comienzo.

Adelante, se impone Lautaro Martínez, que entró en los dos partidos y convirtió. Pero la novedad estaría en los otros dos puestos. Alejandro Garnacho y Valentín Carboni esperan su oportunidad y sería una apuesta más que audaz que compartan el primer equipo. Carbonitiene 19 años, es propiedad de Intery la última temporada jugó a préstamo en Monza. Sorprendió su aparición en la lista previa de Scaloni y dejó una buena impresión en el amistoso con Guatemala, a tal punto que se metió en la nómina definitiva. Garnacho, 19 años, nacido en Madrid y figura de Manchester United, es más una incógnita, ya que no sumó minutos en los últimos amistosos. Sí lo había hecho en la ventana de marzo, contra El Salvador y Costa Rica.

Si uno se aferra al pie de la letra a las palabras de Scaloni, una probable alineación para medirse con Perú podría ser la siguiente: Armani; Montiel, Otamendi, Pezzella y Tagliafico; Palacios, Rodríguez, Lo Celso; Carboni, Lautaro Martínez y Garnacho. ¿Será posible que vaya a fondo con el recambio o serán solo algunos ingresos? Quedan un par de prácticas en la soleada Miami para conocerlo, aunque el DT ya tiene todo en su cabeza. •

LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES 3

# FÚTBOL » LA COPA AMÉRICA E INTERNACIONAL

GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ

## No hay lugar como Miami para que la selección sea local

En el estado de Florida viven más de 70 mil argentinos, que enseguida se hacen sentir

Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

MIAMI.- El avión ya había aterrizado en el aeropuerto de Miami. La voz del comandante informó la temperatura, por encima de los 30 grados, parecida a la que habrá este sábado cuando la selección juegue su tercer partido en esta Copa América 2024. Luego, felicitó al equipo de Messi por el pase a cuartos de finaly sonó por los altavoces la músicade "vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar". Esa melodía distintiva de cancha sirvió para certificar que más de la mitad de los pasajeros eran argentinos.

Ese clima de Mundial que se vivió en varias ciudades argentinas tras el título en Qatar se extendió por estas horas en la ciudad más importante del estado de Florida. En las grandes cadenas de supermercados, shoppings y tiendas de ropa el acento argentino se distingue a cada paso. Aquí vive la mayor comunidad de argentinos en los Estados Unidos, pero también llegan argentinos de todas partes para alentar a la selección. Es cierto que mañana no estará Messi, la súper estrella que vive aquí y que se transformóen una verdadero sello distintivo de la argentinidad.

Según el último censo, de 2020, en el estado de Florida viven cerca de 70.000 argentinos. Pero se estima que en realidad aquí reside más del doble, ya que muchos cuentan con otros pasaportes, otros van y vienen, o no están registrados.

"En los últimos días estamos viendo cada vez más argentinos por las calles de la ciudad", dice a LA NACION Marcelo Gilardoni, cónsul argentino en Miami desde hace pocos meses. Y asegura que la cantidad seguirá en aumento.

Tras el multitudinario banderazo que se realizó el lunes en Times Square, en la previa del partido con

Chile en Nueva Jersey, prometen que este viernes habrá una concentración multitudinaria en "el obelisco" de Miami. Será a partir de las 18 (las 19 en Argentina) frente a la sucursal del restaurante de origen marplatense Manolo, en las 73y la avenida Collins. Para una hora antes hay otra convocatoria, en el Fanzone de la AFA, en Biscayne Boulevard, enel centro.

Además de los banderazos, desde que la selección debutó en la Copa, los hinchas hicieron varias movidas. Como caravanas de autos y casas rodantes a cada una de las sedes donde jugó Argentina.

Miami fue históricamente la puerta de entrada de los argentinos a Estados Unidos. El aeropuerto cuenta con 14 frecuencias semanales directas, además de otros vuelos que llegan vía otros países pero salen desde la Argentina.

Para los turistas, Miami es compras y playa. Tras la fuerte oleada deinmigrantesquearribaronaquí tras la crisis de 2001 el perfil de los nuevos cambió en el último tiempo. Por un lado, arriban inversores que abren negocios, especialmente gastronómicos. Por otro lado, se destaca el arribo de jóvenes que aprovechan la disponibilidad del trabajo remoto y el cobro en dólares. "La pandemia potenció el home office; antes esta ciudad era elegida por gente que, por su clima, armaba su retiro; esto cambió y hoy vemos muchajuventud emprendedora. Acá hay un boom inmobiliariomuygrandeylaciudadlucemás cosmopolita", agrega Gilardoni.

Y señala otro hecho que impulsó a muchos compatriotas a apostar por esta zona del estado de Florida. "La llegada de Messi a Inter Miami ha dado un fuerte impulso y nuestro país hoy está de moda aquí por él, que ya es un símbolo de la ciudad. La marca Argentina está muy presente en varios rubros". •

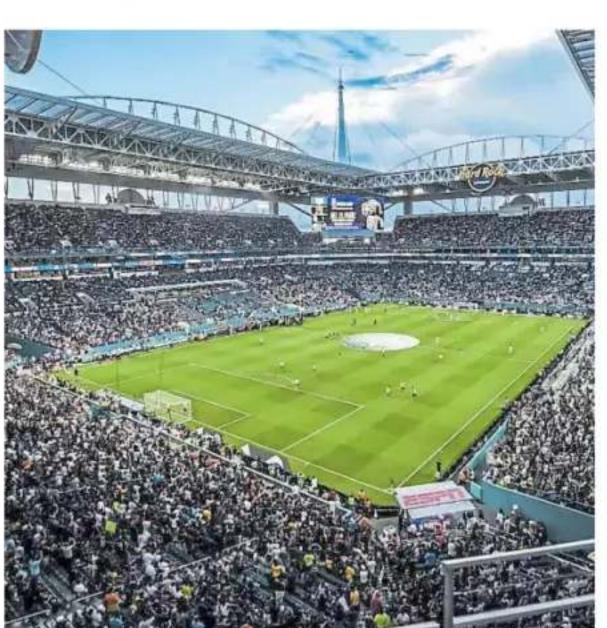

El Hard Rock Stadium mañana estará lleno de argentinos





Campeones en Qatar, compañeros en la Copa América, Rulli iría a los Juegos en lugar de Dibu

de Juventus, por Matías Soulé. La fecha limite para presentar la nómina de la Argentina será el próximo miércoles 3 de julio. La lista incluirá a 18 apellidos, tres mayores de 23 años, y quedarán cuatro jugadores como reserva que únicamente serán parte de los Juegos en caso de una lesión de gravedad de alguno de sus compañeros.

en la Copa América-, ya no ponga trabas. Todo indica que las gestio-

nes llevan una marcha desconges-

tionada. Vale un recuerdo: Rulli fue

el arquero argentino en los Juegos

de Río de Janeiro 2016, una amarga

experiencia entiempos de una AFA

en crisis, que participó con un equi-

po armado de apuro y no atravesó

ni la primera rueda del certamen.

negativas que recibió Mascherano

por parte de Porto, por Alan Varela;

de Chelsea, por Enzo Fernández, y

'Dibu' Martínez se suma a las

Entre los potenciales citados, aparecen los siguientes nombres que Mascherano ha utilizado en los dos últimos amistosos contra Paraguay. Además del arquero mayor a definir, estará Leandro Brey, de Boca. ¿Defensores? Otamendi, y seanotan Joaquín García, Gonzalo Luján, Kevin Lomónaco, Marco Di Césare, Lucas Esquivel y Valentín Barco. Entre los volantes, Cristian Medina, Equi Fernández, Alan Varela, Claudio Echeverri, Kevin Zenón, Juan Nardoni, Thiago Almada ySantiago Hezze. Yarriba, además de Julián Álvarez, aparecen Lucas Beltrán, Pablo Solari, Luciano Gondou, Giuliano Simeone y Santiago Castro. Desde ya, el entrenador tendrá que prescindir de algunos.

El conjunto nacional abrirá la ruta olímpica el miércoles 24 de julio contra Marruecos, en Saint-Etienne. Tres dias más tarde, el sábado 27, se enfrentará con Irak, en Lyon, y completará la acción de su zona ante Ucrania, el martes 30 de julio, nuevamente en Lyon. Se clasificarán a los cuartos de final los dos primeros de cada grupo y la Argentina, en caso de avanzar, se cruzará contra un seleccionado del A, integradopor Francia, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda. •

# 'Dibu' Martínez soñaba con la vitrina completa, pero no irá a París

No atajará en los Juegos Olímpicos porque Aston Villa fue inflexible; Rulli, el candidato

#### Cristian Grosso

LA NACION

Emiliano Martínez no atajará para la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París. El sueño dorado del arquero, la ilusión de intentarencadenar los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y los Juegos 2024 se esfumó contra la firme negativa de su club, Aston Villa, que rechazó definitivamente su cesión. No quedan más instancias de negociación entre la AFA y el equipo de la Premier League, que por cierto no tenía ninguna obligación de liberarlo porque no hay un marco reglamentario que se lo imponga. Solo dependía de su voluntad, y el club Birmingham fue inflexible, Martínez no estará entre los elegidos del entrenador Javier Mascheranoy su lugar, muy probablemente, lo ocupará Gerónimo Rulli.

'Dibu' Martinez no había disimulado su predisposición. "Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, peronosolo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América de los Estados Unidos y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la selección argentina por delante y si tengo que pelearme con el

club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada", había confesado el arquero hace algunas semanas. Insistió, pero no hubo margen.

Aston Villa no se movió de su posición de no ceder a las federaciones nacionales a ninguno de sus jugadores para los Juegos. Con "Dibu", solo acepta los caminos que están reglamentados: la Copa América actual y, luego las ventanas FIFA de septiembre, octubre y noviembre para disputar las eliminatorias sudamericanas. Nada más. Para los villanos, la temporada 2024/25 será muy especial: regresa a la Champions League después de 42 años. Un torneo que en sus etapas preliminares comenzará muy pronto, va este 9 de julio, y para el club inglés se iniciará el 17 de septiembre con la etapa de los grupos.

Manchester City con Julián Álvarez, y Benfica con Nicolás Otamendi, si aceptaron que sus jugadores, por un certamen u otro, estarán vinculados con la AFA desde finales de mayo, cuando empezó la preparación de Lionel Scaloni con la mayor, hasta el 9 de agosto, si la campaña es favorable, la fecha prevista para la final olímpica en el Parque de los Príncipes, en París. En cambio, Aston Villa no estuvo de acuerdo. Falta que Ajax, el club de Rulli-que también se encuentra

### CONTRATAPA | FÚTBOL Y AUTOMOVILISMO



Adam Bareiro volverá a la Argentina tras la Copa América: deja San Lorenzo y firma con River

# El pie en el acelerador.

# River se aseguró tres refuerzos y quiere más

Bareiro, Gattoni y Franco Carboni están cerrados de palabra; ajusta detalles por el arquero Ledesma e insiste por Pezzella

Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

El próximo lunes 1º de julio será el puntapié inicial del segundo semestre de River. Tras los coletazos que dejaron las recientes derrotas ante Boca, Temperley y Deportivo Riestra en los últimos meses, el equipo de Martín Demichelis terminará sus vacaciones, volverá a los entrenamientos y deberá renovar sus energías, olvidar los duros traspiés y enfocar el regreso a la actividad con un objetivo claro: alcanzar la final de la Copa Lijugará en el Monumental.

Para eso, en las últimas horas el Millonario aceleró a fondo en el mercado de pases y cerró tres Franco Carboni, que se sumarefuerzos: Adam Bareiro, Franco Carboni y Federico Gattoni acordaron su llegada, a la espera de las respectivas firmas. Pero, además, no se rinde por Jeremías Ledesma y Germán Pezzella, se ha alejado de Valentín Gómez, espera de la decisión de Paulo Diaz y busca al menos un apellido más para el medio campo, por fuera de la repatriación de Felipe Peña.

tense se vio agitado durante la que no tuvo continuidad ni en semana tras los rumores sobre posibles regresos de Juan Fernando Quintero y Enzo Pérez,

el presente del mercado va por otros carriles. Y marca que la gran novela ya tiene un final: Adam Bareiro jugará en River, que acordó con San Lorenzo una transferencia por 4,5 millones de dólares brutos (2,5 serán iniciales y otros 2 por objetivos) con una plusvalía del 15% en una futura venta. El delantero paraguayo, que llegará para potenciar la competencia interna de Miguel Ángel Borja, se sumará una vez finalizada su participación en la Copa América.

A la par del cierre de la negociación por Bareiro, en Núñez bertadores que posiblemente se sorprendieron con dos exprés y silenciosos acuerdos por jugadores que no estaban en la escena inicial. El primero fue rá a préstamo por 18 meses con opción de compra. El lateral izquierdo, de 21 años, de Inter, de Italia, mide 1,90m, es zurdo, puede oficiar de marcador central y viene de jugar 21 partidos en Ternana de la segunda división italiana y previamente también habia sido cedido a Monza (cuatro partidos) y Cagliari (14 partidos). A su vez, el segundo fue Federico Gattoni, el ex mar-Mientras el mundo riverpla- cador central de San Lorenzo Sevilla (125 minutos en cuatro juegos) ni en Anderlecht (537 en 10) durante la pasada tempora-

da y llegará cedido a préstamo por un año con opción de compra. Tras partir del Ciclón hace un año, volverá a ser cedido por el clubespañol para relanzar su carrera tras un paso sin firmeza por el fútbol europeo.

Ambas llegadas se dan luego de que Paulo Díaz recibiera una exorbitanteofertaeconómicade Al-Qadsiah, de Arabia Saudita, club que está dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de 8 millones de euros. La decisión quedará en manos del marcador central chileno, que tiene contrato hasta diciembre de 2026 y aseguró en la Copa América que su idea es continuar en River, pero desea cumplir el sueño de jugar Europa. Al mismo tiempo, River también decidió alejarse de Valentín Gómez, por quien propuso 7,5 millones de dólares por un 75% en una oferta rechazada por Vélez.

"El mercado es largo", es la frase que utilizan los dirigentes de River a la hora de definir el estado actual de situación por las diferentes operaciones que se han iniciado. Pero aunque el libro finalizará el 31 de agosto, hay otras dos situaciones que pretenden resolver favorablemente en el corto plazo. Una es la de Jeremías Ledesma, el arquero argentino, de 31 años, que descendió con Cádiz en España y tiene intenciones de ponerse el buzo millonario. Su deseo podría destrabar una postura firme del equipo español de pretender los cinco millones de euros de su cláusula. En Núñez confirman que siguen trabajan-

do para incorporarlo y apuntan a un acuerdo por un monto menor para incorporarlo.

AFP

La otra es la de Germán Pezzella, que parecía ser el primer refuerzo confirmado y hoy su llegada se ha enfriado. El marcador central, de 33 años, que se encuentra con la selección argentina en la Copa América tiene la intención de volver al país y "sanar una herida" –tal como ha declarado-, pero River debe resolver su partida de Betis: el club español es inflexible y pretende los cinco millones de euros de su cláusula porque no tiene intenciones de negociarlo, ya que es capitán y líder de un equipo que ha sufrido pérdidas importantes en defensa. En febrero, cuando renovó hasta 2026, el jugador bajó su cláusula de 50 a5 millones, con el deseo de volver a ponerse la banda roja. Pero su vuelta quedó en stand by.

"Las noticias que salen no dejan de ser rumores. Es un jugador importante en la Argentina, pero en Betis no tenemos conocimiento de nada", declaró el director deportivo Manu Fajardo días atrás. Hoy no parece ser viable una negociación y River debe definir si ejecutar la cláusula y, en caso de hacerlo, también acordar el contrato con Pezzella -debería resignar una importante cantidad de dineropara sellar el pase más esperado por los hinchas millonarios en este mercado.

Además de los cinco nombres protagonistas del mercado (tres acordados y dos a la espera), River ya sabe que contará con el regreso de Felipe Peña Biafore tras sus préstamos por Arsenal y Lanús, y continúa en la búsqueda de un volante mixto para sumar al medio campo tras la partida de Agustín Palavecino a Necaxa. Además, espera un nuevo club para David Martínez, ya que se cayó su transferencia a Pumas de México, y sabe que tanto Ezequiel Centurión como Andrés Herrera también podrían partir.

#### Verstappen terminó con el deseo de Mercedes

El neerlandés, con contrato hasta 2028, seguirá en Red Bull

La partida de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 abrió un agujero en Mercedes, que perderá a su piloto emblema en la Fórmula 1. Las Flechas de Plata advirtieron las agitaciones internas de Red Bull Racing en el inicio del año para cautivar a Max Verstappen, el mejor del curso, aunque las recetas de Toto Wolff y Ola Källenius, el CEO de Mercedes Benz, no prosperaron y el tricampeón del mundo sentenció que su futuro seguirá en la escudería de Milton Keynes. "Con el equipo también estamos trabajando ya en el año que viene para volver a ser competitivos", dijo el neerlandés, con contrato hasta 2028.

"Estoy contento donde estoy ahora y buscando cosas que podamos mejorar para la próxima temporada, así que creo que eso dice lo suficiente para quién voy a pilotar el año que viene", relató ante las consultas de Motorsport.com, con las que desestimó las versiones sobre un cambio de aire en 2025, con las modificaciones del reglamento que ofrecerá el Gran Circo en 2026.

Con la confirmación de Mad-Max, cuatro equipos tienen cubiertos sus asientos para el próximo calendario: Ferrari, McLaren y Aston Martin, que ayer anunció la continuidad de Lance Stroll. Alpine extendió el vínculo con Pierre Gasly. •



Fútbol La Copa América 19 » Colombia vs. Costa Rica. Dsports (610/1610 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD). 22 » Paraguay vs. Brasil. Dsports (610/1610 HD) y Canal 116.

Rugby El Top 14 de Francia 15.50 » Bordeaux Bègles vs. Toulouse. La final ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD).

Automovilismo La Fórmula 1 7.25 y 11 » Prácticas 1 y 2 del Gran Premio de Austria. Disney+ y Fox Sports (CV 25/106) HD - DTV 1605 HD).

Básquetbol Liga Nacional 22 » Ciclista Olímpico vs. Instituto. La semifinal, juego 3. TyC Sports 2 (CV 90 - DTV 1632 HD).

# espectáculos

**AUGUSTO** TARTUFOLI El columnista se suma al aire de Mitre en reemplazo de Marina Calabró Pág. 3

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# Vitico. "El rock soy yo, en este momento... Soy lo que quise ser y hago lo que me gusta"

A los 75 años, el ícono de la música argentina busca nuevos horizontes con Los Leones mientras habla de su hijo, Nico, guitarrista de Black Crowes, y de lo que significó Riff

Texto Diego Mancusi para LA NACION



Una estampa rockera magnética y una personalidad que lo ubica entre las leyendas locales

MARTIN DARK SOUL

los 75 años, Vitico es el líder de lo que podríamos llamar "una banda nueva". El baterista Ale Soto lo linkeó con Los Leones. un grupo que ya tenía rodaje en la escena rockera, y dos más dos fue cuatro: Vitico y Los Leones se llama el proyecto conjunto con el que viene tocando desde el año pasado, y con el que recuperó esa hambre tan saludable para mantenerse activo.

"Eran una banda de country rock, y para hacer country rock tenés que cantar muy bien y tocar muy bien. Y están más cerca de lo que hago vo generacionalmente que los Viticus", dice el Canciller.

El grupo que lideró durante veinte años colapsó, y su hijo y coequiper Nico Bereciartúa se fue a tocar nada más y nada menos que con los Black Crowes, Y él, lejos de tirar la toalla, se puso a trabajar: gira por todo el país, regraba clásicos de Riff, temas nuevos y, sobre todo, un entusiasmo renovado. "Me encuentro con la banda que mejor suena", insiste, y se lo nota motivado.

-¿Qué te aportan Los Leones? -Son buenísimos, iban a ver a Riff yme respetany están contentos de tocar conmigo, y yo contentos de tocar con ellos. Porque son sanos, tienen auto, tienen su familia y no hay ninguna boludez. Dos veces

por semana nos juntamos desde las 8 de la noche hasta las 12, y eso resulta en un show que te pone los pelos de punta. Son buenos músicos y son buenas personas. Yo siento que me estoy haciendo de abajo de nuevo y es la parte más divertida, porque después llegás al éxito y uno se cree que es por él, el otro se cree no sé cuánto y empiezan las tensiones. Pero cuando todos estamos pensando en lo mismo, que es que nos vaya bien, es distinto. Son buena gente, estoy muy contento. Tuve que pasar por otra banda que no era lo que buscaba, pero gracias a eso llegué a esto, que es lo mejor.

-¿La decisión de romper Viti-

#### cus está dada porque Nico se fue a tocar a los Estados Unidos o hubo otros motivos?

-Cuando me di cuenta de que me miraban como un viejo de mierda empecé a sospechar, je. Y yo puedo ser un viejo de mierda, pero tenía ganas de seguir tocando temas nuevos. Los entiendo a ellos, que pensaban en un futuro mejor... en el que yo no estaba incluido, por supuesto. Pero al único que le fue bien fue a Nico, ¿ok? Igual mucho de lo que digo es en joda, pero la renovación de la gente es buena: hasta que se den cuenta de cómo soy les va a llevar mucho tiempo.

Continúa en la página 2

Apartan al periodista Pedro Brieger por denuncias de acoso sexual

MEDIOS. Tras conocerse el testimonio de cinco presuntas víctimas

#### Lupe Torres y Pablo Montagna

A raíz de las acusaciones de acoso sexual en su contra, Pedro Brieger ya no formará parte de Marca de radio-que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio La Red AM 910-. "Yo tomé la decisión", le confirmó Eduardo Aliverti, conductor principal del programa a LA NACION.

Brieger integra, desde hace más de 15 años, el staff del programa radial encabezado por Aliverti. El conductor, acompañado por la emisora, decidió apartar al periodista y adelantó que este fin de semana se referirá al aire sobre los hechos de público conocimiento. "Desde este próximo sábado ya no formará parte del programa", le confirmó Lolo Bernandez, gerente de noticias y programación de Radio La Red a LA NACION.

El 23 de junio el periodista Alejandro Alfie compartió en sus redes sociales el testimonio de cinco mujeres que señalan que Brieger, especialista en temas internacionales de la señal de noticias C5N, Radio10 y La Red, las habría acosado sexualmente de diferentes maneras.

Brieger cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Formó parte del staff periodístico de la TV Pública entre 2004 y 2016. Actualmente es responsable de una columna de temas internacionales en No se desesperen, el ciclo que conduce Fernando Borroni en Radio10, y en Minuto uno, a cargo de Gustavo "El Gato" Sylvestre en C5N, donde trabaja desde 2016.

Ambos medios, a cargo del Grupo Indalo, habrian decidido poner en suspenso sus participaciones. Pero no emitieron ningún comunicado oficial aún. Además, Brieger dirige Nodal, un portal de noticias de América Latina y el Caribe, y se desempeña como docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El periodista es conocido por su participación activa en causas de derechos humanos, género y participa de distintas organizaciones de prensa interna-

#### Romper el silencio

Los hechos habrían ocurrido entre 1994 y 2019. Las supuestas víctimas son tres periodistas, una alumna de Brieger y una secretaria de la Universidad de Belgrano.

Continúa en la página 3

#### Viene de tapa

#### -¿Te divierte esto de hacer crecer una banda de cero?

-Sí, pero la música es muy buena, está todo muy bien, estamos afianzados, todos sabemos lo que el otro va a hacer. Y eso le da la armonía necesaria. Porque mi propósito es que la gente se vaya mejor de lo que vino. Yo hago todo Riff hasta que tengamos los temas nuevos terminados. Y si creían que nunca iban a tener otra vez esa sensación, se equivocan. Hay gente que llora de alegría, porque no pueden creer que suenan como tienen que sonar.

-¿Qué están grabando?

-La idea que teníamos con Pappo hace años era grabar los temas de Ruedas de metal (1981), pero con buen sonido. Es lo que voy a hacer.

#### Era necesario. Los temas son espectaculares, pero suena pésimo el disco.

-A nivel sonido es muy malo. Trato de corregir eso. En el segundo disco ya grabamos un poco mejor, en Ion, con el maravilloso Portugués Da Silva, pero todavía no mezclábamos bien, y en el tercero ya sí. Yo los temas los hago un poco más ágiles y eso los actualiza.

-¿Y tienen en mente algo nuevo?

-Para empezar, lo nuevo son Los Leones. Y hacemos armonías de voces, porque cantan muy bien. Y me hacen parecer que yo también canto bien, je.

#### -¿Cómo cambia la vida del rock cuando uno ya tiene cierta trayectoria? ¿Cómo vivís el día a día?

–A Paul McCartney le preguntaron eso, ¿y sabés qué contestó? "Sexo, drogas y rock 'n' roll". Y no creo que él sea así, pero fue una respuesta válida para no empezar a explicar, ¿viste? Yo soy vasco y soy 0 RH negativo, y soy lo que quise ser, y hago lo que me gusta.

#### -Muchas veces dijiste que Pappo y vos formaron Riff porque en ese momento no había rock en la Argentina. ¿Ahora hay?

-Está bien lo que decis, porque no voy a hablar peyorativamente de lo de antes, pero Manal era más jazz y de Vox Dei hay que decir que el rock es intrínsecamente contrario a cualquier religión. Se puede decir que es una religión en sí misma. Por eso, para mí, la primera banda de rock es Riff. El rock nacional era PorSui-Gieco. A León lo respeto, porque él nunca dijo que fuera rock. Pero a los otros... Si le gustó a tanta gente, algo bueno tenía que tener, pero no era rock. Yo no hablo mal de ellos, pero rock es Riff.

-¿Y ahora qué pasa?

-El rock soy yo, en este momento. Yo hago lo mejor que puedo. Cada show tiene que ser un poco mejor que el último, con la grabación igual, y no pienso en lo que hacen los demás porque me concentro en lo que hago yo.

#### -Aunque no los consideres rock, ¿cómo te llevás con lo que hicieron otros clásicos como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati y otros?

-No me interesan. Por supuesto que deben ser buenos porque tuvieron éxito, pero no son lo mío. Lo mío es AC/DC, es la referencia del rock. Con Motörhead tocamos hace unos años, terminó Riff y se fueron dos mil personas. Claro, después de un cuarteto, es difícil un trío.

#### -El año pasado publicaste tus memorias. ¿Cómo fue ese proceso tan extraño de ponerte a revisar tu vida?

-Nunca pensé que iba a escribir un libro. De repente viene Nicolás y me dice: "Me encontré con Nacho Iraola [exdirector editorial de Planeta] y me dijo que tenía que escribir un libro. Claro: esto fue antes de la pandemia, pero firmamos y Planeta pasó de editar 58 libros por año a cuatro. Y después lo presenté en el Roxy: 200 personas vinieron. Yo di una conferencia de prensa cuando

# Vitico. "El rock siempre va a existir, pero ya pasó su momento de máximo esplendor"

El ícono y fundador de Riff empezó una nueva etapa con la banda Los Leones, con quienes regrabará *Ruedas de metal* (1981)

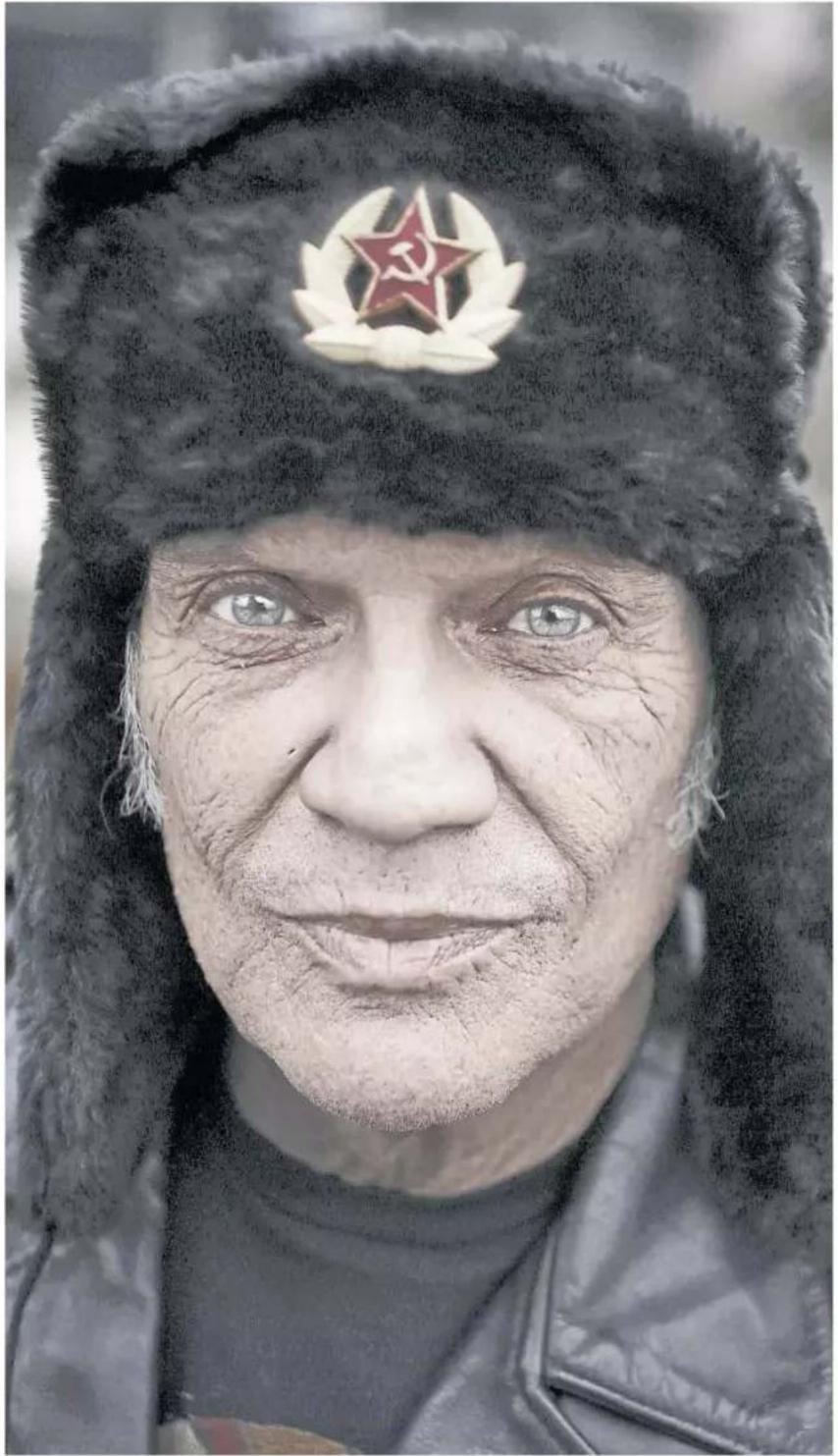

"Hay suficiente gente a la que le gusta lo que hago, que es rock", dice

ALBERTO VIDAL







MARCELO GÓMEZ

Con su banda Los Leones

hice lo de Riff, en 2018, cuarenta periodistas había. Les dije: "Si ustedes piensan que esto es una vuelta de Riff, no es así, de ninguna manera. Esto es un experimento sobre genética y cromosomas". Porque tanto Pappo como Oscar Moro tuvieron un solo hijo que se dedicó a lo mismo que ellos se dedicaban. Juanito Moro, aparte de ser un baterista genial, tiene un sentido del humor bárbaro. Y el otro fue a la cárcel, no hablemos más de eso.

#### -¿Alguna vez te preguntás qué habría sido de vos si te hubieras quedado zapando con los Who y Bad Company en la Inglaterra de los 70?

-Me hubiera muerto. Es muy posible. Además, una vez mi hermana me dijo: "Mejor ser cabeza de ratón que cola de león". Siempre iba a ser un extranjero. Entonces... yo acá estoy bien.

#### -De todas formas no es que te haya ido mal al volver: formaste nada menos que Riff.

-Es que aprendí mucho allá de cómo tiene que sonar una banda, los horarios, tocar... y a mí me fue bien. O sea: no logré lo que logró Nico, pero zapé media hora con Keith Moon y la puse donde la ponía Jimi Hendrix, je. Yo la pasé bien. Todavía había una atmósfera de lo que quedaba de Hendrix y todo eso, pero después se perdió. El rock siempre va a existir, pero ya pasó su momento de máximo esplendor. No hubo reposición, y no solamente acá: afuera tampoco hay personajes que te llamen mucho la atención. O sea que son épocas, son modas, y yo estoy muy contento de que haya suficiente gente a la que le gusta lo que hago como para poder seguir haciendo lo que me gusta, que es rock.

#### -¿Las mujeres son una motivación para meterse en el rock?

-No, pueden ser una motivación para salir del rock. Yo, por ejemplo, estoy solo. Por supuesto tengo visitas. Pero si no me distraería, y soy un gran admirador del género femenino: todos nacimos de una. Pero no podría dedicarme a esto si viviera con alguien, porque de la familiaridad nace el menosprecio. Si ves a una persona todos los días, le encontrás los defectos. Y bueno, por eso estoy solo. No dejo de soñar con una gran amor, je. Cuando presenté el libro estaba con una descendiente de ucranianos que justo cumplió años. Me mandó un mensaje mi hija mayor que decía: "Papá, no podés estar con una mujer de 31 años", y le contesté: "32". Después resultó ser ingrata y dije "no". Yo había traído una guitarra acústica y una eléctrica de México. Cuando llegué acá le regalé una a cada uno de mis hijos varones. A finales del año pasado se extravió una Fender acústica que yo tenía. A raíz de eso lo llamo a mi hijo mayoryledigo:"¿Tepuedocomprar esa guitarra que te regalé?". Me dijo: "Viejo, no seas boludo, vení a buscarla y llevátela". La tengo en casa. Y busqué en internet y es el segundo intento de Gibson de hacer una electroacústica: este le salió bien. Y lo sacaron para que coincida con la fecha en la que (John) Lennon hubiera cumplido 70 años. Hay unas blancas que las firma Yoko Ono, que esas las tiraría por la ventana. Pero resulta que la que yo pagué 500 dólares vale 5000. No me interesa el precio, pero me di cuenta de que ese es el último gran amor de mi vida. -¿Qué te genera que Nico esté ju-

#### -¿Qué te genera que Nico esté jugando en primera, girando por el mundo con los Black Crowes?

-Bueno, siguiendo con el experimento en genética y cromosomas, ese sería un éxito total. Pero Nico está concluyendo algo que yo empecé hace muchísimo tiempo, y no es que me sienta orgulloso: lo admiro. Mirá, te quiero mostrar [muestra en su teléfono una foto de Nicolás abrazado a Jimmy Page]. Yo creo que él me manda fotos con famosos para joder, je. •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024



# Apartan al periodista Pedro Brieger por denuncias de acoso sexual

MEDIOS. Radio La Red decidió sacarlo del aire después del escándalo por los testimonios de colegas y exalumnas



Brieger es también columnista de internacionales en C5N, Radio10 y profesor de la UBA

#### Viene de tapa

Hasta el momento, ninguna de ellas radicó una denuncia ante la Justicia. Sus testimonios desencadenaron, sin embargo, otros y ya son al menos 10 las mujeres las que analizan juntas una estrategia judicial y una presentación colectiva y pública del caso. Una de las acusaciones fue realizada por la periodista Cecilia Guardati, quien en 2008 se desempeñaba en la agencia Télam. Ese año, le tocó cubrir una gira por Túnez de la entonces presidenta Cristina Kirchner donde, según relata, fue acosada por Brieger. Su testimonio, para LA NACION.

-¿Qué pasó con Pedro Brieger? -Primero llegué a Argelia junto a uno de mis jefes de Télam para cubrir la misión política de Cristina Kirchner. Ahí conocí a Brieger, que era parte de la delegación. y exponerme. Tomamos un té con galletitas en el hall del hotel y charlamos de temas profesionales. Al día siguiente, Brieger me escribió un mensaje de texto para decirme que no podía asistir al encuentro con la mandataria, me pidió que le compartiera el audio y me dio su número de habitación. Yo subí, con la computadora en la mano, a dejarle el audio como favor de co-

lega. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. No recuerdo cuanto tiempo me quedé ahí ni loquemedijo. Mefui y nunca más le volví a hablar.

#### -¿Lo volviste a ver?

 Al otro día ni lo saludé ni le volví a hablar. Lo evité. En ese momento no le dije nada a mi jefe, no era un contexto cómodo para hablar algo así. El 99% de la delegación eran hombres. Seguí trabajando como mecanismo de defensa. Lo bloqueé. Lo negué. Pasó el tiempoyél aparecía en todos lados. Yo veía que ganaba premios y que cada veztenía más visibilidad y más poder. Me daba miedo dar la cara

#### -¿Cómo fue que finalmente decidiste dar tu testimonio?

-Durante la presidencia de Macri yo trabajaba en Télam e invitaron a Brieger a una mesa redonda. En ese momento ya había una comisión de género en Télam y yo les conté a mis compañeras de Internacionales lo que había vivido con él. Les dije que no lo invitaran porque era un acosador. Cada vez que lo escuchaba hablando de temas de género me parecía muy fuerte su doble discurso. Me hervía la sangre. Pero no me sentia lista para hacerlo público y les pedí confidencialidad.

#### -Y ahora fue el momento en que decidiste sacarlo a la luz...

 Vivo en España, pero el año pasado, mientras estaba de visita en la Argentina me lo crucé en un café en Palermo, de casualidad. Lo vi hablando con otros dos hombres extranjeros. Estuve a punto de encararlo, pero no pude. Pensé: 'Me lo hizo a mí porque lo hizo antes y lova a seguir haciendo después'.

"Era un secreto a voces. Hay en él un patrón sistemático de comportamiento"

"Yo veía que ganaba premios y que cada vez tenía más visibilidad y más poder"

Cuando vi que Alfie estaba tras el tema hablé con él. Y con otras de las chicas que pasaron por lo mismo. Cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta que no sólo éramos periodistas, sino también chicas del ámbito universitario, alumnas de él de la UBA y hasta una vecina. Era un secreto a voces. Hay en él un patrón sistemático de comportamiento.

#### "Lo confronté"

Marcela Perelman, es directora de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y profesora adjunta de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en diálogo con la nacion detalló el acoso que sufrió por parte de Brieger: "Los hechos que yo viví son similares a los que ya se conocen, fue en 2001. Había sido mi profesor y como cuentan otras mujeres lo respetaba y me había dado oportunidades de trabajo valiosas. Nos juntamos por una propuesta laboral y se transformó en una situación exhibicionista e invasiva", reveló.

"Pocos días después lo confronté en un correo electrónico detallando que era inaceptable y abusivo lo que había ocurrido y que no me dirigiera la palabra nunca más", apuntó Perelman. "Lo que me parece más importante ahora es que repensemos nuestras decisiones y los entornos que hicieron posible que su trabajo y su prestigio no se vieran afectados por conductas graves, reiteradas y sostenidas por décadas", reflexionó la directora.

La facultad de Ciencias Sociales de la UBA -de la cual Brieger es docente titular de la materia Sociología de Medio Oriente- emitió un comunicado por sus redes. en el que expresó el respaldo a las personas afectadas, aunque evitó mencionarlo con nombre y apellido. "Se encuentra en evaluación la situación del docente involucrado, quien, de acuerdo a la planificación académica no dictará clases en el próximo cuatrimestre en la Facultad", señaló

el comunicado de la UBA. Agustina Kämpfer, que también es citada en la investigación de Alfie como víctima de Brieger, ya había acusado al periodista en 2010. Al aire, en el programa Un mundo perfecto: "Lo hice espontáneamente. El había ganado un Martín Fierroy, cuando volvimos al piso, sentí el instinto de avisar: '¡Oigan todos, este tipo no puede ser premiado, acosa alumnas!"", señaló la periodista en diálogo

Kämpfer dice haber sufrido situaciones de acoso por parte del periodista durante su etapa de estudiante en TEA (Taller Escuela Agencia), en la sede porteña de Lavalle y Junín. LA NACION intentó comunicarse con Pedro Brieger pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta del periodista.

Con la colaboración de Agustina Surballe Muller



### Augusto Tartúfoli se suma a Lanata sin filtro

REEMPLAZO. Tras la sorpresiva renuncia de Marina Calabró al programa de Jorge Lanata, Lanata sin filtro, la incógnita que quedaba era quién sería su reemplazo como columnista de espectáculos en ese ciclo. Según pudo saber LA NACION, el elegido para sumarse al equipo de radio Mitre es Augusto Tartúfoli, más conocido en el ambiente como Tartu. El periodista se pondrá al frente del micrófono el lunes, tras la salida de Calabró, Asimismo, hay que decir que, para la mesa de colaboradores de Lanata, este nuevo integrante no es nuevo, ya que la ha reemplazado a Calabró en algunas ocasiones, por ejemplo durante sus vacaciones. Tartu también es integrante del programa de Karina Mazzocco A La tarde, conductor de Pasó en América junto con Sabrina Rojas y está al frente del ciclo La máquina, los sábados, 10.30 a 13, por Delta 90.3.

#### Diego Ramos es la nueva apuesta de Radio Nacional

CAMBIOS. Después de la repentina salida de Ricardo Benedetti de Radio Nacional, la AM 870 convocó a Diego Ramos para que conduzca la primera mañana, de 7 a 10. Así, Pan casero nacional, con Oscar "El Cholo" Gómez Castañón, pasará de 10 a Por esta razón, desde el 8 de julio el también actor estará al frente de un informativo-magazine llamado Ramos generales, junto con Marian Gil Laborda (locución), Lourdes Marchese (judiciales), Horacio Marmurek (espectáculos), Milton Re (humor) y Rodrigo Ruiz (deportes) entre otros. Cabe destacar, que ante este nuevo proyecto, Ramos deja de ser parte de Mañanisima (el magazine que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes, de 9 a 10.30, por eltrece).

Ramos ya tuvo experiencia en radio, con ciclos en la ex Radio Uno 103.1 (hoy DSports Radio) y Metro 95.1 FM (ambas en 2021). •

Con información de Pablo Montagna

#### El tiempo para la ciudad

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 7° | máx. 11°

Parcialmente nublado

Vientos moderados del

sudoeste, con ráfagas.



mín. 1° | máx. 10°

Algo nublado

Vientos moderados
del sector sudoeste.



**Sale** 08.01 **Se pone** 17.52 Luna
Sale 00.10

Se pone 12:37

Nueva 5/7
 Creciente 13/7

O Llena 21/7

Menguante 28/6

SANTORAL San Ireneo, obispo y mártir. | UN DÍA COMO HOY en 1888 nace la actriz argentina Lola Membrives. | HOY ES EL DÍA Internacional del Orgullo LGBT+.

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| SO | LU | CIO | N |   |    |   |   |   |
|----|----|-----|---|---|----|---|---|---|
| ħ  | 8  | 2   | 4 | 9 | 5  | 3 | T | 6 |
| 9  | I  | 6   | b | £ | 8  | 9 | Z | L |
| ε  | L  | 9   | I | 6 | 2  | 8 | S | þ |
| Ż  | 9  | ε   | 8 | Þ | 6  | 5 | 4 | ı |
| 1. | Þ  | 5   | 2 | τ | 9  | 6 | 3 | 8 |
| 8  | 6  | I   | 5 | 1 | ε  | 7 | b | 9 |
| 1  | 3  | 8   | 9 | 5 | b. | 4 | 6 | 2 |
| 9  | 5  | Þ   | 6 | 7 | 4  | 1 | 8 | ε |
| 6  | 2  | 4   | 3 | 8 | 1  | + | 9 | 5 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 5 |   | 4 |   |   | 5 |   |   | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8 |   |   |   |   |   | 5 |   |
|   |   |   | 4 |   |   | 8 |   | 1 |
| 6 |   | 2 | 3 |   | 5 |   |   |   |
| 8 |   |   | 6 |   | 2 |   | 4 | 7 |
|   |   | 5 |   | 4 | 8 |   |   | 2 |
| 4 |   |   |   | 9 |   |   |   | 3 |
|   | 2 |   |   |   |   | 9 | 1 |   |
|   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 4 |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

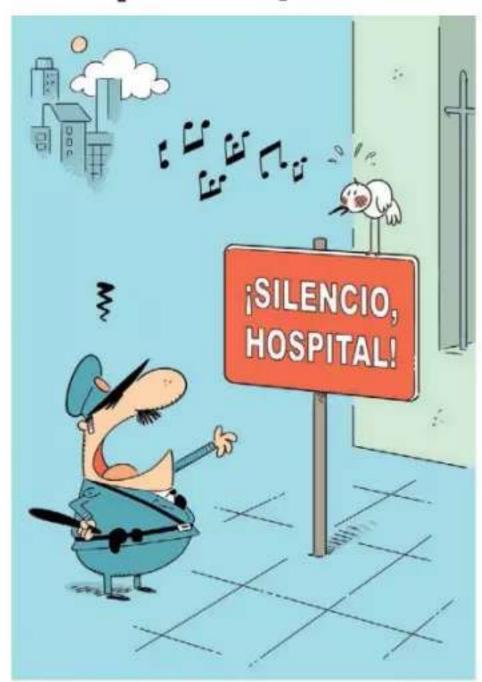

Hablo sola Por Alejandra Lunik

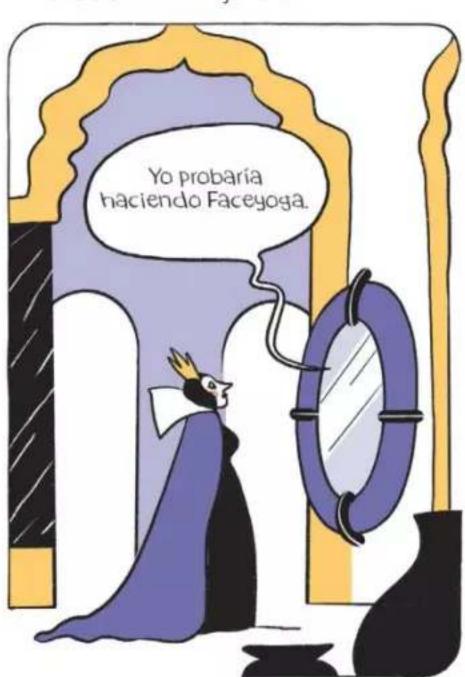

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre





Macanudo Por Liniers\*

